# EL PAIS

Fundado en 1976 Año XLIX Número 17.212

EL PERIÓDICO GLOBAL



2,00 euros Miércoles

11 de septiembre de 2024

Espacio

La 'Polaris Dawn' emprende el viaje tripulado más lejano desde 1972 - P35

# La justicia europea da un doble varapalo histórico a Apple y Google

- El fabricante de iPhone deberá pagar 14.000 millones en impuestos a Irlanda
- El Tribunal de la UE ratifica la posición de Bruselas contra las exenciones fiscales
- Confirma también la sanción de 2.400 millones al buscador dominante



La justicia europea propinó ayer un varapalo histórico a dos de las mayores compañías del mundo y símbolos del dominio de EE UU en la economía digital: Apple y Google. Es una victoria para Bruselas en su ofensiva contra estas compañías, tanto por su posición monopolística como por sus prácticas fiscales.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dio la razón a la Comisión Europea y obligó a Apple a devolver al fisco irlandés los 13.000 millones de euros en impuestos, más unos 1.000 millones en intereses, cantidad esta última que determinará Dublín. Margrethe Vestager, comisaria de Competencia desde 2014, se anota así, a pocos meses de terminar su mandato, una gran victoria en su campaña contra los beneficios fiscales de países como Irlanda, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo para atraer multinacionales, que se han perseguido como ayudas de Estado.

El mismo tribunal confirmó la multa de 2.424 millones de euros que la Comisión impuso a Google por favorecer en su motor de búsqueda su servicio de comparación de productos, Google Shopping, frente a los de la competencia. El TJUE considera que la compañía abusó de su posición dominante.

—P26 y 27



MOHAMMED SALEM (REUTERS)

# Ataque israelí a una "zona humanitaria" en Gaza

Las tropas israelíes atacaron en la noche del lunes una zona designada por ellos mismos como humanitaria en el área de Al Masawi, en la ciudad gazati de Jan Yunis. Los servicios de emergencia informaron de al menos 19 muertos. En la foto, un joven observa la destrucción tras el bombardeo. —P4

El informe educativo de la OCDE retrata a unos docentes más saturados que la media de la UE

# Ser profesor en España: más horas y más alumnos

IGNACIO ZAFRA Valencia

El profesorado español da más horas de clase que el de la UE, sobre todo en primaria, donde rebasan en un 20% la media comunitaria. Y cada profesor tiene un número superior de estudiantes en el aula, sobre todo en secundaria, hasta seis más que la media. La radiografía de la educación en el mundo desarrollado que elabora la OCDE señala, además, que España es de los países con más jóvenes que ni estudian ni trabajan, un 17,8%. —P32



# El Congreso pedirá declarar a González Urrutia presidente electo de Venezuela

La UE evita dar ese paso escarmentada por el fiasco con Guaidó

### X. HERMIDA / S. AYUSO Madrid / Bruselas

El PP ha logrado reunir una mayoría en el Congreso para reconocer a Edmundo González Urrutia. candidato opositor, como presidente electo de Venezuela. La proposición no de ley popular, que se vota hoy, amarró ayer el apoyo clave del PNV. La posición del Gobierno es esperar, como el resto de la UE, a que se conozcan las actas electorales. Los Veintisiete se resisten a reconocer la victoria de González Urrutia, escarmentados por el fiasco con Juan Guaidó en 2019. -P2, 3, 16 Y 17

-EDITORIAL EN P12

### Financiación autonómica

Moreno y Mazón agrietan el frente común del PP y negociarán con el Gobierno —P18

### Banco de España

El Ejecutivo nombra subgobernadora a Soledad Núñez, de perfil técnico -P28

### Diada

Salvador Illa:
"Cataluña siempre
ha sido tierra de
acogida y volverá
a ser ejemplar" —P21

### Madrid

Siete años de prisión para Prada, exconsejero de Aguirre —P22



Juan Guaidó, el lunes en un congreso en la Universidad Internacional de Florida, en Miami. CRISTÓBAL HERRERA (CFE)

# La UE elude declarar a González Urrutia como ganador tras el error con Guaidó

Bruselas, tras el fracaso que supuso denominar al entonces líder opositor presidente "encargado", teme que un paso así cierre las vías de solución negociada con Caracas

### SILVIA AYUSO Bruselas

La Unión Europea ha sido taxativa a la hora de dejar claro que no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente "legitimo" de Venezuela, por su negativa a hacer públicas todas las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Pero ha evitado, al menos por el momento, dar el siguiente paso - que reclaman ahora los partidos de la oposición española - de declarar al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, presidente electo. Un recelo que se explica en parte por el fiasco que supuso para Bruselas el precedente más inmediato, el del también opositor venezolano Juan Guaidó, al que la UE -como decenas de países de todo el mundo-reconoció en 2019 como presidente "encargado" para luego tener que dar marcha atrás sin haber obtenido ninguno de los resultados esperados de ese gesto tan inusual en la diplomacia internacional.

"Venimos muy escarmentados, lo de Guaidó fue una operación política fracasada de Occidente que acabó cortando vías de comunicación en Europa y Estados Unidos con Venezuela y empujó a Caracas más aún hacia Rusia e Irán", analiza una fuente europea que estuvo muy implicada en las relaciones y negociaciones con América Latina en esa época.
"Hay conciencia de que el reconocimiento de Gualdó no tuvo los
efectos buscados", coincide otra
fuente comunitaria.

El entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela se proclamó a comienzos de 2019 presidente interino o encargado, un título que le reconocieron unos 60 países, entre ellos Estados Unidos y España, así como Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Austria o Suecia. Dos años más tarde, sin embargo, la UE le dejó de reconocer ese cargo y pasó a llamarlo simplemente líder de la oposición. Guaidó, que había sido recibido en la Casa Blanca y también en Bruselas por las más altas autoridades europeas, acabó huyendo primero a Colombia para acabar en Miami, donde ejerce una discreta oposición a Maduro.

### "Volcar la situación"

Entre medias, el "error de cálculo" que, según las fuentes consultadas, supuso creer que el reconocimiento de Guaidó "volcaría
la situación" en Venezuela y daría fuerzas a la oposición para
acabar con décadas de gobiernos chavistas solo logró un mayor atrincheramiento de Caracas.
Y tuvo, además, otro efecto colateral, señalan las mismas fuentes: afectó fuertemente al diálo-

go regional entre Europa y América Latina.

Recomponer esa relación ha costado varios años; se materializó en la celebración, tras siete años de ausencia, de la primera cumbre UE-Celac en Bruselas en julio de 2023, al comienzo de la presidencia española de turno del Consejo de la UE. Unos años en los que, junto con el Gobierno del demócrata Joe Biden, que también ha relajado sanciones, se trabajó intensamente por la vía diplomática que permitió llegar al Acuerdo de Barbados entre el Gobierno venezolano y la oposición que, pese a multiples trompicones, acabó permitiendo la celebración de las elecciones presidenciales de julio con participación de la oposición (aunque después de que el régimen apartara a la principal dirigente. Maria Corina Machado).

Pese a que la proclamación de Maduro como vencedor sin mostrar las actas que lo validen ha supuesto un fuerte paso atrás, la UE sigue pensando que todavía queda espacio para buscar una salida negociada, especialmente con los actores regionales, Brasil y Colombia, en primera línea, ejerciendo una presión inédita sobre Caracas.

En este contexto, señala otra fuente comunitaria, hay un grupo de países europeos, si no mayoritario, sí lo suficientemente amplio como para impedir por ahora un cambio de posición conjunta europea (que requiere la unanimidad de los 27 miembros de la UE) hacia el reconocimiento de Urrutia, sin pruebas claras de su victoria. Creen, como manifestó el alto representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, tras la última cita de ministros en Bruselas el mes pasado, que "todavía hay tiempo" para intentar buscar una solución negociada.

"Maduro será presidente interino hasta que se produzca el momento en el que se debería proceder al relevo. Esto será en enero. De aquí a enero hay tiempo", señaló al respecto el alto representante.

En la cita, los Veintisiete subieron el tono, en parte a instancias de España, y acordaron no reconocerle a Maduro "legitimidad democrática" por su ne-

Kioskeros

La idea es no dar un portazo que anule el esfuerzo de Brasil, Colombia y México

"Venimos muy escarmentados" de aquel fallo, dice un alto cargo europeo

gativa a mostrar todas las actas electorales, pasado un mes desde los comicios. En la reunión, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, abogó por buscar "herramientas" que permitan una "solución pacífica entre venezolanos, genuinamente venezolana, que no venga impuesta desde el exterior y que permita una negociación entre el Gobierno y la oposición con ese objetivo que tiene España de que sea la voluntad democráticamente expresada por los venezolanos la que triunfe".

### Compás de espera

La idea, corroboran ahora diversas fuentes consultadas, es dar espacio suficiente, o al menos no provocar un nuevo portazo, para que puedan fructificar los esfuerzos de Colombia y Brasil, junto con México, para buscar una salida negociada. Sobre todo en momentos en que dentro del propio chavismo se perciben diferencias. "Reconocer a Edmundo González podría provocar el cierre absoluto del sistema justo cuando se ven grietas en él" e impedir así cualquier intento de "transición democrática" negociada, señalan esas fuentes.

Pero este compás de espera no significa que Bruselas esté paralizada, advierten. Aunque por el momento Borrell ha descartado nuevas sanciones -recordando que prácticamente todo el chavismo (55 personalidades) estă en la lista negra de la UE sin grandes efectos-, estas pueden ser activadas en cualquier momento. De hecho, a mediados de mayo, los Veintisiete decidieron hacer un gesto ante los "pasos alentadores" en la senda hacia las elecciones de julio y sacaron de su lista negra (que implica la prohibición de entrada a cualquiera de los 27 países del club comunitario y la congelación de actívos) a cuatro personas, entre ellas el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, cercano a Maduro.

A la par, decidió acortar los plazos de renovación de las sanciones: en vez de ratificarlas anualmente, las prorrogó solo hasta el 10 de enero de 2025, fecha establecida constitucionalmente para la toma de posesión del próximo presidente electo. Un gesto que se hizo a la espera de que se produzean pasos positivos, pero que también permite un mayor margen de maniobra, advierten las fuentes, si se confirman los negativos. Aunque los pasos se seguirán midiendo al extremo, para evitar un nuevo Guaidó.

Más allá de los movimientos entre los países miembros de la UE, el Partido Popular en el Parlamento Europeo ha pedido un debate y una resolución favorable al reconocimiento de Edmundo González Urrutia, con posibilidades de que se analice en el pleno de la próxima semana en la Eurocámara.

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 16

# La comunidad internacional impide a Maduro pasar página

El chavismo pretende zanjar la controversia sobre su victoria electoral y archivará las causas contra Urrutia tras su exilio en España

JUAN DIEGO QUESADA FLORANTONIA SINGER Bogotá / Caracas

El chavismo quiere dar por amortizado a Edmundo González Urrutia con su exilio a España, pero ni la oposición ni la comunidad internacional dan su brazo a torcer. Sin la presencia en Venezuela del candidato que casi con toda probabilidad ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, Nicolás Maduro siente que tiene el camino despejado, o al menos eso quiere hacer ver en público. "Comprendo el paso al lado que ha dado el embajador González Urrutia y lo respeto, como cuando Biden lo hizo [en referencia al presidente de EE UU, que renunció a ser el candidato demócrata a las elecciones tras las dudas sobre sus capacidades para el cargoj", dijo Maduro en su programa de televisión. Era su primera aparición pública desde que se conociera que su principal obstáculo para enfundarse la banda presidencial el 10 de enero, Edmundo González Urrutia, había decidido refugiarse en Madrid, después de casi dos semanas de persecución y hostigamiento por parte del propio presidente de Venezuela y sus colaboradores más cercanos.

La marcha de González Urrutia obliga a la oposición a recomponer el tablero. La líder y estratega del cambio, María Corina Machado, había previsto casi todo lo que ha ocurrido después de las elecciones. Vislumbraba un escenario en el que el chavismo no iba a reconocer su derrota e iba a utilizar la autoridad electoral y la justicia bajo su control para proclamarse ganador. También estaba convencida de que la comunidad internacional, ante la evidencia, iba a presionar a Maduro para que admitiese los resultados que daban ganadora a la oposición. Eso ha ocurrido. Ese camino dificil, sin embargo, debía transitarse con ella y Edmundo González de la mano. Ella como guía, él como símbolo y vehículo de la transición. Había que resistir, explicaban en sus comandas de campaña, estos meses de envite y enroque chavista y llegar a enero con un escenario en el que el cambio fuese una probabilidad real.

González Urrutia, de 75 años, ha sido acosado y amedrentado desde que fue elegido candidato de consenso por la oposición y todo se redobló a las pocas horas de cerrar las urnas, cuando empezaron a llegar los datos oficiales al Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas, y se empezó a demostrar que las encuestas que otorgaban una ventaja importante a la oposición estaban en lo cierto. Varias semanas después, la amenaza de que pasase el resto de la vida en una prisión era más que real. Y ahora jugará su papel desde el exilio en España. Machado y el resto de los opositores han tratado estos días de que este nuevo contexto no haga decaer el ánimo y la política venezolana vuelva a esa normalidad paralizante que impone el chavismo en los periodos sin grandes novedades políticas.

Para Maduro, ese tiempo está a punto de instalarse. "Hemos jugado limpio y hemos ganado. Ha ganado la paz del país y por eso estamos tranquilos", dijo en el programa de televisión, mientras pedía a los realizadores que le dieran a probar un dulce de guayaba. "La oposición no tiene liderazgo", añadió. "El lector opositor se siente defraudado porque esta señora [Machado, a la que nunca nombra por su nombre] va por el fascismo y las sanciones. La oposición tiene que reorientarse y reorganizarse para que crean en el camino electoral y democrático. Si no, sencillamente pasarán al olvido de la historia".

Horas antes, el fiscal general, Tarek William Saab, había anunciado que la causa contra Edmundo González será cerrada después de su exilio. Saab, cercano a Maduro, chavista desde los tiempos en los que estuvo preso Hugo Chávez por el golpe de Estado frustrado, ha liderado la persecución contra González, al quien imputó cinco delitos poco creibles. El último arreón fue dictar una orden de busca y captura en su contra, cuando el opositor ya se encontraba resguardado en la Embajada de Países Bajos en Caracas y estaba a punto de mudarse a la de España, país que le ha asegurado que le concede el asilo.

Maduro, claramente, quiere dar por zanjado el asunto y posesionarse en enero por otros seis años. Sin embargo, la comu-



Nicolás Maduro, el lunes en su programa de televisión, en una imagen del Gobierno venezolan

El presidente equipara la huida del opositor con la retirada de Joe Biden

Machado había previsto casi todo lo que ha ocurrido tras los comicios nidad internacional no tiene la intención de que esto quede así. "Sigue todo en pie, negociamos en las mismas condiciones", dicen en el entorno del presidente colombiano, Gustavo Petro. La estrategia con Brasil y México debe replantearse por la salida de González, cuentan, pero eso no quiere decir que vaya a quedar enterrada. La diplomacia española también ha advertido de que recibir en condición de asilado y después de una negociación al virtual ganador de las elecciones no supone reconocer en ningún momento la victoria del chavismo. Maduro, sin embargo, no quiere darse por enterado, para él toda esta crisis ha llegado hasta aquí. El pulso se mantiene,

Como muestra de ese vigor, Edmundo González ha vuelto a enviar un mensaje a los venezolanos desde Madrid, esta vez a través de su hija Carolina González, que leyó un escrito en la concentración convocada frente al Congreso de los Diputados de España. En ese texto, ratifica que continuará en la defensa del triunfo de la oposición en las presidenciales del 28 de julio. "Mi agradecimiento va a todos aquellos que votaron por mí y también a los que no pudieron hacerlo por las artimañas de un Consejo Nacional Electoral que así lo impidió". dijo en referencia a los millones de venezolanos en el extranjero que se quedaron sin votar por las limitaciones impuestas por las autoridades. "La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y lo haremos respetar. María Corina y yo les aseguramos que esta lucha que iniciamos continuará hasta alcanzar los objetivos que nos pusimos, hasta el final". El texto agradece al Gobierno de España el cobijo que ha recibido para él y su familia y pide a la comunidad internacional redoblar los esfuerzos "por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela". En un tono más enérgico a la misiva que difundió el lunes, ha asegurado a los venezolanos que no los defraudará.

INTERNACIONAL EL PAÍS, MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Una muerta en la mayor ofensiva ucrania en la región de Moscú

### JAVIER G. CUESTA Moscú

El zumbido de los drones volvió a despertar Moscú la madrugada del martes. Un ataque masivo ucranio se cobró su primera vida en la región de la capital desde que comenzó la guerra, hace dos años y medio. Los aparatos explosivos mataron a una mujer de 46 años e hirieron a seis civiles en la localidad de Rámenskoye, a casi medio centenar de kilómetros al sureste de la capital, mientras que los fragmentos de otro dron derribado cayeron sobre la pista del aeropuerto de Zhukovski, situado en la misma población. A pesar de que se trata de uno de los mayores ataques con drones provenientes desde Ucrania y el primero que ocasiona una víctima mortal en la región de Moscú, el Kremlin insiste en que la situación está bajo control.

"Nuestro ejército ya ha adquirido bastante experiencia en la lucha contra drones y obtiene buenos resultados", declaró ayer el portavoz de Vladímir Putin, Dmitri Peskov, aunque evitó dar más explicaciones en un momento en el que los rusos ven cómo Ucrania ha recrudecido sus bombardeos de respuesta a los ataques y, además, ha ocupado parte de su provincia de Kursk.

"No puedo decir cómo lo valora el comandante en jefe supremo", agregó respecto al hombre que ocupa el primer escalón en las Fuerzas Armadas rusas: Vladímir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber derribado 144 drones sobre su territorio esa madrugada. De ellos, 20 sobrevolaron la región de Moscú y la mayoría se concentró en las regiones fronterizas con Ucrania. El Comité de Investigación ruso, un organismo que ejerce a la vez funciones de Fiscalía y policía, abrió un caso penal por terrorismo. La condena prevista en el código penal ruso es cadena perpetua.

Dos edificios de gran altura de la localidad de Rámenskoye fueron alcanzados por los drones, y en uno de ellos, se desató un incendio que obligó a su evacuación. Al menos 54 de sus 102 viviendas resultaron afectadas por el fuego.

La amenaza de los aparatos ucranios también interrumpió los vuelos un día más en la capital. Los aeropuertos de Domodédovo y Vnúkovo cancelaron los despegues y aterrizajes durante varias horas.



Dos mujeres palestinas se sentaban ayer entre las tiendas destruidas del campamento de refugiados de Jan Yunis. JEHAD ALSHRAFI (GETTY)

# Un ataque israelí mata a 19 palestinos en una "zona humanitaria" del sur de Gaza

Las tropas de ocupación sostienen que los objetivos eran "terroristas"

### LUIS DE VEGA Jerusalén

Hace menos de una semana, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, describía desde un atril en Jerusalén, durante su última rueda de prensa, una guerra que poco tiene que ver con la que se desarrolla sobre el terreno. La supuesta operación quirúrgica que, según él, apenas deja víctimas civiles en el sur de Gaza se topa de bruces de manera cotidiana con una realidad que se cuenta cada día en decenas de vidas perdidas. En la noche del lunes, las tropas de ocupación israelíes volvieron a atacar una zona designada por ellas mismas como humanitaria en el área de Al Mawasi, en la ciudad de Jan Yunis, en el extremo meridional de la Franja. Hamás calculó en un principio que se habían producido 40 muertos y 60 heridos; los portavoces castrenses israelies tildaron ese balance de exagerado. Posteriormente, los servicios de emergencia informaron de la llegada de 19 cadáveres a

los centros sanitarios, aunque algunas víctimas seguían desaparecidas. Como es habitual, el Estado judío justifica el bombardeo por la presencia de "terroristas" de ese grupo fundamentalista palestino, a los que acusa de camuflarse entre la población civil.

"Estos terroristas estuvieron directamente involucrados en la ejecución de la masacre del 7 de octubre" y, además, han estado operando recientemente para llevar a cabo actos de "terrorismo", señala el ejército en una frase convertida ya en mantra justificativo cada vez que tiene lugar una matanza de civiles palestinos en el enclave mediterráneo, sin importar que el derecho internacional humanitario considere ilegal golpear asentamientos civiles incluso aunque el objetivo sea el de acabar con las capacidades militares de Hamás.

Para su ofensiva, Israel emplea herramientas y tecnología digital que se ha demostrado que fallan, según se ha denunciado a lo largo de la guerra, y que volvió a poner sobre la mesa ayer Human Rights Watch (HRW). "El uso de tecnologías de vigilancia, inteligencia artificial y otras herramientas digitales por parte del ejército israelí" en la Franja "puede estar aumentando el riesgo de daños a la población civil", explicó la organiza-

ción, ahondando en que, además, "plantean graves preocupaciones éticas, legales y humanitarias".

Entre los efectivos eliminados en esta última operación, Israel cita el nombre de Samer Esmail Hader Abu-Daqa, al que considera máximo responsable de la "fuerza aérea" de Hamás. Habría muerto junto a otros mandos de la fuerza enemiga. Mientras, los portavoces del grupo fundamentalista que gobierna en la Franja apenas ofrecen detalles sobre el número total de efectivos que van perdiendo y que Israel calcula que son en torno a un tercio de los más de 40.000 gazaties muertos desde que estalló la contienda, según datos de las autoridades sanitarias.

Hamás niega la versión israelí. Se trata de "una mentira clara que tiene como objetivo justificar estos horribles crimenes. La resistencia [armada palestina] ha negado varias veces que alguno de sus miembros permanezca entre las concentraciones de civiles o que utilice estos lugares con fines militares", señaló la milicia en un comunicado. En su explicación de la operación, los portavoces del ejército israeli aseguran que previamente se tomaron medidas y se recopiló información para reducir la muerte de civiles. Desde el lugar llegan imágenes de ciudadanos desenterrando víctimas con sus manos, así como un gran

El ejército considera exagerado el balance de víctimas ofrecido por Hamás

El Gobierno de Netanyahu se ha negado a recibir a Josep Borrell cráter en el campamento.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, visitó el lunes desde territorio egipcio la frontera sur de Gaza, donde denunció las "violaciones masivas de derechos humanos" que comete Israel. El país no figura en su gira por Oriente Próximo, después de que las autoridades del Estado judío no hayan querido recibirlo.

Este ataque israelí ocurre poco después de que Naciones Unidas denunciara que las tropas de esc país detuvieron "a punta de pistola" durante ocho horas uno de sus convoyes con personal que participa en Gaza en la campaña de vacunación contra la polio, según contó el máximo jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, en su perfil de X. Israel justifica los hechos en que en la caravana iban palestinos sospechosos a los que había que interrogar.

El martes, el ejército de Israel admitió que es "muy probable" que uno de sus militares matara de manera "indirecta" e "involuntaria" de un disparo el viernes a la activista turco-estadounidense de 26 años Aysenur Ezgi durante una manifestación contra la ocupación de Cisjordania. "La investigación determinó que es muy probable que fuera alcanzada indirecta e involuntariamente por disparos del ejército que no estaban dirigidos contra ella, sino contra el principal instigador de los disturbios", señala un comunicado.

El secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, manifestó que el asesinato de Ezgi fue "no provocado e injustificado". "El incidente tuvo lugar durante unos violentos disturbios en los que decenas de sospechosos palestinos quemaron neumáticos y lanzaron piedras hacia las fuerzas de seguridad" en el pueblo de Beita, al sur de Nablus, añade.

# CaixaForum

Nueva Temporada 2024 / 2025 La cultura nos transforma y nos enseña a mirar. Y mirar no es tan solo ver. Es descubrir, interpretar y opinar. Porque la cultura nos rodea, nos atraviesa

y nos hace sentir vivos.

Esta temporada 2024-2025 en CaixaForum queremos sentir la cultura contigo.





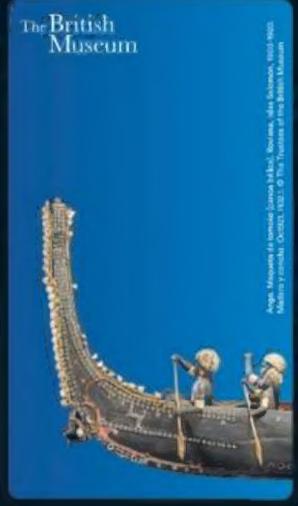





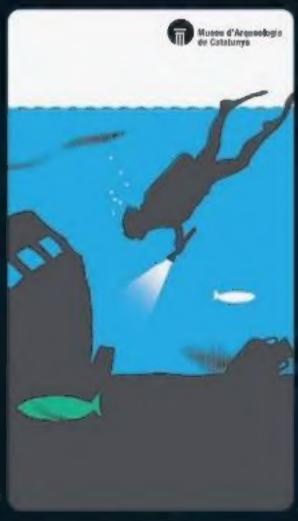

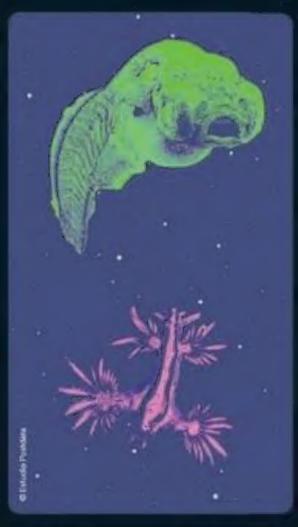



Más información, en caixaforum.org

CRECEMOS EN LA CULTURA



INTERNACIONAL EL PAÍS, MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Von der Leyen retrasa el anuncio del nuevo equipo de comisarios

### S. A. Bruselas

El nuevo equipo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se hace esperar. La alemana ha pospuesto el anuncio de su próximo Colegio de Comisarios, que se esperaba fuera a ser revelado hoy, al martes de la semana que viene, según confirmó ayer la Comisión Europea.

El aplazamiento se debe al cambio de candidato -que será una mujer en vez de un hombre-en Eslovenia. El Gobierno de Robert Golob aceptó el viernes la renuncia de su nominado, el expresidente del Tribunal de Cuentas Tomas Vezel, después de que Von der Leyen presionara a Liubliana para que cambiara de opinión y propusiera a una mujer, con el objetivo de lograr un equipo más paritario. Eslovenia anunció el lunes que propone a la diplomática Marta Kos.

Este movimiento facilita el equilibrio de género que se propone la alemana, que podrá contar así con al menos 10 mujeres en su equipo (número que aún podría aumentar), pero también ha trastocado su calendario: ahora, el Parlamento esloveno tiene que ratificar la nueva propuesta antes de que esta sea oficial. Y esto no sucederá hasta el viernes, con lo que Von der Leyen no puede cerrar su lista hasta entonces, explicó el portavoz de la Comisión.

Von der Leyen canceló por ello la reunión de hoy con los presidentes de los grupos políticos en la Eurocámara y su presidenta, Roberta Metsola, para adelantar su equipo completo. La cita será el día 17 por la mañana en Estrasburgo, ya que los eurodiputados celebran ahí su primer plenario del nuevo curso político.

Los planes de la alemana implicaban anunciar hoy tras la cita en la Eurocámara su equipo, para desencadenar el proceso de ratificación, que pasa por el Parlamento Europeo, que tiene que fijar aun las fechas de las audiencias. El aplazamiento provocará previsiblemente un retraso en la entrada en funcionamiento del nuevo Colegio de Comisarios, al que pertenecerá la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, cuyo nombre se perfila como comisaria de Competencia, segun diversas fuentes europeas. Ese extremo, no obstante, deberá esperar hasta que Von der Leyen haga oficial su lista.

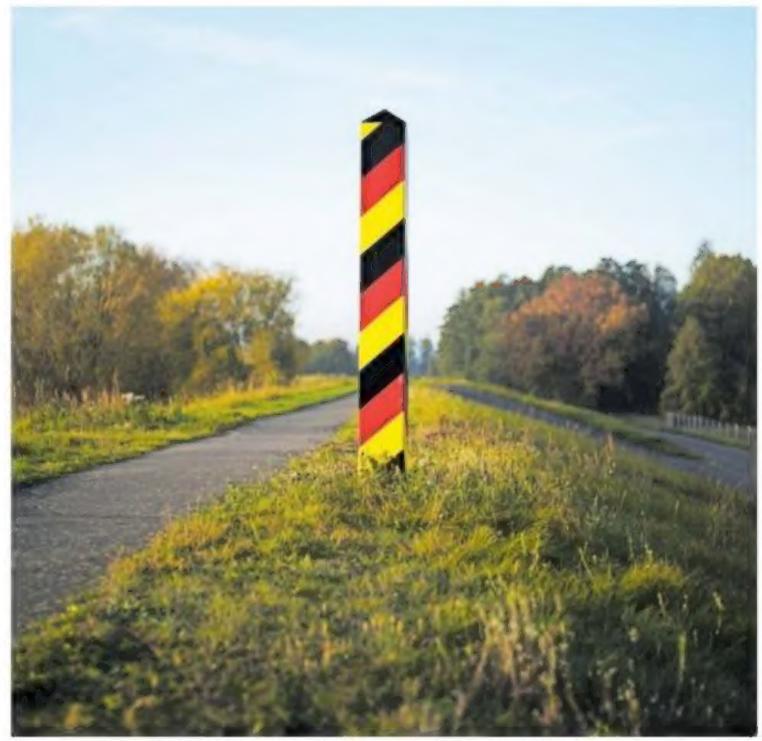

Un poste marca la frontera alemana con Polonia, cerca de Lebus. MARKUS SCHREIBER (AP/LAPRESSE)

# Los vecinos de Alemania se plantan ante el endurecimiento de los controles fronterizos

La oposición democristiana critica por insuficiente la decisión de Scholz

ELENA G. SEVILLANO GLORIA RODRÍGUEZ-PINA Berlín / Madrid

La decisión de Alemania de instalar controles en todas sus fronteras, que justifica en la presión migratoria y el riesgo de terrorismo islamista, ha enfurecido a algunos de sus vecinos. Donald Tusk, primer ministro polaco, tildó de "inaceptable" el cierre y Austria aseguró que no aceptará a los migrantes que rechace Alemania en sus fronteras. Países Bajos alertó de que la medida perjudicaria a los numerosos viajeros transfronterizos. Sacudida por el auge de la ultraderecha, la coalición alemana de socialdemócratas, verdes y liberales que encabeza el canciller Olaf Scholz aprovecha una excepción que permite el tratado de Schengen en casos excepcionales con el objetivo declarado de rechazar a los migrantes que no tengan derecho a entrar en el país.

Tusk anunció que llamará a consultas urgentes a los países "afectados por las decisiones de Berlin" para debatir sobre medidas a escala de la Unión Europea. Alemania se encuentra en el centro de la UE y tiene fronteras terrestres a lo largo de casi 3.900 kilómetros con nueve Estados. El control de fronteras en un país clave para la movilidad de trabajadores transfronterizos y para las rutas europeas de transporte de mercancias supone un revés a la libre circulación, piedra angular del proceso de integración comunitaria.

Las rápidas reacciones de los países vecinos de Alemania demuestran lo politicamente explosiva que es la cuestión. El Gobierno austriaco anunció inmediatamente que no aceptaría a ningún migrante que Alemania rechazara. No hay "margen de maniobra", dijo su ministro del Interior, Gerhard Karner, de los conservadores del ÖVP. Crece el temor a un efecto dominó. Austria, que celebra elecciones a final de mes con el partido populista de derechas FPÖ liderando las encuestas, podría en respuesta reforzar sus controles fronterizos y rechazar también a los refugiados.

Tusk calificó el anuncio de Berlín de "suspensión de facto a gran escala del espacio Schengen (el área de libre circulación de la UE)". La medida, anunciada el lunes, extiende a sus nueve vecinos los controles temporales que ya aplicaba con Polonía, República Checa y Suiza desde octubre de 2023, y Austria desde 2015.

"Espero que, en el espíritu de la UE, la cálida presión de Polonia y otros países provoque una corrección en la política común frente a las amenazas derivadas de la inmigración ilegal", afirmó ayer Tusk en una conferencia ante los responsables de las delegaciones diplomáticas de Polonia.

La oposición conservadora está sometiendo a Scholz, cuyo par-

Donald Tusk califica la medida como "suspensión 'de facto' del espacio Schengen"

El líder de la CDU exige la devolución inmediata de los solicitantes de asilo tido obtuvo sus peores resultados en las elecciones del día 1 en los Estados orientales de Turingia y Sajonia, a una enorme presión para que endurezca las leyes migratorias y de asilo e impida la entrada de más refugiados. El líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, habría dado un ultimátum la semana pasada al Gobierno de coalición: o imponía rechazos en frontera, o su partido se levantaría de la mesa de negociación.

La decisión del lunes de extender los controles a todas las fronteras hizo que la CDU asistiera finalmente ayer a una cumbre sobre migración con el Gobierno y los 16 Estados federados. A la salida, sin embargo, los democristianos volvieron a atacar al Ejecutivo de coalición y dieron por terminadas las conversaciones. En su opinión, los controles fronterizos no son suficientes. Merz exige devoluciones inmediatas, es decir, que la policía de fronteras no deje pasar a ningún solicitante de asilo. Este cierre total de fronteras que plantea el líder de la oposición suscita muchas dudas legales, ya que va en contra de las normas de Dublín que rigen el derecho al asilo, vigentes en la Unión Europea.

'Es evidente que el Gobierno federal está desesperadamente dividido internamente y no puede ponerse de acuerdo sobre medidas eficaces", aseguró Merz en la red social X. "El Gobierno de coalición está capitulando ante el reto de la inmigración irregular. Es incapaz de actuar y carece de liderazgo", añadió. Los socialdemócratas del SPD insistieron en que las propuestas del partido democristiano no son "jurídicamente viables". Y achacan a Merz no tener interés en llegar a un acuerdo antes del debate que mantendrá con Scholz en el Bundestag hoy.

La propuesta del Gobierno consistía en un modelo que permitiria devolver a los solicitantes de asilo en la frontera en los casos en los que estas personas ya hubieran sido registradas como solicitantes de asilo en otro país de la UE. Mediante un procedimiento acelerado, tras el control de la policía federal y la consulta en el flehero Eurodae (donde se comprueba si ya están registrados en otro Estado), se les devolvería rápidamente a esos países. Este sistema requeriría una rápida actuación de los juzgados en los Estados federados, que son los competentes para realizar las devoluciones, y una red de centros de internamiento cerca de los puntos calientes de las fronteras.

La coalición de Gobierno trata de demostrar su capacidad de actuación en materia de política migratoria de cara a las elecciones regionales de Brandeburgo del día 22, que pueden ser decisivas para el futuro político del canciller. El partido ultra Alternativa para Alemania (AfD) aventaja claramente al SPD, encabezado en ese Estado que rodea Berlín por Dietmar Woidke. Los socialdemócratas gobiernan allí ininterrumpidamente desde la reunificación alemana. EL PAÍS, MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

7

UNA NUEVA EXPERIENCIA DE MODA HA LLEGADO A MADRID PLAZA DE ESPAÑA, 19

# MANGO



INTERNACIONAL EL PAÍS, MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Italia estrecha el cerco a las ONG de rescate con el bloqueo al barco de Médicos Sin Fronteras

Salvini está pendiente de la sentencia por impedir el desembarco de migrantes del 'Open Arms' en 2019

### ÍÑIGO DOMÍNGUEZ Roma

Italia prosigue su plan para hacer la vida imposible a las ONG que salvan personas en el Mediterráneo e impedirles los rescates con trabas legales y burocráticas, aunque, desde el punto de vista del Gobierno de Giorgia Meloni, son simplemente medidas para atajar y ordenar la inmigración irregular. Y el Ejecutivo de ultraderecha presume de haber reducido en un 61% el número de desembarcos este año. Las obligaciones más insidiosas para las organizaciones de rescate, introducidas en diciembre de 2022 por el llamado

nes que trabajan en el Mediterráneo. Todos han sido recurridos, y aún está por ver qué sucederá si algún juez considera que van contra el derecho internacional del mar, que obliga a auxiliar a cualquier persona en peligro. "Es una normativa muy problemática, que criminaliza la actividad de salvamento, y es inadmisible desde el punto de vista del derecho internacional: una nave cumple la ley en aguas internacionales, pero luego el Estado italiano la sanciona según sus propias leyes", opina Dario Belluccio, abogado y miembro de la Asociación para Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI).

Las ONG se sienten bajo acoso y el enfrentamiento con el Gobierno italiano llegará este sábado en el tribunal de Palermo a uno de sus momentos más significativos: se acerca a su fin, con la petición fiscal, el juicio que se sigue desde hace tres años contra Matteo Salvi-



Giorgia Meloni, el sábado en Cernobbio (Italia). C. GRECO (REUTERS)

decreto Piantedosi (nombre del ministro de Interior), son tres: informar y pedir permiso antes de efectuar un salvamento; solo se les permite hacer uno cada vez, con el deber de volver luego a puerto, y además, no pueden ir al muelle más cercano. sino al que le asignen, aunque esté en la otra punta de Italia. Si no, hay sanciones. El barco de Médicos Sin Fronteras (MSF), la Geo Barents, acaba de ser bloqueada dos meses en el puerto de Salerno, acusada de salvar a 37 personas en el mar el 23 de agosto sin informar antes.

Es la tercera vez que MSF sufre este castigo, aunque en las ocasiones anteriores el parón fue de 20 días y ahora la pena ha subído. En total, ya se han abierto procedimientos de este tipo 25 veces a las organizacio-

ni, actual vicepresidente del Gobierno, por impedir durante 22 días en 2019, cuando era titular de Interior, el desembarco de 162 migrantes a bordo de la nave de la ONG española Open Arms. Se le acusa de secuestro y abuso de poder, aunque ha recibido el apoyo de, por ejemplo, Elon Musk, que definió como "escandaloso" ser juzgado por hacer respetar la ley. "Tengo un proceso en Palermo (...), me arriesgo a una condena de tres a 15 años", clamó Salvini el pasado 30 de agosto en un mitin de su partido, La Liga, en Brugherio, provincia de Monza, para pedir el apoyo de los suyos y que den "una señal a la justicia italiana". La sentencia se conocerá el mes que viene, la última audiencia está fijada para el 18 de octubre.



Nicolas Sarkozy y Michel Barnier, el domingo en el cierre de los Juegos Paralímpicos de París. AP/LAPRESSE

# Barnier trata de formar en Francia un Gobierno amplio que reduzca la influencia de Le Pen

El nuevo primer ministro intenta seducir a la izquierda, que no tiene intención de colaborar con él

# DANIEL VERDÚ

Michel Barnier, nuevo primer ministro de Francia, sabe bien que determinados objetivos se vuelven factibles solo con el paso del tiempo y la fatiga de sus interlocutores. Sucedió así con la negociación del Brexit, que le consagró como un hombre de diálogo y consensos, y le permitió volver a casa con algo parecido a una victoria. Y justo eso espera que suceda de nuevo con la complicada misión de formar un Gobierno que recoja todas las sensibilidades políticas y logre reducir la influencia decisiva de la ultraderecha para evitar una moción de censura a la primera de cambio. De momento, la izquierda no tiene intención de colaborar con el primer ministro conservador nombrado por Emmanuel Macron el jueves. Figuras de enorme peso, como el expresidente socialista François Hollande, ya han anunciado que vetarán su Gobierno.

La idea en Matignon continúa siendo la misma con la que fracasó Macron tras las elecciones: romper la alianza del Nucvo Frente Popular (NFP) y lograr atraer a algunos de sus componentes al bloque del nuevo Ejecutivo. La esperanza se centra en el Partido Socialista (PS), pero el martes
sus responsables, Olivier Faure y
Boris Vallaud, volvieron a cerrar
la puerta a la más mínima concesión. Además, declinaron cualquier encuentro con Barnier antes de que este presente su declaración de política general ante la
Asamblea Nacional, según informó Le Monde. Es cierto que Faure
representa el ala más dura de los
socialistas, pero las posibilidades
ahora parecen escasas.

Los responsables del Partido Comunista (PC), por su parte, serán recibidos por Barnier
el martes. El secretario nacional
de la formación, Fabien Roussel,
tampoco fue demasiado optimista
y aseguró acudir a la cita "sin ilusiones" sobre el nuevo jefe de Gobierno, "quien tiene 50 años de vida política y nunca ha hecho nada
social en nuestro país". Además,
Roussel confirmó su intención de
votar la censura contra el Ejecutivo de Barnier.

La Francia Insumisa (LFI), tercera pata del NFP —y la más importante— no ha recibido por el

La Francia Insumisa asegura que no ha sido convocada a ninguna reunión

Los comunistas confirman su intención de apoyar la censura al Ejecutivo momento ninguna invitación para acudir a Matignon, explicó ayer el coordinador nacional, Manuel Bompard. Pero, en caso de recibirla, vino a decir, tampoco iría a reunirse con el primer ministro. Además, confirmó que la izquierda presentaría una moción de censura sin esperar, desde el inicio de la sesión parlamentaria a principios de octubre.

Los ecologistas también dijeron no haber recibido aún una invitación para reunirse con el primer ministro. "Barnier no tiene nada que esperar de nosotros y nosotros no tenemos nada que esperar de él", enfatizó en una rueda de prensa en la Asamblea Nacional uno de los portavoces de los ecologistas, Benjamin Lucas. "Vamos a hacer todo lo posible para derribar este Gobierno, para censurarlo", agregó.

Ni siquiera los diputados de Ensemble por la République, el partido liberal de Macron, han querido darle un cheque en blanco al primer ministro. La situación resulta algo extraña, no solo porque Barnier haya sido elegido por el presidente de la República, porque quien debe ahora decidir el grado de colaboración que establece con el nuevo jefe del Ejecutivo es nada menos que su predecesor en Matignon, Gabriel Attal, con quien ya saltaron algunas chispas el día que se produjo el relevo. Muchos de los miembros históricos del partido del ala progresista de Ensemble se han sentido traicionados por el giro a la derecha de Macron en la elección de Barnier.

# Syriza ahonda su crisis con la destitución de su líder tan solo un año después de ser elegido

Estéfanos Kaselakis llegó con el encargo de renovar el partido de izquierdas

### HIBAI ARBIDE AZA Atenas

Syriza, el partido de izquierdas que encabeza la oposición en Grecia, no logra salir de la crisis interna en la que entró tras abandonar el poder en 2019. Un año después de elegir como líder a Estéfanos Kaselakis, de 36 años y alejado de la estética y tradición izquierdista, la formación ha decidido destituirlo. El Comité Central de Syriza aprobó el domingo una moción de confianza contra Kaselakis y la Secretaria Política inició ayer el proceso para convocar primarias. El antiguo ejecutivo de Goldman Sachs que llegó con el encargo de renovar Syriza no ha aclarado si se presentará a la reelección.

En septiembre de 2023, Kaselakis ganó por sorpresa las primarias que debían marcar el rumbo del primer partido de la izquierda griega tras la dimisión del ex primer ministro Alexis Tsipras. Sus partidarios defendian que este hombre que no escondía su homosexualidad ni su tradición liberal era la mejor opción para ese momento en la política griega. La principal promesa de Kaselakis era dejar de hablar de los problemas internos del partido para centrar toda la atención en la labor de oposición al primer ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis. Un año después, es obvio que no lo ha conseguido.

Las luchas intestinas de Syriza han dejado muchos frentes abiertos. El riesgo era dejar de ser la primera fuerza de la oposición en número de escaños. La primera y más potente escisión a la que se enfrentó Kaselakis la protagonizaron los partidarios de los candidatos que perdieron las primarias: Efi Ajtsioglu y Euclides Tsakalotos. En diciembre, 11 de los 47 di-



Kaselakis, en septiembre de 2023 en Atenas. Y. KARAHALIS IAP/LAPRESSEI

putados de Syriza se fueron con ellos y fundaron Nueva Izquierda. La pérdida de esos escaños situó a los socialistas del Pasok, tercera fuerza parlamentaria, a solo seis escaños de distancia de Syriza.

Y entonces todo se volvió aún más difícil para Kaselakis. Su principal problema es que no es diputado porque las primarias del partido se celebraron después de las elecciones en las que Mitsota-

kis revalidó su mayoría absoluta. Kaselakis necesitó ejercer su liderazgo a través de una persona que transmitiera sus decisiones al grupo parlamentario y actuara como su portavoz en el hemiciclo.

El elegido para ello fue Sokratis Famellos, diputado que milita en Syriza desde su fundación, en 2004, que a pesar de su veteranía no era muy conocido para el gran público. Ejerció de presidente del grupo parlamentario desde julio de 2023 hasta que el 27 de agosto, según él por sorpresa, Kaselakis solicitó al grupo parlamentario su reemplazo por Nikos Pappas, que había sido uno de los principales valedores de Kaselakis en las primarias. La propuesta de reemplazar a Famellos por Pappas provocó una gran división dentro del grupo parlamentario y fue aceptada por un estrecho margen: 17 diputados votaron a favor, de los 33 presentes.

La falta de apoyo a Kaselakis se reflejó también en otros órganos del partido. En el Comité Central, que cuenta con 300 miembros, solo 34 votaron a favor de una propuesta para reformar el partido.

El principal problema de la formación es que, más allá de los nombres y el reparto de cargos internos, resulta muy dificil explicar qué diferencias programáticas defienden los diferentes sectores. Aunque los medios locales cuelguen etiquetas como "ala izquierdista" o "de centro", en la práctica resulta casi imposible entender qué propuestas concretas hay sobre la mesa.











PROYECTO GRATIS Llámenos y le realizaremos

un proyecto de su oficina

gratuito y sin compromiso.



OFIPRIX RENTING NO COMPRE SUS MUEBLES, ALQUILELOS

Ahora usted poede algullar sus muebles y disfrutarlos comodamente mediante un contrato de arrendamiento.

# CREADO PARA MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

# Naturaleza que se abre a todos

La Red de Caminos Naturales de España recupera vías en desuso y las adapta para que sean accesibles para todo tipo de público, incluidas las personas con discapacidad.

ntiguas vias ferroviarias caidas en desuso, caminos rurales poco transitados o vías pecuarias son algunos de los parajes que la Red de Caminos Naturales de España se enoarga de recuperar para ofrecer a todo el público un acceso a lugares de gran riqueza natural, además de ayudar a revitalizar la economía de las zonas en las que se ubican. Esta red, en activo desde 1993, parte de la colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y distintas administraciones regionales, y tiene también por objetivo lograr la accesibilidad universal, de manera que las personas con discapacidad también puedan disfrutar del contacto con la naturaleza.

Para ello, en noviembre de 2023 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación firmó un protocolo de actuación con la Fundación ONCE mediante el cual se revisan los itinerarios de los distintos Caminos Naturales, se realizan mejoras de accesibilidad, de señalización, se reforman infraestructuras y servicios y se realizan tareas de difusión para que estas opciones de ocio lleguen a la oiudadania.

Gracias a estas mejoras y el trabajo junto a los distintos promotores de Caminos Naturales, la red ofrece hoy en día numerosas rutas que ofrecen una gran accesibilidad a personas con distintos tipos de discapacidad. En especial, podemos destacar el Camino Natural Vía Verde de la Sierra, con distintas mejoras impulsadas por la Fundación Vía Verde de la Sierra, que se encarga de gestionar y dinamizar este itinerario de la Red de Caminos Naturales de España.



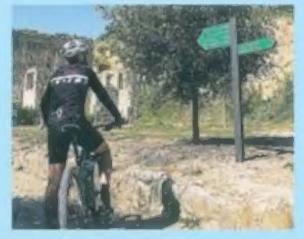



# Mejoras.

En el Camino Natural Vía Verde de la Sierra se han realizado mejoras como instalación de rampas, mobiliario y señalización accesible, eliminación de barreras arquitectónicas en instalaciones o construcción de alojamientos accesibles.



# Verónica Abad Vicepresidenta de Ecuador

# "Solo falta que me quiten la vida"

El presidente Noboa envía a su número dos a Ankara, después de destinarla a Israel, para que renuncie a su cargo

### CAROLINA MELLA Guayaguil

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, se conceta por videollamada para conceder su última entrevista a un medio, al menos por un tiempo. Son las cuatro de la mañana del lunes en Israel. Tiene preparadas unas maletas y está peinada y maquillada, pero a pesar de sus esfuerzos, el cansancio y la angustia son evidentes. Un nuevo decreto presidencial la obliga a viajar a Turquía, donde le han prohibido hablar sobre el conflicto en Oriente Próximo y los asuntos internos de Ecuador. Más temprano, había dejado en el aeropuerto de Tel Aviv a sus dos hijos, de 16 y 19 años, que la habían acompañado en la misión de "mediación" de paz entre Israel y Palestina, designada por el presidente Daniel Noboa, tras la ruptura de la relación entre ambos, que fue evidente cuando sorpresivamente ganaron la primera vuelta electoral.

El cargo de embajadora en Israel fue una de las numerosas opciones que tenía el mandatario, según dijo él en una entrevista en enero. "La pude haber enviado a estar a cargo de la estación de la Antártida", comentó Noboa. Sin embargo, en un acto que el Gobierno considera magnánimo, la envió a un país en guerra en una misión absurda, dado el escaso impacto que Ecuador tiene allí. En realidad, era una medida de presión para que dimitiera.

A principios de agosto, en medio de la escalada del conflicto en Gaza y la amenaza de fran de un posible ataque a Israel, la Cancillería ecuatoriana instó a los ciudadanos del país residentes en la región a abandonar esos países por seguridad. En contraste, Abad recibió la orden presidencial de trasladarse a Turquía. Antes de aterrizar en Ankara, conversa con El. PAÍS para explicar que se trata de una nueva maniobra para amordazarla y presionarla a renunciar.

Pregunta. ¿Por qué la envian a Turquia?

Respuesta. La intención final es silenciarme. El Gobierno busca acallarme una vez más para que no interfiera en su campaña política, en la que evidentemente ya está inmerso. Mi traslado a Turquía no ha sido debidamente preparado. Hemos estado en diversas mesas de trabajo donde se han cometido atropellos administrativos



Verónica Abad, durante una rueda de prensa en noviembre de 2023 en Quito. DIEGO ALBAN (GETTY)

"El presidente está en su derecho a ser candidato, pero debe renunciar al cargo"

"En Turquía no tengo funciones; me están trasladando para amordazarme" que vuelven a afectar a mi familia. Plantearon que dejara a mis hijos en Israel para irme sola a Turquia. No es cierto que el traslado
sea por razones de seguridad, el
Gobierno y la canciller mienten.
El equipo diplomático, por ejemplo, decidió quedarse en Israel, y
yo tengo que irme sola.

P. ¿Qué funciones le han asignado en Turquía?

R. No tengo funciones. Lo que han hecho es ponerme al otro lado del conflicto. Lo único que he recibido son órdenes de un viceministro de Relaciones Exteriores [Augusto Barberis] de que debo estar en Turquia el I de septiembre. Lo más grave de su comunicado es que puedo ir, siempre y cuando no haga declaraciones públicas sobre el conflicto entre Israel y Palestina ni sobre la política interna de Ecuador. Me están enviando a amordazarme. He solicitado explicaciones, pero no he recibido respuestas. Estas son las presiones para que renuncie y abandone el cargo por mi cuenta.

El pésimo enemigo, como el propio presidente se ha calificado, no tiene limites.

P. Noboa la acusa de intentar un golpe de Estado y de aferrarse al poder por la denuncia de violencia política de género que hizo contra él y otros tres funcionarios, donde pide su destitución.

R. Las pruebas son públicas. No sé qué más pretende el presidente; esto sobrepasa cualquier película de terror. ¿Qué más va a hacer para forzar mi renuncia? No es una cuestión de voluntad, es lo que dicta la Constitución. El presidente ha decidido participar como candidato, es su derecho, pero debe renunciar a su cargo, porque las elecciones deben ser democráticas y justas.

P. ¿Qué cree que ocurrirá hasta esa fecha?

R. Lo único que falta es que me quiten la vida. Porque no existe otra forma, ni el Gobierno noboista puede inventarse un mecanismo para evitarlo. Por más que calumnien mi nombre y destruyan a mi familia, como lo están haciendo. Esto tiene que ver con el pilar fundamental de un país, que es la democracia. Por respeto a la Constitución, estoy corriendo a Ankara a estas horas de la madrugada para cumplir con un decreto, porque la Constitución lo manda. Espero que el presidente Noboa haga lo mismo y no siga atropellando la ley, las instituciones, las familias y a las mujeres como lo ha hecho hasta ahora.

P. ¿Ha recibido apoyo de otros partidos políticos nacionales?

R. No. Los ecuatorianos —incluidos los partidos políticos que estamos ejerciendo democracia, lo que hacen es apelar a la ley, no a Verónica Abad. El pueblo ecuatoriano, aunque los jueces digan lo contrario, está convencido de que lo justo es que se lleve a cabo esa sucesión.

P. Cuando intentaron levantar la inmunidad para procesarla penalmente, recibió el apoyo de grupos políticos como Revolución Ciudadana. ¿No ha conversado con Rafael Correa?

R. No, y no me interesa conversar con ningún líder. Yo no soy candidata, no estoy en elecciones; estoy cumpliendo mi deber, realizando las funciones que me fueron delegadas desde el momento en que me asignaron la misión de paz. Cumplo con mi papel de vicepresidenta para el que fui elegida. No tiene sentido que hable con líderes políticos cuando ya hay una competencia política en Ecuador.

P. De darse la sucesión ¡Abad asumirá el cargo mientras no haya una nueva presidenta o presidente en febrero de 2025], ¿qué es lo primero que haría como presidenta en funciones?

R. Garantizar un proceso transparente y limpio, que es lo que debe hacer el Consejo Electoral. Yo me encargaré de la parte ejecutiva, de no mal utilizar la estructura pública ni los bienes de los ecuatorianos. Por estar en campaña, este Gobierno ha descuidado aspectos tan importantes como la seguridad, la crisis eléctrica y la falta de empleo, cosas que nunca estuvieron en nuestro programa político. No hay mucho tiempo para hacer más que garantizar la paz y la imparcialidad.

P. ¿Cómo sería la relación con un Gobierno que, como usted ha denunciado, la ha desterrado y maltratado?

R. Son los ajustes necesarios para el país. No podemos tener un ministro que se dedica a hacer propaganda, cuando ya vemos que un ministro de Defensa opina sobre el tema eléctrico, que le compete al de Energia. ¿Por qué todo es campaña en este momento? El ministro que quiera hacer su papel lo hará, no para perseguir viceprestdentas usando toda la infraestructura gubernamental. Porque eso hicieron con el show burlesco de acudir a la ley, acusándome de armar un golpe de Estado. Una mujer que está sola, con dos hijos, sin seguridad, corriendo a un bûnker para intentar, según ellos, un golpe de Estado. Es un Gobierno de vergüenza.

# Venezuela no puede ser un pretexto

Reconocer como presidente electo a González Urrutia, como pretende el PP, distorsionaría la presión que ejerce la Unión Europea

QUE EL Congreso de los Diputados debata el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, tal como consiguió hacer ayer el Partudo Popular, forma parte de la normalidad parlamentaria. También que el PP pueda conseguir hoy la aprobación de su proposición. Es el juego de las mayorías. Más dudas suscitan la oportunidad e incluso los propósitos de una iniciativa que coincide con el exilio en España del candidato de la oposición a Nicolás Maduro, cuyo regimen se niega a mostrar las actas que acreditan el resultado de las elecciones del 28 de julio, sobre las que persiste la sombra del fraude.

El reconocimiento de González Urrutia es, hoy por hoy, prematuro y poco útil —si no contraproducente—porque introduce un elemento de distorsión en la presión y en los esfuerzos internacionales, que se centran en reclamar las actas que niega el chavismo para esconder su presumible derrota. Como sabe el PP, entre esos esfuerzos destacan los de la Unión Europea, que busca una salida democrática para Venezuela sin caer en el mismo error que cometió cuando en 2019 reconoció como presidente a Juan Guaidó, en un voluntarista pero precipitado movimiento diplomático en el que también cayó el Gobierno de España.

Lo que puede ser un acto aparentemente moral y justo debe sacarse de la refriega partidista española si se pretende estar a la altura del desafío planteado por un régimen como el chavista, que ha inhabilitado a dos candidatas opositoras, se ha declarado vencedor sin ni un solo dato que lo acredite, ha reprimido violentamente las protestas en su contra y ha declarado cinicamente terroristas a quienes hicieron públicas las actas que obraban en su poder para tratar de demostrar la victoria de la oposición. Un régimen que, finalmente, ha empujado a González Urrutia a tomar el camino del exilio con la ayuda del Ejecutivo español.

Ni los argumentos ni las intenciones del PP contribuyen a la eficacia que debe exigírsele a una iniciativa de tanto calado. No parece lo más inteligente desde el punto de vista político atacar a quienes, como los gobiernos de Brasil y de Colombia, promueven iniciativas de mediación para que Maduro reconozca su derrota justo cuando este se ha aislado de la propia izquierda latinoamericana. Todo parece indicar que la diana del PP no está en Caracas sino en Madrid. Atacar al Gobierno de Pedro Sánchez, haga lo que haga, parece el único punto del orden del día. Y provocar la foto de la ruptura de la mayoría que apoyó su investidu-

### La UE no quiere caer en el mismo error que cometió en 2019 al reconocer prematuramente a Juan Guaidó

ra, como está a punto de suceder con la incorporación del PNV al bloque favorable a la proposición popular. Es legitimo, por supuesto, pero no deja de resultar frívolo hacer oposición doméstica usando como moneda de cambio el destino de Venezuela.

El sufrimiento de los venezolanos en el interior o en el exilio merecen, como también lo merece España, un buen debate y una resolución lo más amplia posible del Congreso para conseguir que Maduro muestre las actas electorales. Y, si tal cosa sucediera, que pueda iniciarse el camino para su relevo en la presidencia por quien presumiblemente ha ganado las elecciones. No parece ser este el objetivo del PP, que contribuye al desprestigio de la política en España sin conseguir que avance ni un ápice la libertad en Venezuela.

# CARTAS A LA DIRECTORA



### Un monstruo normal

Gisèle Pélicot quedará en nuestra memoria como una mujer fuerte, valiente, digna. Pero solo ella sabe qué factura le terminará pasando a su alma la barbarie que sufrió su cuerpo, drogado y prostituido por su marido. Indignación, rabia, estupor, asombro, incredulidad, ira... Compasión. Cuántas emociones desata su indefensión ante ese inflerno tan increíble, que ningún profesional fue capaz de intuir. Un mundo podrido por su monstruoso marido "normal".

Carmen Martinez González, Madrid

Una imagen patética. Me estremezco al ver en El. PAÍS de ayer la fotografía de una madre que tiene que subir a cuestas a su hijo, que va en silla de ruedas, hasta el aula porque no funciona el ascensor del colegio (el CEIP Voramar de Alicante). Me pregunto si nadie ayuda a esta madre a subir esas escaleras, ¿Pueden dormir tranquilos los responsables de las autoridades educativas de Alicante? ¿Es que no se les cae la cara de vergüenza ante una situación que, con algunas excepciones, se prolonga más de un año? Menos lamborghinis y más ascensores para estos casos.

Concepción Martin Perpiñán, Madrid

Trato injusto. En los Paralímpicos de París, una deportista española fue descalificada en maratón por ayudar a su guía a 10 metros de la meta. Desde un despacho se priva a esta mujer de su medalla, lo que le supone perder su beca. Mas allá de lamentar la falta de sensibilidad de quien haya tomado esa decisión, espero que el comité español recurra la descalificación y, sobre todo, si tal barbaridad se ratifica, que mantenga la beca a una deportista que no solo la ha ganado en buena ley, sino que ha engrandecido el sentido de lo deportivo. Me temo que ni unos ni otros actuarán con sentido común y humanidad. Eso si, todos reivindicarán el respeto y el reconocimiento para el deporte paralímpico,

Enrique López Aparicio. Vera (Almería)

Ultras. El avance preocupante de la extrema derecha en Alemania, Italia, Francia, Países Bajos... me lleva a pensar que estas naciones, si algo han aprendido de la historia es que no han aprendido

José Antonio Vega Costales, Gijón

Nuevo curso. Ha comenzado un nuevo curso escolar, algo que miramos siempre con ilusión y ganas de trabajar. Lamentablemente, al poco de empezar surgen los problemas y es lo que año tras año nos va desgastando a los docentes, quienes, aun poniendo todos los esfuerzos e ilusiones, casi siempre los vemos truncados por el escaso apoyo de la Administración y la falta de empatía, reconocimiento y comprensión de la sociedad. Lo siento, no estoy de acuerdo con el libro Educafakes; la realidad escolar supera muchísimo a la ficción.

Christine Anna Sanz Ahrens. Villaviciosa de Odón (Madrid)

Fe de errores. La cárcel portuguesa de Vale de Judeus tiene 150 funcionarios y no 33 como se decla ayer en la página 6.

# Cueste lo que cueste, segunda parte

MARIO DRAGHI pasará a la historia por su promesa como presidente del Banco Central Europeo de hacer todo lo necesario para salvar al euro de su peor crisis. Cueste lo que cueste, dijo en 2012. Y funcionó. Doce años después, el ex primer ministro italiano ha presentado un informe sobre la competitividad de la UE en el que alerta de la amenaza que supone para el proyecto común la pérdida de productividad frente a sus grandes competidores. Draghi propone una revolución: un ambicioso paquete de inversiones combinado con un cambio radical en el funcionamiento de la UE. No está claro que en Europa haya capital político para tanto. Pero seguir igual, sostiene Draghi, no es una opción: si no se corrige la trayectoria actual será cada vez más dificil financiar el modelo social europeo y la UE se convertirá en un actor geopolítico irrelevante.

Los datos avalan sus advertencias. La brecha de productividad entre la UE y EE UU no ha dejado de crecer en los últimos años; solo cuatro de las 50 mayores empresas tecnológicas del mundo son europeas, y desde el año 2000 la renta disponible de las familias estadounidenses ha crecido el doble de rápido que el de las europeas. El informe Draghi contiene estadísticas muy preocupantes: ninguna empresa de más de 100.000 millones de capitalización se ha creado desde cero en Europa en los últimos 50 años.

El antiguo banquero central considera que la clave para hacer frente a este escenario pasa por una nueva estrategia industrial, que aproveche todo el potencial de gasto colectivo de los Velntisiete y movilice unos 800.000 millones de euros anuales en inversión —con deuda común, tradicional anatema en Alemania— para cambiar radicalmente el modelo. Solo así, dice, se podrá sacar provecho de la transformación tecnológica, la descarbonización de la economía o las nuevas necesidades en defensa. La cifra es asombrosa: el paquete Next Generation ascendía a 310.000 millones en cinco años. Draghi quiere 800.000 al año para salir de la "lenta agonía" y volver a jugar en la liga de EE UU y China.

Y ahí empiezan los problemas: no hay consenso político para emitir deuda común, para avanzar en el mercado de capitales, para cambiar las reglas de mayorías que atenazan a la UE, para darle un vuelco (muy discutible) a las políticas de Competencia para crear campeones europeos capaces de competir a nivel global. Los ministros de Alemania y Países Bajos no han tardado ni 24 horas en poner objeciones a todos esos planes; en especial a la comunitarización de deudas. Nada va a ser fácil en un continente en el que avanzan los partidos de corte populista que defienden una muy peligrosa vuelta al nacionalismo económico.

Pero la llamada de atención de Draghi es brutal: Europa languidece y el riesgo es un paulatino declive. La Comisión de Ursula Von der Leyen está a punto de arrancar: quizá este aviso, sumado a un catalizador exterior como las elecciones estadounidenses, permita acometer una agenda tan ambiciosa. Tal vez el "cueste lo que cueste" de 2012 tenga un correlato en forma de formidable plan inversor, algo que va más allá de los números: con el permiso (improbable) de Berlín, sería una refundación de la UE.

**EL PAÍS** 

EDITADO POR EDICIONES EL PAÍS, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL Carlos Núficz

Pepa Bueno

Dirección adjunte Claudi Perez y Borja Echevarría Descrion América

Jan Martinez Ahrens

Direction Cotalule Miquel Noguer Subdirection
Javier Rodriguez
Marcos (Opinión),
Lais Barbero,
Cristina Deigado,
Maribel Marin Yarza,
Amanda Mars.
Ricardo de Querol
y José Masuel Romero

Los textos tienen que envierse exclusivamente a EL PAIS y no deben tener más de 200 parabras (1.250 caracteres con espacios). Deben constar nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAIS se maerva el derecho de publicarlos, resumirlos o extractarlos. No se cara información sobre estas colaboraciones.

Hastracion de Migzel Barcelo

cartasdirectora@elpais.es

CPINIÓN 13

# Ucrania, los problemas de una ofensiva

JESÚS A. NÚÑEZ VILLAVERDE

o. No corren buenos tiempos para Ucrania, incluso aunque haya logrado realizar una rápida incursión terrestre en pleno territorio ruso. En realidad, eso es lo que viene sucediendo al menos desde 2014, cuando Moseú se anexionó la península de Crimea, y ninguno de los puntuales éxitos logrados por Kiev desde entonces cambia el panorama global: sumidos en una guerra de desgaste, el tiempo corre a favor de Rusia, que es la que mantiene hoy la iniciativa estratégica.

La incursión en Kursk es, por supuesto, un claro ejemplo de la determinación y la creatividad de Volodimir Zelenski y los suyos, que demuestran que todavía hay espacio para la guerra de maniobra. De inmediato ha conseguido cambiar la narrativa del conflicto, insuflando moral a sus tropas y a sus conciudadanos con una acción ofensiva que ha logrado una sorpresa táctica innegable. De paso, ha desbaratado el discurso triunfalista de Vladímir Putin, según el cual "todo va según el plan previsto", y ha hecho ver a sus aliados occidentales (a los que no advirtió anticipadamente del ataque) que está dispuesto a ir al límite de sus capacidades para defender sus intereses.

Otra cosa es, sin embargo, traducir esa acción en un logro estratégico que permita a Ucrania recuperar la iniciativa en el campo de batalla. Hasta donde se conoce, la operación implica a unos 10.000 efectivos —con el empleo de medios mecanizados y de guerra electrónica, unidades de opera-

ciones especiales y drones FPV (visión en primera persona)—, que, siguiendo varios ejes de penetración, han logrado superar las dos líneas de defensa en las que estaban desplegadas umdades rusas escasamente operativas, conformadas principalmente por conscriptos y guardias fronterizos. Como resultado de ello, Klev parece controlar algo más de 1.000 kilómetros cuadrados de suelo ruso, sin que eso signifique que su intención sea acaparar más territorio enemigo, sino más bien con la idea de contar con una zona tapón en esa parte del frente y, en un improbable escenario de negociaciones, tener una baza adicional.

El problema es que ha tenido que emplear tropas y medios muy bien instruidos, de los que Ucrania no está en ningún caso sobrada y que quizás hubieran rendido un mejor servicio tratando de frenar la ofensiva que Rusia está intensificando en Donetsk, especialmente entre las ciudades de Kupiansk y Vuhledar, o reservándolas para una posterior ofensiva. A partir de aquí, si desea mantener esa nimia porción del territorio ruso necesita dedicar más medios, tanto para asegurar los flancos y consolidar las posiciones alcanzadas como para llevar a cabo las necesarias rotaciones de los que ahora están en primera línea. Eso supone un esfuerzo extra que muy pronto puede acabar pasando factura a un ejército crecientemente agobiado para sostener simultáneamente la defensa a lo largo de los 1.100 kilómetros del frente y para hacer responder a la estrategia rusa de ataques en profundidad, tanto con aviones como con misiles, contra todo tipo de infraestructu-

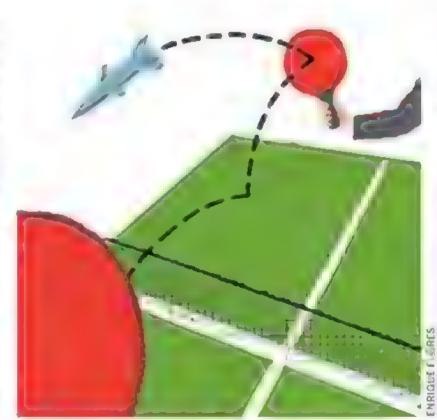

Kiev ha cambiado la narrativa de la guerra. Otra cosa es que pueda recobrar la iniciativa en el campo de batalla

ras críticas (con las de generación eléctrica, en primer lugar) y contra la población.

Y todo ello sin haber logrado que Rusia haya debido modificar sustancialmente sus planes de ataque. De momento, se está limitando a taponar la brecha con medios del FSB (Servicio Federal de Seguridad, al que Putin ha puesto al frente de la respuesta en lo que ha optado por calificar como una operación contraterrorista) y con tropas movilizadas desde Kaliningrado y desde zonas del interior, sin tener que detraer medios de las unidades encargadas de la ofensiva que desarrolla en Donetsk. Una ofensiva lenta, pero que ya tiene a Pokrovsk al alcance de su artillería de campaña y con la que ha logrado volver a controlar unos 1.300 kilómetros cuadrados desde noviembre (350 de ellos en agosto, algo que no ocurría desde enero de 2023). Por otro lado, tampoco queda claro cómo puede emplear Kiev la posesión de esa limitada fracción de territorio ruso (en un país de 17 millones de kilometros euadrados) para plantear un futuro intercambio con quien actualmente tiene en sus manos unos 110.000 kilómetros cuadrados de suelo ucranio.

Todo ello lleva a suponer que a Moscú, centrado en proseguir la ofensiva en el frente central, le puede resultar suficiente con sellar la incursión, a la espera de que el paso del tiempo (invierno incluido) haga insostenible o excesivamente costosa la presencia de unas unidades tan alejadas de sus bases logísticas. De ahí que, una vez demostrada su alta capacidad de combate, mejor le vendria a Kiev llevar a cabo una retirada antes de verse forzado a hacerla bajo presión enemiga; así demostraria que no tiene apetencias territoriales y podría seguir contando con unas unidades que va a necesitar para lo que queda de guerra.

Los problemas no terminan ahí para un contendiente que es manificstamente inferior en potencial demográfico, industrial y económico. Es bien cierto que Ucrania no habría llegado hasta aqui sin el apoyo económico y militar de sus aliados occidentales. Pero también lo es que esos mismos aliados siguen sin atender las peticiones de Zelenski y sin aclarar totalmente su posición -- no es lo mismo ayudar a Ucrania a resistir la embestida que hacerlo para derrotar a Rusia sobre el terreno . Y esas dudas y limitaciones -siguiendo una secuencia que primero establece una supuesta linea roja infranqueable para traspasarla tiempo después- no solo impiden a Kiev contar con medios suficientes para contrarrestar la maquinaria militar rusa, sino que le prohíben emplear adecuadamente los medios que se van poniendo en sus manos como haría cualquier país

En el terreno político, las señales internas y externas añaden perfiles inquietantes al escenario general. Hacia adentro, las tensiones entre los actores gubernamentales y militares, así co-

que se juega su existencia.

mo el desgaste derivado de la prolongación de la propia guerra, han desembocado en una crisis de gobierno de la que Zelenski no sale en princípio reforzado; todo ello sin olvidar que su mandato presidencial ha periclitado, sin que nada indique que se puedan celebrar unas nuevas elecciones en las circunstancias actuales. Hacia afuera, la reciente cumbre de la OTAN ha vuelto a dejar claro que el ingreso de Ucrania no está aún maduro políticamente, por muy alambicados que sean los circunloquios diplomáticos empleados para no defraudar las expectativas de quien ya en 2008 creyó que muy pronto podría contar con la cobertura de la Alianza. Si a eso se suma la perspectiva de una victoria de Donald Trump, así como el anuncio de Berlin de cortar toda la ayuda en tres años, es inevitable que el panorama resultante sea aún más oscuro para quien es sobradamente consciente de que, sin apoyo exterior, sus días como Estado independiente están contados.

Nada de eso implica concluir que la victoria de Rusia esté a la vuelta de la esquina. Son muchos los errores cometidos y muchas las carencias que cuestionan su capacidad para imponer su dictado por la fuerza. De hecho, hoy está muy lejos de lograr sus objetivos, obligada a aplicar un plan de acción muy distinto al de la "operación especial militar" que l'utin tenía en mente en febrero de 2022. Hay que dar por hecho que Moscú no va a abandonar voluntariamente una presa que considera de interés vital para garantizar su seguridad. También resulta evidente que Ucrania, probablemente con el mejor ejército que hay ahora mismo en Europa, no va a desistir en la defensa a toda costa de su integridad territorial, decidida a forzar todos los límites posibles para emplear todos los medios que ya ha recibido. Eso indica, en resumen, que la guerra terminará donde Occidente quiera que termine. ¿Hasta dónde pretende llegar?

Josús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

### EL ROTO



14 OPINIÓN EL PAÍS, MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### El debate. ¿Necesita España más federalismo?

La polémica por el acuerdo para la financiación singular de Cataluña ha reabierto la discusión sobre si un Estado dividido en autonomías con amplias competencias debe avanzar en la senda de una mayor descentralización de poderes

# España será más federal... o no será

MARIOLA URREA CORRES

# Los federalismos de Yupi

IGNACIO PEYRÓ

currió entonces y ahora no es muy distinto. El acuerdo que condujo a la aprobación de la Constitución en 1978 fue posible porque contempló un proyecto de federalización para España. La propuesta fue camuflada, sin embargo, bajo el trampantojo de una nomenclatura que entonces resultaba menos hostil: Estado de las Autonomias. La innovación semántica sirvió para avanzar. Pero con el paso del tiempo ha contribuido a perpetuar cierto estigma sobre la palabra federal que hoy dificulta los debates de presente y futuro. No importa si discutimos sobre la financiación singular para Cataluña o sobre cómo asumir la responsabilidad de los menores no acompañados que llegan a Canarias.

La desconfianza frente a lo federal en España viene de antiguo y trae causa de un error de concepto muy asentado. Lo federal ni es división ni supone abrir la puerta a la autodeterminación. Lo federal es pacto (foedus), es decir, acuerdo para conjugar unidad y diversidad reconociendo a esta última los cauces de expresión necesarios para un encaje en lo común. La sintesis expuesta advierte de la complejidad del empeño. No en vano, un Estado federal demanda una estructura jurídica de alta sofisticación técnica con instituciones, principios y reglas de funcionamiento propias, pero no solo. Lo federal es también una cultura asentada en la cooperación leal y reciproca de todas las partes. Esto, como es obvio, no se improvisa.

Pero, volvamos al principio para entender bien cómo surgió y ha evolucionado nuestro modelo territorial. Las nacionalidades y regiones que menciona la Constitución adoptaron la forma de 17 comunidades y dos ciudades autónomas. No importa ahora si entonces nadie imaginó que serían todas las que son. El caso es que los procedimientos de acceso al autogobierno describian un federalismo de origen arritmico (vía lenta o rápida en el acceso a la autonomía) y asimétrico (el procedimiento de acceso condicionaba el nivel de autogobierno). Pero la realidad finalmente resultante, tras no pocos apaños políticos, es otra: todas las autonomías han logrado niveles de autogobierno muy elevados y apenas hay ya diferencias entre ellas. El modelo de Estado compuesto descrito se ve salpimentado, además, de rasgos confederales. La Constitución reconoce derechos forales históricos en materia fiscal para el País Vasco y Navarra, que les garantizan una relación bilateral con el Estado bajo la forma jurídica de Concierto Económico.

Hablar del fundamento federal de nuestro "pacto constitucional" exige demostrar la existencia de aquellos elementos que son reconocibles en el diseño teórico de los modelos políticos así calificados. Sin pretensión de exhaustividad, basta citar aqui al Tribunal Constitucional como órgano encargado de resolver conflictos de competencias entre el todo y las partes o la propia Conferencia de Presidentes,

que fue creada como espacio de discusión y acuerdo para una gobernanza multinivel. También en la misma lógica federal debe leerse el poder de coerción del artículo 155 o la capacidad desarrollada por las comunidades para tomar parte en los asuntos europeos. La expresión más evolucionada de esta pretensión les permite, desde 2004, participar directamente en los órganos de decisión de la UE cuando se aborden cuestiones que afectan a sus competencias.

España puede (y debe) depurar técnicamente los rasgos que le conectan con su indiscutible concepción federal modificando instituciones como el Senado. perfeccionando los mecanismos de coordinación vertical (Estado-autonomía) ya existentes o creando nuevos, si es caso, para garantizar la coordinación horizontal (entre comunidades). Con todo, la mayor laguna que dificulta hoy ordenar algunos debates con serenidad y vocación de hallar soluciones no está en la configuración teórica de nuestro diseño de Estado compuesto, aunque admita margen de mejora. Radica, sobre todo, en la falta de una verdadera cultura política que permita recurrir a soluciones federales sin aspavientos. Ello exige, sobre todo, representantes políticos que piensen, debatan y respeten la lógica federal que inspira la Constitución, convencidos de poder así fortalecer la unión sin miedo a reconocer la diferencia. Espana es suficientemente federal, pero será todavía más... o simplemente no será.

Mariola Urrea Corres es profesora titular de Derecho Internacional y de la Unión Europea de la Universidad de La Rioja e la experiencia federal de España, lo mejor que puede decirse es que fue más chusca que sangrienta. Quizá entre nosotros esto no sea poco, pero nos hartamos de invocar a la Historia como maestra de vida y, al mismo tiempo, desofmos sus lecciones: de igual modo que los británicos eran escépticos con los referendos, tal vez los españoles debiéramos convenir que no hemos tenido la mejor mano con federalismos y repúblicas, y retirar ambos términos a la paz de los manuales. Tanto en el 31 como en el 78, de hecho, hubo cuidado en no mentar la bicha federal.

El federalismo, sin embargo, opera entre nosotros con el prestigio de los mitos: ante una realidad áspera, su mera mención invoca, como diría Oakeshott, "la carta blanca de la posibilidad infinita". Resulta, con todo, llamativo debatir con pasión de estas teologías cuando nuestra politica destaca por su inhabilidad para afrontar conjuntamente problemas bien terrenos. Tanto que, más que problemas, parecen ya enfermedades erónicas: el paro juvenil, la vivienda. La ficción del federalismo, sin embargo, consigue suspender con éxito nuestra incredulidad: ¿no somos capaces de pactar un sistema de financiación? Muy fácil: encarguemos a los mismos un proceso federalista.

El debate del federalismo se va a imponer como inevitable: ya no vivimos en aquellos años noventa en que aún había margen para el desarrollo autonómico. De hecho, los ajustes no han venido de reformas constitucionales que aportaran claridad, sino —parte del problema- de unas reformas estatutarias cuyo espiritu puede condensarse en la "clausula Camps". Pero la conversación sobre el federalismo es problemática porque ni siquiera sabemos si hablamos de lo mismo. Uno firmaria una Constitución emanada de los ciudadanos, con nitidez en el reparto de competencias, cauces institucionales de cooperación y un sistema de financiación estable. ERC, sin embargo, estará más cerca de un sistema confederal en el que los Estados miembros pactan una alianza - no hace falta decir que transitoria- hasta la independencia. En cuanto al PSOE, nunca ha sido dado a detallar su modelo: puede jugar al federalismo contra la derecha, aunque sin ella no puede llevario a cabo. Todo ventajas. En definitiva, lo irritante del debate federal es la sensación de estar ante el enésimo trampantojo de nuestro debate público: el federalismo como carta a los Reyes, donde uno puede pedir aquello que quiera. De momento, ha sido un señuelo para escamotear el debate de la financiación, cuya melodía es muy distinta según la silben en Hacienda o en Esquerra.

En 1873, el federalismo iba a erigir en España "el templo del derecho, (...) de la moralidad y la honra": siglo y medio después, cabe apostar que vamos a tener la misma retórica. Propugnar el federalismo aporta los galones morales de no ser ni inmovilista ni exaltado. Nos sitúa en el debate del día: esos movimientos idolátricos por los cuales la opinión pública acoge en masa una palabra mágica, sea federalismo, bipartidismo o primarias. El debate va a acompañar nuestra parálisis mucho tiempo: nuestros constitucionalistas van a seguir siendo los más atareados de Occidente. Por supuesto, si alguien cree que el federalismo llevará a los nacionalistas a redescubrir la fraternidad hispánica, que mire a Bildu y al País Vasco.

En cuanto a la derecha, nunca ha tenido la palabra federalismo en su diccionario. Uno podria pensar que hay un federalismo que, como evolución del 78, tal vez le conviniera. Pero no están ahí sus votantes. Hay un escepticismo ante cualquier planteamiento que pueda conlievar troceamientos de soberania y el paso de una idea de España como comunidad moral a su permuta por un contenedor estatal de proyectos nacionales.

Es una ironía que los propios vicios del sistema autonómico puedan ser un freno al federalismo: el PSOE necesita a los nacionalistas en las Cortes, y los nacionalistas saben poner precio a sus apoyos. El propio sistema autonómico tiene grandes asimetrías, pero ningún presidente autonómico aceptará ser asimetrizado formalmente. La mejor ironía, con todo, será que el principal escollo al federalismo esté, justamente —Asturias, Aragón, Extremadura...— en las federaciones del PSOE.

FLAVITA BANANA

ES MIRAR JUNTOS EN LA MISMA DIRECCIÓN.



Ignacio Peyró es escritor.

### EXPOSICION / PACO PUENTES

'STOP PHOTOS' (3/6)

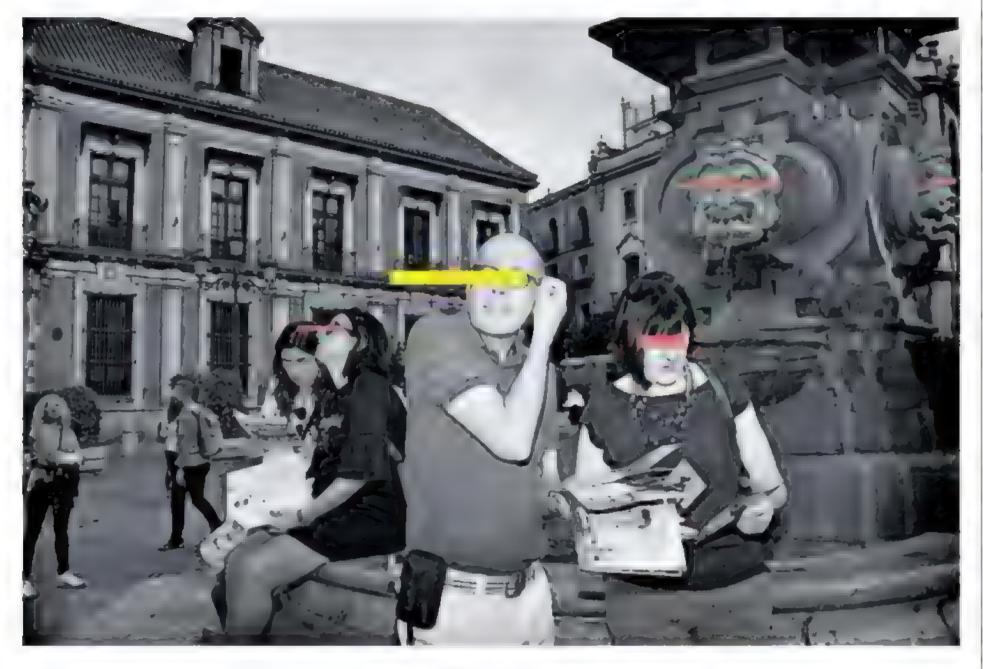

Mapa en mano.

RED DE REDES / NATALIA JUNQUERA

# Un ciego contra la nieta de un rey

a mayoría de los temas más comentados en X este martes estaban relacionados con el esperado duelo entre #DavidBroncano (La 🚄 revuelta, TVE) y #PabloMotos (Elhormiguero, Antena 3) porque ahora vemos la televisión con el mando en una mano y el móvil en la otra. En los audimetros tradicionales veneió el segundo con 741.000 espectadores más que el programa de La I, pero en redes sociales no estaba tan claro. La campaña política previa contra Broncano provocó situaciones curiosas, como que fanes del programa de Antena 3 dejaran de verlo para poder criticar al enemigo, o que otros confesaran que habían dejado puesto El hornuguero en silencio solo para contribuir a su share. Del mismo modo, en cuanto saltó el dato de audiencias, hubo quien celebró en X la victoria de Motos como si un hijo suyo aprobase una oposición, prueba de cómo cualquier evento es susceptible de convertirse en algo personal en un clima de polarización, es decir, de rechazo al contrario.

Uno de los hashtags (etiquetas) de los temas más comentados en X fue, precisamente, #Españas y aludía también a esa competición en la franja de acceso al prime time. De hecho, viéndolo venir y burlándose de ello, la cuenta oficial de La revuelta tuiteó un video de Grison, colaborador del programa, mostrando sobre su pecho sendos dibujos de Pedro Sánchez y Pablo Motos: "Hay chistes para todos. Las dos Españas".

El combate tuitero entre los partidarios

de Motos y los de Broncano se cargó de razones con la elección de los entrevistados de sus respectivos programas: en El hormiguero, la nieta del rey emérito, Victoria Federica, quien fue presentada como "famosa" desde que nació, y en La revuelta, el campeón de surfadaptado Aitor Francesena, ciego. "Entre una borbón y Aitor Francesena no hay color", tuiteó Gabriel Rufián, de ERC. "Yo elijo la España de La Revuelta, la de elegir la vida ante las adversidades, la que no nace con privilegios, la que se lo curra", celebró @warrior87x. "Qué programa más bueno es El Hormiguero. Le da mil millones de vueltas a La Revuelta. Aqui hay invitados patriotas e interesantes, no vascos progres que atacan a la Iglesia", aplaudió, por su parte, @ demoledor.x

Motos, en su estilo -salvo cuando le interesa lo contrario-, hizo una entrevista amable a Victoria Federica y Broncano, en el suyo, desplegó su cuestionario gamberro con Francesena, incluidas las tradicionales preguntas del formato que le lanzó al estrellato, La resistencia: dinero en el banco y sexo en el ultimo mes. Es decir, cada presentador en su papel y actuando para su respectivo público. Pero X, que llevaba días calentando para la pelea, puso a competir a una institución, la Monarquia, cuestionada por el reguero de escándalos del emérito, con un ejemplo de superación por discapacidad; a una privilegiada, pero de 24 años y participante en otro programa de la misma cadena, con un hombre de 53 que salvó a

tres personas en el mar y que, por cierto, ya habia estado en El hormiguero, aunque con un papel más discreto que en el estreno de La revuelta, donde le dedicaron 35 minutos y describió de una forma bellistma cómo se orienta en el azul desde su eterna pantalla negra. El entretenimiento se convirtió en las redes sociales en una cuestión de moral.

En la plataforma del pajarito no basta con celebrar lo que te gusta, hay que odiar

# La polarización política convierte la competencia entre Motos y Broncano en una cuestión de moral

lo contrario. Lo piaban en el desierto algunos tutteros pacificos, ese reducto de internautas que coge el móvil para llamar, no para atacar, y el mando a distancia para elegir y relajarse después de cenar, no para posicionarse ideologicamente antes de dormir. Son menos ruidosos, pero mucho más libres porque suelen estar mejor informados y cuando deciden, sea un voto o un canal, lo hacen por sí mismos, no porque uno de los interesados sherpas de X les haya dieho lo que tienen que pensar después de guiarlos. como rebaños, por el camino de bulos que dominan la red social a la que se asoman de vez en cuando.

SERGIO DEL MOLINO

# Un pueblo ejemplar

a noticia es que no hay noticia. Nos hemos acostumbrado a tal grado de desquicie que la normalidad, el aburrimiento, la sensatez y la cortesia más elemental sobresalen y deslumbran. En una mesa donde todos eructan, el que eome con la boca cerrada y usa servilleta destaca como campeón de la virtud, un Gandhi de los buenos modales, pero en realidad no hace nada extraordinario.

Los 1.500 vecinos de Mora de Rubielos, a los pies de la sierra de Gudar, al sur de la provincia de Teruel, están dando un ejemplo cívico a toda una Europa histérica, y lo están haciendo sin épica, tragedia, sacrificio ni melodrama. Simplemente, viviendo su vida cotidiana, bastante tranquila en esa comarca de la España vacía. La semana pasada recibieron a 110 refugiados de Malí procedentes de Canarias, que el Gobierno de Aragón y una oenegé alojaron en un hotel del pueblo. Llevan una semana alli sin que el apocalipsis migratorio que Vox proelamaba (y deseaba) haya sucedido. Casi todos los días algún periodista le pregunta al alcalde qué tal van las cosas, y el alcalde le responde que están bien, gracias, que los refugiados unos días van en bici y otros, huelen bien, como los americanos de Amanece, que no es poco, que los jubilados siguen echando la partida

### Los vecinos de Mora de Rubielos (Teruel) dan una lección sobre inmigración a una Europa histérica

de guiñote en el bar cada tarde, y que los niños entran y salen del colegio a su hora. La noticia es que no hay noticia.

Cuando se supo el traslado, los tra bajadores del hotel recibieron amenazas de muerte, el teniente de alcalde dimuió y el portavoz de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, convocó concentraciones que parecían casi visperas de un pogromo (llegó a decir que el presidente aragonés, su antiguo socio, al aceptar su cupo de refugiados, estaba propiciando que alguna vecina octogenaria de Zaragoza fuese asesinada a machetazos: no he visto que tamaña burrada haya tenido consecuencias ni despertase indignación alguna). Los vecinos de Mora han aguantado el hostigamiento de los ultras a pie firme, con estoicismo aragonés, y cuando los reporteros azuzaban a los abuelos que tomaban la fresca, estos respondían que también ellos fueron emigrantes, y que había que echar un capote a aquellos pobres muchachos, de la misma forma que lo recibieron ellos cuando fueron al extranjero a buscarse la vida. A los turolenses no se les puede dar lecciones de emigración: ya las aprendieron todas y ahora las imparten.

El problema de la inmigración es estrictamente humanitario. Hay que atender el desamparo de los refugiados, no los berridos de los racistas. Ojalá el ejemplo de Mora de Rubielos nos inspire y aclare las ideas.

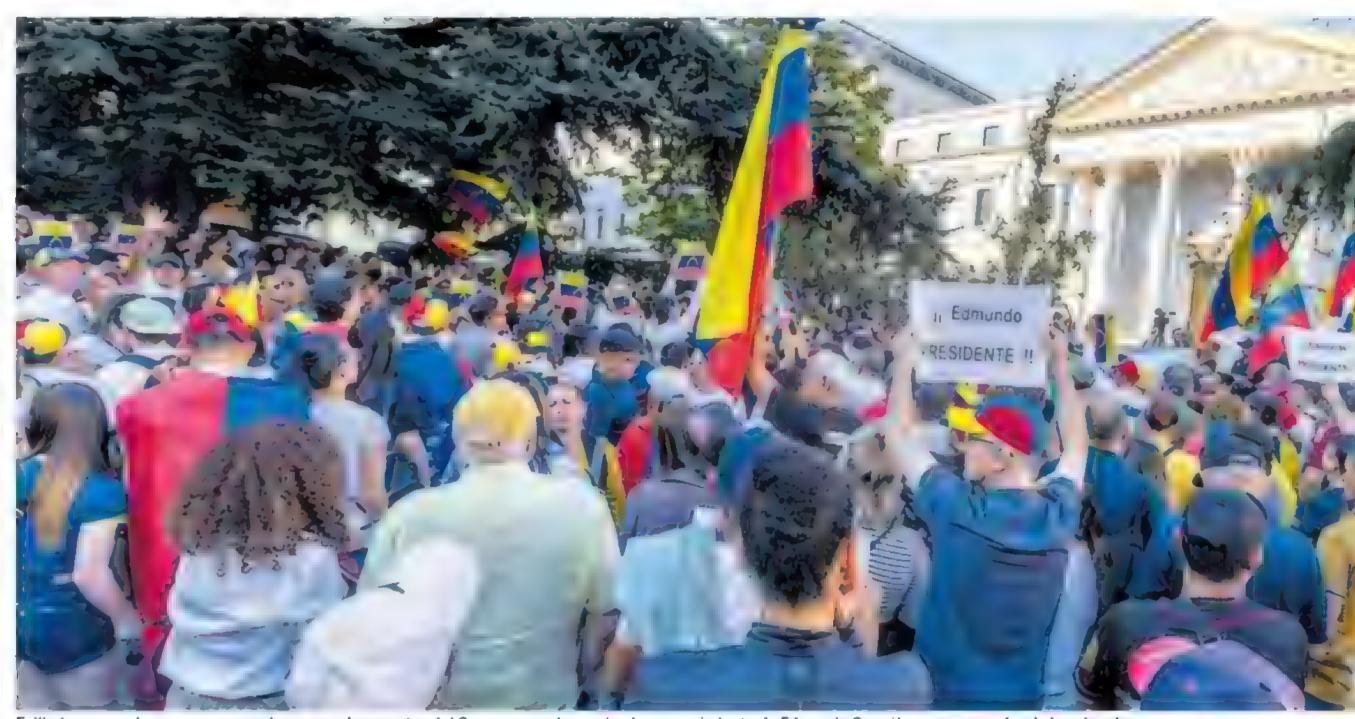

Exiliados venezolanos se congregaban ayer a las puertas del Congreso reclamando el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones. CLAUDIG ALVAREZ

 El PNV se suma al reconocimiento de Edmundo González Urrutia a la vez que defiende la posición del Ejecutivo
 El gesto es estrictamente simbólico y carece de valor jurídico

# El PP baja el tono y araña apoyos a su posición sobre Venezuela

### La crónica

XOSÉ HERMIDA

Venezuela, ese asunto de teórica politica exterior devenido en pura política interior española, brindará este miércoles un triunfo parlamentario al PP. El chavismo siempre ha marcado una clara frontera entre derecha e izquierda, y por ahí los populares han logrado arañar apoyos entre el sector más moderado del bloque que sostiene al Gobierno. Al menos PNV y Coalición Canaria votarán en el Congreso a favor de una propuesta que, contra el criterio del Ejecutivo, reconoce al líder opositor Edmundo González Urrutia como vencedor de las elecciones del pasado julio y legitimo presidente del país.

El gesto del Parlamento español con González, exiliado en España desde el pasado fin de semana, es estrictamente simbólico y carece de valor jurídico. Solo el Gobierno tiene potestad para aprobar un reconocimiento oficial y no está obligado a llevar a la práctica el texto aprobado en el Congreso, una proposición no

de ley. El propio portavoz del PNV, Aitor Esteban, puso interés en subravarlo durante el debate en el pleno. Esteban precisó además que, pese a apoyar la iniciativa del primer partido de la oposición, su grupo considera que el Gobierno "ha hecho lo correcto" tras las elecciones en Venezuela y la autoproclamación de Nicolás Maduro como vencedor.

Como viene defendiendo el Gobierno, el PSOE subrayó que es el conjunto de los 27 países de la Unión Europea el que debe acordar el reconocimiento del triunfo opositor. Los socialistas presentaron una enmienda, rechazada por el PP, que remite a las gestiones dentro de la UE para buscar una solución negociada que permita una transición hacia la

La flamigera Álvarez de Toledo hizo un esfuerzo de contención

# "Es un gesto de humanidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está siguiendo con cierta estupefacción desde China las criticas del PP a su decisión de sacar de Venezuela en un avión oficial español y conceder asilo político al candidato de la oposición chavista, Edmundo González. "Cualquier lectura política es inapropiada, es una cuestión de humanidad" dar asilo político al veterano diplomático, que ha decidido huir a España con su mujer ante el alto riesgo de acabar encarcelado.

Sánchez asegura que

recibirà a González esta misma semana, en cuanto vuelva a España, esto es, a partir del jueves. El presidente plantea toda la operación como una cuestión humanitaria, y por eso señala que le preguntará al opositor por situación personal y familiar.

Sánchez admite que el hecho de que el candidato de la oposición se vea forzado a salir de Venezuela pidiendo asilo político en España poco después de unas elecciones que, según la oposición, que ha aportado miles de actas,

ganó de forma aplastante, es una prueba evidente de que la situación está muy complicada en Venezuela.

Otras fuentes del Gobierno español presentes en el viaje a China también muestran su malestar por la reacción del PP, que está tratando de instalar la idea de que la salida de González de Venezuela es una prueba de la cercanía entre el régimen de Maduro y el Ejecutivo de Sánchez. Estas fuentes señalan que estas críticas son una muestra de "hipocresia" del PP porque el Gobierno español es el que con más claridad está exigiendo a Maduro que muestre las actas de las elecciones, c. E. C.

democracia y condena la politica represiva del régimen de Maduro. La nula voluntad de acuerdo entre los dos grandes partidos quedó plasmada en el papel que los textos de cada uno otorgan a José Luis Rodriguez Zapatero, implicado desde hace años en las negociaciones con el Gobierno chavista. El del PP incluye una descalificación del expresidente, inaceptable para los socialistas, como "blanqueador" de la "dictadura" bolivariana. Y el de los socialistas incorpora un reconocimiento, inaceptable para el PP, a la labor mediadora de su com pañero de partido

Horas antes del debate, el PNV había anunciado su apoyo a la propuesta del PP - que se votará este miéreoles— lo que garantizaba su victoria. Entre los nacionalistas vascos aún persistía el resquemor por los ataques recibidos del portavoz popular, Miguel Tellado, cuando hace dos semanas se negaron a forzar una comparecencia urgente de Pedro Sánchez sobre este asunto. Así que el PNV avisó que estaría muy atento al tono de la intervención del PP ante el pleno. La elegida por los populares para defender su propuesta era ni más ni menos que Cavetana Alvarez de Toledo.

La tantas veces flamígera diputada hizo esta vez un notorio esfuerzo de contención. Y tras saiudar a los líderes opositores venezolanos que asistieron al pieno desde la tribuna de invitados —Leopoldo López, el exalealde de Caraças Antonio Ledezma y una hija de González Urrutia— optó por una vibrante defensa de la democracia en Venezuela frente a la "cacería totaESPAÑA 17

# Edmun

# Apoyo a González frente al Congreso

Cientos de opositores venezolanos se manifestaron ayer por la tarde en Madrid, tres días después de la llegada Edmundo González a España, para reivindicar la victoria del excandidato presidencial en las elecciones del pasado julio. Convocados por la dirigente opositora María Corina Machado, los simpatizantes de González permanecieron frente al Congreso de los Diputados mientras la Cámara baja discutía la proposición no de ley con la que el Partido Popular buscaba presionar al Gobierno de Pedro Sánchez para reconocer a González como presidente electo del país. La concentración tuvo como acto central las intervenciones del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, del dirigente opositor Leopoldo López y de Carolina González, la hija del excandidato Edmundo González, Luis CARLOS PINZÓN

litaria" del régimen, aderezada por momentos con tintes épicos. Su destreza como oradora acabó concitando los elogios de un rival tan aguerrido como Gabriel Rufián, de ERC. Las acusaciones al Gobierno no pasaron del reproche por "arrastrar los pies" ante el fraude electoral, que ella dio por hecho, y por apelar a la búsqueda de una posición conjunta dentro de la UE cuando Pedro Sánchez decidió por su cuenta reconocer el Estado palestino. Alvarez de Toledo estuvo muy lejos de los tuits difundidos el dia anterior por su compañero Esteban González Pons, quien denunció que darle asilo político al líder de la oposición era "hacerle un favor a Maduro". un pronunciamiento del que se desmarcaron en privado otros miembros de la dirección del PP.

El arranque de la socialista Cristina Narbona levantó protestas en la bancada del PP al afirmar que el actual Gobierno "es el que más hecho nunca por el pueblo venezolano". Narbona ofreció datos para justificar su afirmación: con Sánchez en el poder, España ha acogido a 125.000 exiliados venezolanos frente a los escasos 125 a los que dio cobijo el anterior Ejecutivo del PP. Narbona consideró que Alvarez de Toledo presentaba el reconocimiento a Gonzalez como "una varita mágica" que llevaría sin más la democracia a Venezuela, cuando hace cinco años ya se hizo lo mismo con otro lider opositor, Juan Guaidó, sin ningún resultado práctico. A José Maria Sánchez, de Vox, quien había arremetido contra la "ambigüedad calculada" del Gobierno y de la UE, le replicó que ni siquiera los Gobiernos europeos encabezados por la extrema derecha han reconocido a González Urrutia.

Los grupos más a la izquierda cargaron las tintas contra el PP, al que le acusaron de tener "un doble rasero" por no haber criticado en su día el "golpe de Estado" contra Evo Morales o el "genocidio" en Palestina. Rufián, Javier Sánchez Serna, de Podemos, y Néstor Rego, del BNG, calificaron a González Urrutia de ultraderechista. El portavoz de ERC recurrió a las declaraciones a lo largo de los últimos años de dirigentes del PP comparando a España con un régimen bolivariano para ironizar: "¿Por qué el líder de la oposición de una dictadura chavista viene a exiliarse a otra dietadura chavista?". Gerardo Pisarello, de Sumar, abogó por "soluciones diplomáticas que preserven la paz y eviten el desgarramiento social" y levantó airadas protestas de los populares cuando les espetó: "¿Qué lecciones vamos a recibir de un partido fundado por ministro de la dictadura?". Tras bajar de la tribuna, cuando Pisarello pasaba por delante del escaño de Tellado, este comenzó a increparlo a gritos, tachándolo de "cómplice de Zapatero". La presidenta, Francina Armengol, lo llamó al

El único grupo que no acabó de concretar su posición fue Junts. La diputada Marta Madrenas condenó enérgicamente la "brutal represión" del régimen de Maduro. Y de ahí dio el salto a equiparla a las actuaciones judiciales contra los líderes independentistas catalanes.

# El poder legislativo se impone y propina un doble revés a Sánchez

El PP fuerza una comparecencia del presidente en la Cámara baja sobre la inmigración

### JAVIER CASQUEIRO Madrid

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha retomado con el nuevo curso politico su estrategia de cuestionamiento del actual Congreso, de su presidenta, la socialista Francina Armengol, y del presidente, Pedro Sánchez, porque consideran que "desprecia" al Parlamento aferrándose ahora a su discurso del sábado, ante el Comité Federal del PSOE, cuando aseguró que defenderá su agenda de reformas "con o sin apoyo de la oposición, con o sin concurso del poder legislativo". Ayer, con una mayoria del Congreso dispuesta a apoyar la proposición no de ley del PP para instar al Ejecutivo a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela, los populares exhibieron también como triunfo político haber forzado la celebración de un debate aún sin fecha para que Sánchez explique sus actuaciones sobre la crisis migratoria Su alianza con Vox y Unión del Pueblo Navarro en la Junta de Portavoces del Congreso permitió al PP ofrecer, ante el primer pleno del curso, un aperitivo de lo que pretende que sea la norma en la Cámara: visibilizar la debilidad parlamentaria del presidente del Gobierno.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, informó de que la solicitud de comparecencia la habían respaldado el PP, Vox y el Grupo Mixto, aunque en realidad ese último voto a favor era solo del diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), socio de los populares y que representa en estos momentos por turno en ese órgano a los demás componentes de ese grupo minoritario de la Cámara que conforman desde los cuatro diputados de Podemos, el del BNG, la de Coalición Canaria y hasta el exsocialista José Luis Ábalos.

Tellado aprovechó ese ardid parlamentario para indicar que el PP ofrecía ahora a la Mesa de la Cámara, que es la que fija el calendario de los debates y los plenos, "todas las facilidades" para agendar de manera "urgente e imprescindible" esa intervención extraordinaria de Sanchez cualquier día del pleno de la semana que viene, el miércoles o jueves, algo que no estaba previsto. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, explicó que no es tan sencillo cuadrar con tan escaso margen la agenda del jefe del Ejecutivo y los



Altor Esteban (PNV) y Santos Cerdán (PSOE), ayer. CLAUDIO ÁLVAREZ

grupos que sustentan al Gabinete lo comprendieron. El portavoz del PP ni lo entendió ni lo aceptó.

El grupo popular en el Congreso interpreta de la declaración que Sánchez "desprecia al poder legislativo" y la separación de poderes y persigue enfatizar, con la previsible ausencia del presidente para ese debate la semana que viene y los frenazos que sufren sus iniciativas en la Cámara por falta de votos para impulsarlas, que en realidad "no respalda al poder legislativo y que se ratifica en pasar por encima del poder legislativo".

La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Jesús Montero, y otros ministros socialistas han aclarado en estos días que Sánchez intentó subrayar con esa manifestación que está dispuesto a seguir gobernando hasta el final toda la legislatura, incluso ante los evidentes escollos que le surgen por su debilidad parlamentaria, agravada ahora por

Génova acusa a Sánchez de querer gobernar sin el Congreso

El Ejecutivo busca presentar en tiempo y forma los Presupuestos de 2025 los desmarques de ERC y Junts en visperas de sus congresos internos. El Gobierno, pese a todo, no renuncia aun ni a presentar en tiempo y forma los Presupuestos del Estado para 2025 (este martes el Consejo de Ministros ratificó la misma senda de estabilidad de ese proyecto que el PP y Junts tumbaron en julio) ni a que sean aprobados a final de año, pero también está ya argumentando que se podrían prorrogar los actuales porque son expansivos, contemplan los millonarios fondos europeos y nutren adecuadamente los programas e inversiones de los diferentes ministerios.

Portavoces de partidos aliados habituales del Gobierno, como Podemos. Sumar. PNV o Compromís, tampoco aceptaron como acertada esa expresión de Sanchez y le advirtieron de que tiene que refrescar cuáles fueron sus apoyos en la investidura y para qué.

Gobernar sin nuevos Presupuestos es algo que se ha producido en otras ocasiones. El expresidente popular Mariano Rajoy prorrogó en dos ocasiones sus cuentas del Estado en su segundo mandato porque no disponía de mayoria parlamentaria. La presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, no disfrutó de presupuestos en tres de los cuatro años que gobernó sin mayoría parlamentaria entre 2019 y 2023 porque Vox lo impidió. ESPAÑA EL PAIS. MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024



El presidente andaluz Juanma Moreno, ayer, en el colegio de primaria Juan Ramón Jiménez, en Sevilla. ALEJANDRO RUESGA

# Mazón y Moreno agrietan la unidad del PP sobre la financiación

Los dirigentes valenciano y andaluz se desmarcan de la posición de Ayuso y hablarán con Sánchez

ELSA GARCÍA DE BLAS EVA SAIZ Madrid / Sevilla

Tras la exhibición de unidad en torno a la financiación autonómica que los barones del PP y

la dirección nacional escenificaron el viernes, llegan las primeras grietas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, intentó arrastrar a sus colegas a un plante al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, que quiere hablar de forma bilateral con cada uno de los dirigentes autonómicos sobre la reforma del modelo de financiación para las nacionalidades y regiones. Ayuso no consiguió que el partido la siguiera tan lejos, pero si logró que el PP se opusiera a cualquier negociación bilateral

con Sánchez en esta materia. Ella misma condiciona su propio encuentro con el jefe del Ejecutivo a que no se hable de financiación, y en el pacto que suscribieron los barones populares el viernes estos se comprometen "a tratar estos asuntos únicamente en los foros multilaterales diseñados para ello". Ayer, dos de los principales presidentes autonómicos del PP se desmarcaron de la lider madrileña y dejaron entrever que tienen sus propias estrategias para abordar los problemas financieros de su comunidad, lo que también deja tocado el frente de barones y el documento pactado el viernes por el PP.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, insistió ayer en que se reunirá con el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, si este le convoca con la finalidad de hablar sobre la financiación valenciana, admitiendo que otros de sus colegas no la citó, pero se refería a Ayuso están en desacuerdo. "Pedimos medidas singulares, medidas excepcionales. 66

"Si el presidente de mi país me convoca, yo tengo la obligación de acudir, aunque sea a discutir con él"

### Juan Manuel Moreno

Presidente de Andalucia

para estar con los demás. Llámale singularidad, llámale medidas especiales, compensación, nivelarnos a los demás... pues claro que hablaré, si tiene a bien el señor Sánchez llamarme. Yo estaré encantado. Algún presidente autonómico no lo veía como yo, pero yo lo tengo claro", manifestó Mazón en un desayuno informativo. "Oye, si el señor que te debe 3.000 millones de dependencia te llama, pues vas, y se lo recuerdas. Claro que hablaré de las medidas excepcionales y monográficas que necesita la Comunidad Valenciana, pero las nuestras son para converger con los españoles, es una singularidad opuesta a la catalana", argumentó Mazón, que reclama un fondo de nivelación de 1.600 millones de curos para la Comunidad Valenciana, una de las autonomías peor financiadas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recordó después a Mazón el documento del viernes que obliga los barones a no tratar con Sánchez la financiación autonómica, por ser un asunto que el PP considera que debe abordarse en una Conferencia de Presidentes. Preguntado por las palabras del presidente valenciano en Tenerife, Feijóo lanzó un aviso a navegantes. "Simplemente remitirme a lo que hemos firmado y acordado el pasado viernes todos los presidentes de comunidades autónomas del PP, incluido el presidente de la Generalitat", enfatizó. "[Para] todo aquello que se refiera a cuestiones bilaterales, por supuesto que acudiremos a la reunión con el Gobierno y, cuando el Gobierno saque un asunto multilateral, como por ejemplo la financiación de Canarias, nosotros no vamos a hablar de la financiación de Canarias. Es decir, lo que es de dos, se resuelve entre dos; y lo que es de todos, se resuelve entre todos".

Como Mazón, el presidente de la Junta de Andalucia, el popular Juan Manuel Moreno, también ha marcado su propia estrategia. Apelando a la "via andaluza", el lunes ya se desmarcaba de la posición expresada por Ayuso de que en las reuniones bilaterales con el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, no abordaran el modelo fiscal. "Por supuesto que me reuniré con mi presidente [por Pedro Sánchez] si me llama", dijo a los medios de comunicación. "Allí estaré si me llama para hablar, dialogar y buscar lo mejor para Andalucía y España".

Ayer, Moreno Bonilla fue un paso más lejos y concretó que se sentará con Sánchez, "para hablar con criterio y rigor sobre el problema que tenemos en las comunidades con la financiación y en particular en Andalucía", "Si el presidente de mi país me convoca, yo tengo la obligación de acudir, aunque sea a discutir con él, pero tengo la obligación de sentarme con él para decirle exactamente cuál es la posición que tiene Andalucía para debatirla, argumentarla y, en definitiva, dialogar", dijo en Onda Cero.

# El Gobierno critica que los barones no ejecuten todos los fondos estatales

JOSÉ MARCOS Madrid

El Gobierno ha encontrado un filón en las contradicciones del PP en plena batalla campal por la financiación singular para Cataluña. La Moncloa lanzó ayer la segunda fase de la ofensiva que Pedro Sánchez inició la semana pasada con la diana puesta en los presidentes regionales del PP, que por un lado piden más recursos al Estado mientras por el otro rebajan impuestos a las rentas más altas.

El objetivo ya no es Alberto Núñez Feijóo, al que los socialistas acusan de no ser capaz de proponer un sistema de financiación para renovar el vigente, caducado en 2014, debido a que en ese instante la umdad de los barones del PP saltaría por los aires debido a que las 11 comunidades que presiden, además de Ceuta y Melilla, tienen intereses contrapuestos (unos quieren primar la despoblación, otros la población flotante por el turismo...).

Por una vez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, no fue el blanco del Ejecutivo. La Moncloa lanzó toda su fuerza narrativa contra Juan Manuel Moreno, el presidente de Andalucia, la comunidad más poblada y que se ha convertido en una obsesión para el PSOE. Dentro de esta lógica, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quiso dejar en evidencia a los presidentes del PP que piden más dinero al

Gobierno central pese a que luego no ejecutan los fondos que les concede. "Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros 32 millones para poner en marcha 2.900 plazas de educación infantil públicas y gratuitas en las distintas comunidades, porque el Gobierno de la Junta de Andalucía, del señor Moreno Bonilla, ha rechazado expresamente la financiación de 112 millones que permitirian que 12.000 familias andaluzas pudieran disfrutar de una nueva plaza pública y gratuita para sus hijos", dijo.



Alberto Núñez Feijóo y Fernando Clavijo, ayer en Santa Cruz de Tenerife. MIGUEL BARRETO (EFE)

# Clavijo indigna al Gobierno al pactar su política sobre la inmigración con Feijóo

**Angel Victor Torres** reprocha al presidente canario que se alinee con el PP pese al respaldo a la reforma de la ley de extranjería

GUILLERMO VEGA ELSA GARCÍA DE BLAS Las Palmas / Madrid

El presidente del PP. Alberto Núñez Feijóo, y el jefe del Gobierno canario, el nacionalista Fernando Clavijo, sellaron ayer un pacto sobre cómo debería ejecutarse la derivación de menores nugrantes entre comunidades. un acuerdo que ha provocado un nuevo enfrentamiento con el Eje-

cutivo central. Tras meses de conversaciones con el Gobierno para sacar adelante una reforma de la ley de extranjería que imponga una redistribución de la acogida de los niños migrantes entre las autonomías, Clavijo, que se declara desbordado, ha cambrado de interlocutor y se ha girado hacia el partido con el que gobierna las islas, que junto con Vox y Junts, precisamente contribuyó a tumbar esa iniciativa en julio en el Congreso. El lider de los populares visitó a Clavijo en Santa Cruz de Tenerife donde ambos suscribieron un documento que recoge buena parte de las demandas que reclama el PP, como la declaración de emergencia migratoria nacional, la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes o la de obligar al Estado a asumir

todos los gastos derivados de la acogida cuando cualquier comunidad (y no solo Canarias, Ceuta y Melilla) superen el 100% de sus capacidad de acogida. El encuentro ha molestado al ministro de Política Territorial y ex presidente canario, Angel Victor Torres, que ha cargado contra Clavijo, líder de Coalición Canaría, por el viraje de su partido. Torres le acusó de plegarse al discurso de la derecha y la extrema derecha.

Con este movimiento se abreun nuevo capitulo en la complicada negociación que comenzó antes del verano para convencer a una mayoría parlamentaria de aceptar en consideración el cambio del artículo 35 de la ley de extranjeria para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes entre territorios. En Tenerife,

Fenóo dejó claro que no retomará una negociación basada en la propuesta de La Moncloa y el Gobierno de Canarias para modificar esta ley y defendió las nuevas pautas firmadas con los nacionalistas canarios. "Es un documento que busca el consenso y solucionar problemas presentes y futuros", afirmó tras la reunión de este martes. "Nos gustaría que el Gobierno central se uniese a la visión de Estado que se refleja en este documento", añadió. El texto. denominado Acuerdo para afrontar la crisis migratoria, cuenta con la aquiescencia tanto del PP en el Congreso y el Senado como de las 14 comunidades y ciudades autónomas que gobiernan los populares, aseguraron Feijóo y Clavijo.

El documento justifica la declaración de emergencia migratoria en todo el territorio para que sea más sencillo llevar a cabo las contrataciones y "para llamar la atención" en la Unión Europea. A su vez, pide una convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Infancia para acordar los criterios de reparto y "garantizar que ninguna comunidad quede exenta", subrayó Feijóo. Incluye, además, lo que las partes denominan como "Plan de Acción contra el Descontrol Migratorio", el cual, a su vez, consta de seis puntos, entre ellos la mejora del control policial en las fronteras o dotar de más medios humanos y materiales a la Comisaría General de Extranjeria. Aquí también se reclaman aspectos que ya forman parte de la política migratoria actual, como desplegar las Fuerzas de Seguridad en los países de origen y tránsito "y el despliegue de Frontex y la Agencia Europea de Asilo".

El acuerdo también pide un compromiso por parte del Gobierno central de "respeto a la situación límite y al criterio" de la mayoría de comunidades autónomas. El quinto punto establece que haya una "suficiencia financiera garantizada" a las comunidades, que habrá de fijarse en una reunión conjunta de la Conferencia Sectorial de Inmigración y la de Infancia y Juventud. Se reclama en este apartado la creación de un fondo de contingencia a las comunidades autónomas y que la reforma de la lev de extranjeria explicite que el Estado asumirá el "compromiso financiero" para sufragar los recursos extraordinarios de las comunidades cuya capacidad de asistencia esté "sobrepasada".

Tanto el Gobierno de Canarias como el PP han explicado en las últimas semanas su propuesta de financiación, que también se explicita en el acuerdo: las comunidades autónomas seguirán asumiendo la acogida de los niños en sus centros hasta que se alcance el 100% de su capacidad; cuando los centros estén entre el 100 y el 150% seguirán en los centros gestionados por las comunidades, pero el Estado tendrá que transferirles recursos económicos y que, cuando se sobrepase ese 150%, será el Estado el que acoja a los menores en soluciones habitacionales destinadas a tal efecto, como ocurre con los adultos.



Vuelvo a apelar al señor Feijóo para que deje los acuerdos 'fake' y las 'performances" Elma Saiz

Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

En los pasillos del Congreso, el responsable de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Victor Torres, ha respondido este martes que el acuerdo supone que Coalición Canaria se haya "sumado a las tesis del Partido Popular", el cual, antes, se había "sumado" va "a las tesis de la ultraderecha". El ministro ha recordado a Peijóo y a Clavijo que tenian un pacto firmado por nueve grupos políticos y que habría permitido reformar la ley de extranjería, pero lo frustraron los votos del PP, de Vox y de Junts, en referencia al pieno del 23 de julio que tumbó la reforma de la norma.

A su juicio, el objetivo de Feijóo no es resolver el problema, sino que actúa "para demorar, para retrasar, para alargar, para hacer uso partidario y uso político", ha recalcado, "Si realmente creyera en la urgencia, hay un documento ocho meses trabajado. Vote si y modificamos aquello que sea modificable". Torres también ha dejado claro que su voluntad es seguir trabajando junto al PP y las comunidades, y ha apuntado que el ministerio ultima un "documento riguroso, realista, objetivo y actualizado de los recursos que tienen las comunidades autónomas".





ESPAÑA EL PAIS, MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Sánchez confía en haber convencido a China para evitar una guerra comercial

El presidente anuncia en Shanghái más inversiones millonarias de empresas del gigante asiático en España

### CARLOS E. CUÉ Shanghái

Las negociaciones con el Gobierno chino son siempre muy lentas, y no hay garantías de su decisión hasta el último momento. pero después de 48 horas en el gigante asiático, con múltiples reuniones a todos los niveles -tanto político como de empresas privadas- la delegación española es optimista sobre la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya logrado el principal objetivo: evitar una guerra comercial entre China y la UE con consecuencias muy perjudiciales para España, sobre todo para su industria porcina, que exporta a este país casi 1.300 millones de euros al año, un quinto de su producción. Las reuniones de este segundo viaje a China en poco más de un año -algo totalmente inusual – han sido todas muy positivas, y España confia en que se imponga su propuesta de salida a la crisis que ha generado la decisión de la UE de imponer aranceles elevados a los coches eléctricos chinos porque entiende que están subvencionados por el Gobierno y, por tanto, compiten de forma desieal con los europeos. España apuesta por negociar un acuerdo entre la UE y China en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y así se lo ha hecho saber Sánchez a Xi Jinping, el todopoderoso presidente del país, con quien mostró una gran sintonia en las imágenes que dejaron grabar a la prensa.

Sanchez fue muy claro en un foro empresarial organizado en Shanghái por la patronal CEOE y liderado por su responsable de internacional, Marta Blanco, que acompaña al presidente en el viaje con un grupo de empresarios con intereses en China, un país donde hay más de 600 compañías españolas. "China es un socio comercial clave para España. Queremos una China y una UE más abiertas al mundo. Queremos reconducir las tensiones por los aranceles a los coches eléctricos. Proponemos una solución negociada en el marco de OMC que evite una escalada comercial que no beneficia a nadie. No dejemos pasar esta oportunidad. Sumemos esfuerzos para superar las dificultades. Como dice un proverbio chino, de las nubes más negras cae el agua más limpia. De los desafios vamos a encontrar oportunidades.

PERIDIS

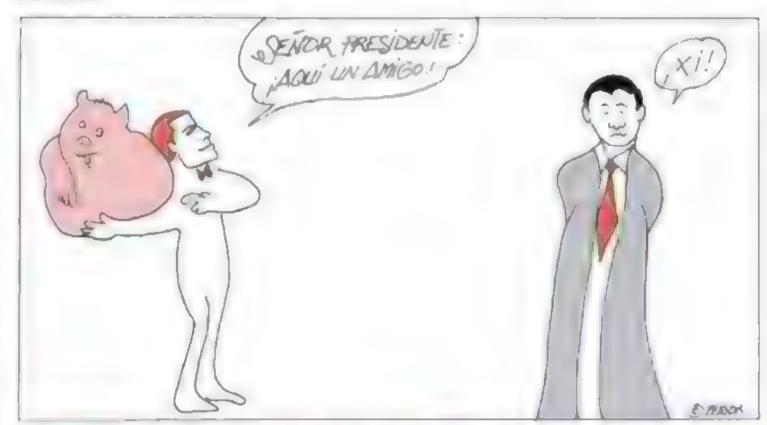

Vamos a construir puentes donde otros solo ven barreras", aseguró el presidente español, convencido de que la crisis entre China y la UE aún tiene solución. España se reserva la posibilidad de cambiar de voto en la decisión definitiva sobre los aranceles en noviembre. Alemania, con fuertes intereses en China, va se abstuvo en la primera votación, en junio, cuando España apoyó los aranceles, algo que provocó la casi inmediata amenaza de China de tomar represalias contra la carne de cerdo española.

El recorrido de Sánchez estos tres días, que termina hoy con una visita a un cluster tecnológico cerca de Shanghái, está convenciendo a la delegación española de que una salida pactada es posible y sobre todo de que los chinos pueden aumentar su inversion en España. Sánchez firmó en Envision. una compañía puntera china en energias renovables, un acuerdo que implicará una inversión de 900 millones de euros de esta empresa y otras para levantar en España una fábrica de electrolizadores imprescindibles para la producción de hidrógeno verde



Pedro Sánchez y Luis García Montero, ayer en la inauguración del Instituto Cervantes de Shanghál. ALEXPLAVEVSKI (EFE)

# Segundo Instituto Cervantes tras el de Pekín

Pedro Sánchez hizo un parón en una agenda claramente económica para hacer una inauguración importante para el mundo cultural español en Asia: el Instituto Cervantes de Shanghái, el segundo que se abre en China después del de Pekin. Luis García Montero, director del Cervantes, que se desplazó hasta

esta megalópolis para la inauguración, aseguró que España se convierte así en el único país occidental que tiene dos centros culturales en China. El poeta aprovechó el momento para leer unos versos sobre China escritos por Rafael Albertl y María Teresa León tras un viaje a este país y publicados en 1958 en el libro Sonrie China.

García Montero recordó que se cumple poco más de un siglo de la primera traducción del *Quijote* al chino (1922). Sánchez recordó que el chino y el español son las dos lenguas con mayor número de hablantes nativos en el planeta. "Un mundo anglosajón, que no cuente con el español y el chino, es un mundo de mentira", resumió García Montero.

Ambos destacaron el hecho de que cada vez más chinos aprendan español.

Ya hay 50.000 graduados en estudios hispánicos en este país y hasta 60.000 personas estudiando carreras hispánicas, además del número imposible de determinar de chinos que lo estudian como lengua para comunicarse especialmente con Latinoamérica. Más de 100 universidades chinas cuentan con un departamento de español. Además, en España hay más de 60.000 estudiantes de chino, aseguró el presidente Sánchez.



Salvador Illa, en un momento de su mensaje institucional por la Diada. JORDEBEDMAR

# Salvador Illa: "Cataluña siempre ha sido tierra de acogida y volverá a ser ejemplar"

El 'president' debuta en el discurso de la Diada ensalzando la diversidad como una de las fortalezas de la comunidad

### CAMILO S. BAQUERO Barcelona

Salvador Illa lleva un mes como presidente de la Generalitat, una fecha que coincide con la Diada, que se celebra hoy en Cataluña. Como es tradicional, el lider del Govern hizo ayer un discurso institucional, aún con regusto a discurso de investidura, pero en el que el socialista ha puesto énfa-

sis en el debate de la inmigración. Mientras que el Partido Popular se enfrenta al Gobierno socialista por la llegada y el reparto de menores no acompañados y asilados en el resto del Estado, Illa ha recordado que Cataluña tiene una larga trayectoria de tierra solidaria: "Y ahora volverá a ser ejemplar", se comprometió.

"Ciudadanos y ciudadanas de Cataluña: quien viene a mejorar Cataluña es catalán. Con los mismos derechos y los mismos deberes que tenemos todos", aseguró el president en un mensaje pregrabado en el Palau de la Generalitat. La frase recuerda a aquella del expresident Jordi Pujol en 2006, que afirmaba que "es catalán todo aquel que vive y trabaja en Cataluña". Desde las cuatro columnas de la Llotja de Llevant y con un busto de Josep

# Llach abre la puerta a Aliança Catalana

El presidente de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Lluís Liach, ha irritado a buena parte del independentismo al abrir las puertas de la Diada a Allança Catalana, el partido parlamentario de tendencia islamófoba. "Todo el mundo que sea independentista será blenvenido y no juzgado", aseguró. Ante el revuelo ocasionado, la ANC aseguró después que el partido islamófobo "no es bienvenido". BERNAT COLL

Tarradellas de fondo, el actual presidente socialista reinvidicó "la diversidad" como una de las grandes fortalezas de Cataluña.

La comunidad, recordó Salvador Illa, se ha hecho "a sí misma" gracias al trabajo de generaciones de personas venidas del resto de España y de todo el mundo. Por ello, con la reapertura del debate sobre la inmigración y polémicas no solo por el aumento de la llegada de personas

hasta hace un mes, el Ministerio del Interior había registrado el arribo de 31.155 inmigrantes irregulares, un 66% más que en el mismo periodo de 2023—, sino también por el reparto de los menores no acompañados o de asilados —por ejemplo en Tossa de Mar—, el líder catalán pidió "no cerrar los ojos" y ayudar ante una "emergencia global".

### "Proyecto colectivo"

"Cataluña siempre ha sido tierra de acogida y tierra de solidaridad. Y ahora lo volverá a ser", afirmó el presidente Illa, recordando que ante la "desigualdad en el mundo", ningún país tiene capacidad para hacerle frente por sí solo, "Cataluña es y será un proyecto colectivo que nos vincule a todos y a todas sin distinción", remachó,

Se trata del primer discurso de la Diada, desde 2010, que no recae sobre un president independentista y eso se notó en la intervención, donde por ejemplo tuvo palabras de recuerdo para las víctimas de los atentados de Nueva York de 2001 y el aniversario de la muerte del líder chileno Salvador Allende.

Illa enarboló la Diada como un momento "para compartir y reencontrarnos", aunque también quiso a apelar a ideas profundamente arraigadas en el centro de la identidad catalana: "Venimos de lejos", dijo para referirse a los monasterios de Poblet y de Montserrat, que defendió como "dos referentes que nos recuerdan nuestras raíces y nos proyectan al futuro".

Illa finalmente repitió los que serán los ejes de su Ejecutivo: trabajar para que los servicios públicos de Cataluña "recuperen su excelencia", garantizar el acceso a la vivienda y unos salarios dignos. "Gobernar para todo el mundo", resumió.

# El Constitucional declara nulo el voto telemático de un huido

JOSÉ MARÍA BRUNET Madrid

El Constitucional vuelve a advertir de que no son válidos los votos telemáticos de diputados fugados de la justicia. En una sentencia de la Sala Primera del tribunal aprobada por unanimidad se acogen los recursos presentados por Vox y Ciudadanos en relación con dos votaciones registradas la pasada legislatura en el Parlamento catalán en las que participó el diputado Lluís Puig sin acudir a la Cámara al estar huido de la justicia desde 2017 por su participación en el *procés* Independentista de Cataluña. El órgano de garantías considera que al admitirse este procedimiento de voto, autorizado sin existir razones de necesidad objetiva, se vulneró el derecho de los diputados recurrentes a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes. Se trata de derechos recogidos en el artículo 23 de la Constitución.

El Constitucional ha estimado ambos recursos basándose en que la habilitación a Puig para emitir el voto telemático en el pleno del Parlament no se ajusta a la interpretación que conforme a la Constitución permite excepcionar la presencialidad del voto. Lo sustancial -razona la nueva resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Maria Luisa Segoviano- es que "no puede ser tenida como circunstancia constitucionalmente válida aquella en la que se encuentra quien voluntariamente ha decidido eludir la acción de la jurisdicción penal y sobre el que pesa una orden judicial de busca y captura".

# El juez Llarena confirma que no aplicará la amnistía a Puigdemont

R R. Madrid

El instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha confirmado su decisión de no aplicar la amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación. En una resolución notificada ayer, el magistrado rechaza los recursos presentados por el expresidente de la Generalitat y los exconsellers Antoni Comin y Lluis Puig, así como por la Fiscalia y la Abogacía del Estado, contra el auto

que el propio juez dictó el 1 de julio en el que declaró no aplicable la medida de gracia al delito de malversación al entender que la ley aprobada por el Congreso deja fuera de la amnistia el tipo de malversación que el Supremo atribuye a los independentistas. "Los acusados decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste" dei referéndum del 1-0, que era "un empeño no solo ilegal y contrario a la Constitución y al Estatut de Cataluña, sino ajeno a sus responsabilidades de Gobierno y a las competencias de la Generalitat", dice.

El rechazo del Supremo a aplicar la medida de gracia al delito de malversación es el que mantiene viva la orden de detención nacional contra Pugdemont, que viajó a España durante unas horas en agosto para dejarse ver a las puertas del Parlament, pero volvió a huir a Belgica. La decisión adoptada ahora por Llarena era previsible, pero el recurso de reforma ante el propio juez del Supremo es un paso imprescindible para Pugdemont para poder acudir al Tribunal Constitucional.

El expresidente de la Generalitat tiene todavía que recurrir en apelación ante la Sala Penal y, cuando se resuelva este recurso. podrá ya elevar su caso ante el tribunal de garantias. El órgano que dirige Cándido Conde-Pumpido tiene ya sobre la mesa un recurso de inconstitucionalidad del Supremo sobre la ley de amnistía, a los que se suman casí una quincena más de impugnaciones registradas por el PP, sus barones autonómicos y el Gobierno castellano manchego del socialista Emiliano García-Page. Estos recursos tendrán que resolverse antes del que puedan presentar Puigdemont y otros líderes independentistas a los que el Supremo ha negado la aplicación de la amnistia.

22 ESPAÑA EL PAIS, MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# La Audiencia Nacional condena a siete años a Alfredo Prada, exconsejero de Aguirre

El extitular autonómico de Justicia cometió un delito continuado de prevaricación y otro de malversación

### REYES RINCÓN Madrid

La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al que fuera vicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, por su implicación en las irregularidades detectadas en los contratos para la concesión y construcción del Campus de la Justicia, un complejo que quedo a medio hacer tras gastar más de 100 millones de euros en el proyecto. La Audiencia condena a Prada por un delito continuado de prevarieación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada por 24 contratos firmados entre 2005 y 2011 que sumaron 40 miliones de euros. La Sección Primera de la Sala Penal condena por el mismo delito a penas de tres años y medio de cárcel a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo de este proyecto: Isabelino Baños (director general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor). El sexto acusado, Mariano José Sanz (subdirector general técnico), ha resultado absuelto porque el tribunal entiende que el máster del que disfrutó fue pactado en concepto de indemnizacion por su despido.

En su sentencia, notificada ayer, la Audiencia explica que Campus de la Justicia y los acu-



Alfredo Prada, el 4 de marzo en la Audiencia Nacional en la primera assión del juicio. DANIEL CONZALEZ (EFE)

sados, todos ellos miembros de la mesa de contratación, llevaron a cabo una "intensa actividad de contratación" en la que obviaron toda previsión económica, evitaron cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos prescindiendo de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, infringiendo la normativa aplicable y externalizando prácticamente toda la actividad de la sociedad que tenía un número muy escaso de empleados para llevar a cabo la tarea. "Los contra-

"El proyecto era un pretexto para cerrar contratos", según los magistrados

Las adjudicaciones irregulares entre 2005 y 2011 suman más de 40 millones tos suscritos se alejaron cada vez más del objeto social y la construcción de una Ciudad de la Justicia dejó de ser el objetivo principal" de consejeria indica la resolución. Según los jueces, este proyecto se convirtió en "un pretexto o excusa" para celebrar todo tipo de contratos cuyo objeto se halla más en "publicitar" el proyecto del Campus, y en especial el proyecto encargado a Foster & Partners, que en su propia ejecución.

Durante el juicio celebrado la pasada primavera en la Audiencia Nacional, el exconsejero popular, que fue defenestrado en 2008 por Aguirre tras apoyar públicamente a Mariano Rajoy en la lucha interna por el liderazgo del partido, negó cualquier ilegalidad y el supuesto desfalco de las areas públicas. Según Prada, la acusación, encabezada por la Fiscalia Anticorrupción, se basó en la tesis de que falta parte de la documentación del proyecto, que fue "destruida" por la propia Comunidad de Madrid, por lo que él se veía obligado a demostrar su inocencia.

La sentencia, sin embargo, considera probado que Prada tuvo una "participación decisiva" en unos contratos que en nada beneficiaron al objeto para el que supuestamente se firmaron.

Los jueces aprecian múltiples irregularidades, entre otros una "absoluta falta de relación entre la actividad contratada y la ejecución del proyecto (como las exposiciones organizadas por la Fundación Arte Viva y el caos de contratación de publicidad aparejada)"; un "excesivo coste que supera completamente la capacidad económica de la sociedad: e incluso advierten de que hay contratos que eran "inútiles" de cara al objeto social o "inadecuados" para la fase de desarrollo del proyecto para el que se sus-

Prada, según considera acreditado la sala, firmó los 24 contratos bajo sospecha en representación de la Consejería de Justicia, y tuvo también un papel "decisivo" en la elección de los adjudicatarios, que se hizo prescindiendo del procedimiento administrativo.

La sentencia explica que fue el entonces consejero quien actidió a Londres para entrevistarse con el arquitecto Norman Foster en los pasos previos a la contratación y quien decidió ficharlo "sin justificación alguna", no tanto referida "al indudable prestigio mundial del estudio de arquitectura, como al coste que esa contratación suponía para las arcas públicas".

# Los interventores censuran el abuso de contratos exprés en la Junta andaluza

EVA SAIZ Sevilla

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) hizo un uso "indebido" de la contratación de emergencia en 2021, según la auditoria realizada por la Intervención de esta entidad pública dependiente de la Consejeria de Salud durante ese año. El órgano fiscalizador reprocha al Gobierno que dirige Juan Manuel Moreno que abusara de una práctica que permite realizar adjudicaciones a dedo, cuando el marco legal que la amparaba ya no estaba vigente y la incidencia de la pandemia es-

taba "muy atemperada". La Junta continuó firmando este tipo de contratos por un valor de hasta 300 millones de euros, desoyendo, además, la práctica totalidad de las 11 recomendaciones que los auditores del SAS realizaron en su informe de 2020, en el que advertían de la necesidad de evitar los contratos de emergencia y seguir por los procedimientos ordinarios siempre fuera posible, dado el carácter excepcional de estas contrataciones.

La auditoría de la Intervención del SAS, adelantada por Eldiario es y cuyo contenido ha podido consultar este periódico, concluye con un informe "desfavorable" sobre las adjudicaciones a dedo que se realizaron a lo largo de 2021, tras analizar una muestra de 126 expedientes de contratación con un gasto de 56,6 miliones de euros, del total de 3.669 relacionados con obras, servicios y compras de material.

La Intervención sostiene que esas contrataciones de emergencia y las prórrogas de las realizadas en 2020 contravienen la Ley de Contratación Pública al no estar justificadas. El documento señala que son contrarias la Instrucción 1/2021 de la Consejería andaluza de Hacienda —en

el que se advertía a la Consejería de Salud de que la contratación de emergencia debía tener un carácter residual— y a las Instrucciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de 10 de abril 2020, que vuelve a advertir de la naturaleza excepcional de estos contratos porque el marco legislativo que lo amparaba, el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2000, estaba derogado.

La Junta de Andalucía no parece preocupada por este informe desfavorable. "En Andalucía los contratos se han sometido a todos los controles de legalidad tanto internos como externos de la Cámara de Cuentas", indicó la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, que señaló que todos los expedientes de contratación están publicados. "En 2020 y 2021 la situación era muy com-

plicada por la covid. Lo importante era salvar vidas y por eso se hicieron las contrataciones de emergencia", insistió.

La Intervención cuestiona la "situación de necesidad imperiosa" que se vivió en 2021 debido a la covid, tal y como arguyó la portavoz de la Junta, y pone en duda el carácter de emergencia, esgrimiendo que durante el segundo estado de alarma la pandemia "estaba muy atemperada". En su informe, se advierte de que el abuso de este tipo de contratos exprés provocaron "situaciones de riesgo" en el gasto, puesto que, al no tramitarse por el procedimiento de libre concurrencia, no se pudieron comprobar las condiciones de aptitud, capacidad, solvencia económica, financiera, técnica y profesional o las prohibiciones de contratar con la administración de los adjudicatarios.



Mandos de la Guardia Civil observaban ayer parte del alijo incautado en Ibiza, sensio o, canizares (EFE)

# Nueve detenidos por introducir un millón de pastillas de éxtasis en Ibiza

LUCÍA BOHÓRQUEZ Palma

Cientos de miles de pastillas de éxtasis perfectamente empaquetadas llegaban a Ibiza escondidas en el doble fondo de vehículos acondicionados para ello. Sus conductores recorrían los más de 1.500 kilómetros que separan Países Bajos de Barcelona o Valencia, donde embarcaban en los ferris que salen diariamente hacia Ibiza. Allí descargaban la droga que estaba lista para distribuirse, venderse e inundar el mercado del

ocio. Una operación de la Guardía Civil ha desarticulado una organización criminal que importaba y distribuía drogas sintéticas en la isla y ha detenido a nueve personas. Los investigadores se han incautado de más de un millón de pastillas de éxtasis, el mayor alijo aprehendido nunea en España.

La operación Admatico ha sido desarrollada por la Guardia Civil en colaboración con la policía de Italia, nacionalidad de varios de los detenidos. Según explicó ayer el coronel jefe de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández, la investigación arrancó entre finales de abril y principios de mayo cuando varias operaciones realizadas en Ibiza constataron la existencia de una organización que estaba introduciendo droga en la isla mediante personas que conducían vehículos con dobles fondos procedentes de los Países Bajos. Dentro del operativo de investigación en la frontera con Francia, concretamente en Irún, los investigadores dieron el alto a un vehículo que "habia hecho un viaje lo suficientemente sospechoso" desde Países Bajos. Durante el registro del vehiculo se hallaron 25 kilos de drogas sintéticas escondidas en un doble fondo.

Tras identificar a los integrantes de la red, se llevaron a cabo las detenciones y los registros. Se arrestó a nueve personas, cinco de nacionalidad italiana, una neerlandesa y tres españoles. Fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que envió a siete de ellos a prisión, mientras que los dos restantes quedaron en libertad bajo fianza.

Durante los registros, ocho de ellos en Ibiza y dos en Benalmádena (Málaga), se hallaron un millón de pastillas de éxtasis con un peso de 357 kilos, 212 kilos de ketamina, 73 kilos de MDMA, 20 kílos de cocaína y 21 kilos de cocaína rosa. También se decomisaron diez kilos de hachís y seis kilos de marihuana, sumando más de 700 kilos de droga en total. La Guardia Civil calcula que el valor de toda la partida podría superar los 25 millones de euros.

"La mayor cantidad de droga se ha localizado en uno de los domicilios registrados en Ibiza, también se han decomisado tres vehículos con dobles fondos, donde también había sustancias", explicó Hernández, que subrayó que los

El valor de los estupefacientes incautados supera los 25 millones

detenidos pertenecen a una organización criminal internacional dirigida por ciudadanos italianos asentados en Ibiza, que eran ayudados por los ciudadanos españoles y neerlandeses detenidos. El coronel jefe manifestó su deseo de que los integrantes del grupo sean condenados, a diferencia de lo que ocurrió con los detenidos por la operación Dragon Ball, en la que se decomisaron 18 kilos de metanfetamina, que quedaron en libertad por un error judicial. "Espero que esta vez no ocurra" señaló el coronel.

**EL PAÍS** 







# GLOBAL ECONOMY

Nueva York, 24 de septiembre de 2024

Síguelo en directo a partir de las 14:30 de España a través de la web de EL PAÍS,

Más información: www.spainusoc.org

Patrophadores.









NTTData



EL PAÍS

En colaboración con



El solar de Getxo donde se ubicaba la antigua casa solariega. JAVIER HERMANDEZ JUANTEGUE

# El derribo ilegal de una casa solariega del XIX salpica al PNV en Getxo

Dos concejales de la formación nacionalista son socios de la promotora que construye 12 pisos de lujo en la parcela del inmueble demolido

### MIKEL ORMAZABAL San Sebastián

El Ayuntamiento de Getxo (78.278 habitantes, Bizkaia) ha llamado a capítulo a una constructora por el derribo de una casa solariega del siglo XIX "contraviniendo la licencia de obras", El Consistorio ha ordenado la "paralización inmediata de los trabajos" y abierto un expediente a la promotora inmobiliaria que confleva "el restableeimiento de la legalidad urbanistica". En Getxo ya no existe la finca Irurak-Bat, una edificación típica algorteña, reformada en 1933 y de estilo racionalista. Era un inmueble protegido y señalado como de "custodia municipal" en el vigente plancamiento urbanistico. La cooperativa Ereaga Atalaya, que recibió en 2022 el visto bueno municipal para construir dos bloques de viviendas en el solar, la ha echado abajo incumpliendo la obligación de "respetar las fachadas originales". La polémica en el municipio se ha agravado al confirmarse que dos concejales, ambos del PNV, forman parte de la cooperativa que tenía el permiso para construir las 12 nuevas viviendas de lujo.

Irurak-Bat se iba a transformar en "12 exclusivas viviendas con vistas al Abra, amplias terrazas o jardín, garajes y trastero", según figura en la promoción desarrollada por Ereaga Atalaya. En la

parcela ubicada en el número 11 de la calle San Nicolás, la cooperativa había proyectado dos edificios anejos de seis pisos cada uno. La licencia establecia que uno de los bloques iba a ser de nueva construcción: el otro requería la "rehabilitación" de la casa existente. Sinprevio aviso, la empresa constructora decidió derribar la casa solariega por motivos de "seguridad". Así figura en el "informe sobre derribo de urgencia" que presentó en agosto al Ayuntamiento de la localidad vizcaina. La Policia Local inspeccionó el terreno el 2 de agosto y levantó acta de la desaparición del edificio histórico, Donde hace unos meses se encontraba la residencia Irurak-Bat, ahora se observa un terreno con taludes y dos grandes pozos con agua; ni rastro de la antigua morada racio-

El departamento municipal de Urbanismo envió el 9 de agosto una notificación a la cooperativa Ereaga Atalaya en la que le exige "el restablecimiento de la legalidad urbanistica" por incumplir las condiciones fijadas en la licencia. Ordena a sus responsables que paralicen de forma "inmediata" las obras y les da un mes de plazo para que se "proceda a regularizar las obras". El Ayuntamiento considera que se ha producido un "derribo no autorizado de la vivienda existente a rehabilitar". Este diario intentó hablar

con la empresa promotora, que de momento prefiere guardar silencio.

El "derribo de urgencia" de la casa solariega se produjo, según explica el equipo de arquitectos contratado por Ereaga Atalaya, tras una fuga de agua producida en mayo de este año que comprometía la estabilidad del edificio y "su avanzado deterioro". Era "patente", prosiguen los técnicos en su informe, "la situación de riesgo que se estaba produciendo derivada de la inestabilidad de las fachadas existentes". "No es posible el mantenimiento de las fachadas al existir riesgo inminente de despiome. Es por ello que ha tenido que procederse con carácter de urgencia al desmontaje de las fachadas como única via para garantizar la seguridad de los inquilínos del inmueble contiguo, los viandantes y los trabajadores". "Se trata de una solución que res-

La cooperativa incumplió la orden de respetar las fachadas originales

Los trabajos se aceleraron ante el riesgo de inestabilidad ponde únicamente a criterios de seguridad", concluye el citado informe

Fuentes municipales se limitan a asegurar que se ha requerido a los promotores de las obras a que presenten la documentación necesaria para "regularizar la situación". Tambien confirman que los ediles del PNV Irantzu Uriarte Gómez, titular del Area de Gobierno Abierto y Modernización y del Servicio de Contratación, e Inaxio Uriarte Gorostiaga, tercer vicealcalde y responsable de Intervención General, de Tesorería y del área de Personal y Organización, son socios de la cooperativa Ereaga Atalaya. Este último es el portavoz del PNV en la junta local. "Los dos concejales no pueden manifestarse y su deber es el de abstenerse en todo momento", aseguran fuentes municipales. La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre (nieta del primer lehendakari, José Antonio Aguirre), dirige un equipo de gobierno formado por el PNV y

Los vecinos no se han movilizado de momento, como sucedió el año pasado con el derribo de otro edificio histórico ubicado en el barrio de Romo. Algunos lugareños han aprovechado los grupos de WhatsApp donde suelen compartir asuntos de la comunidad para protestar por la pérdida del edificio histórico.

# Valencia asegura que corregirá su plan de bajas emisiones

C. V. Valencia

El Gobierno municipal de Valencia asegura que la Concejalía de Movilidad corregirá el proyecto original de la zona de bajas emisiones (ZBE) y se multará a quien acceda sin autorización al área de prioridad residencial (APR) de Ciutat Vella durante el primer año que esté en vigor la futura ordenanza reguladora. La previsión es que la norma se aplique durante el primer año, 2025, a efectos informativos, sin sanciones.

El proyecto de ordenanza está en fase de consultas por parte de diferentes servicios municipales —trámite necesario antes de su aprobación- para que hagan aportaciones al texto original, y han advertido de algunas deficiencias y puesto objeciones: una de ellas tiene que ver con la APR de Ciutat Vella Nord, que se puso en marcha a finales de 2021 y restringe el paso de vehículos por parte del caseo histórico de Valencia, a excepción de a residentes, comerciantes y servicios públicos, para proteger el entorno monumental y pacificar la circulación en la zona.

### Sanciones

El servicio central del proceso Sancionador del Ayuntamiento de Valencia remitió a la Concejalía de Movilidad un informe en el que advierte de que, tal y como está redactada la Disposición Derogatoria Unica del proyecto de ZBE original, quedaría derogado el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de creación de la APR "dejando de constituir infracción y en consecuencia no siendo sancionables los accesos al APR. Si se desea continuar formulando denuncias por infracción al APR en el periodo transitorio entre la aprohación de la Ordenanza de Bajas Emisiones y la finalización del periodo informativo, sería necesaria la modificación de la citada Disposición Derogatoría Unica".

Durante la pasada campaña electoral, el PP se mostró crítico con las sanciones a los vehículos no autorizados y que accedían a Ciutat Vella, aunque cuando llegaron al gobierno no las derogaron. No obstante, los socialistas denunciaron a princípios de año que desde el 1 de octubre anterior y hasta comienzos de 2024 no se había puesto ninguna multa.



Reparto de un cartero, en una imagen de Correos.

Los sindicatos alertan de recortes en las plantillas de Correos y de que hay zonas donde las cartas solo llegan una vez a la semana

# El cartero cada vez reparte menos en la España vacía

GINÉS DONAIRE Jaén

Antonio tiene que recorrer a pie cada dia unos 20 kilómetros para poder repartir la correspondencia a sus vecinos de un pequeño pueblo de la sierra de Jaén, y también a sus aldeas próximas. Los recortes de plantilla, que en verano han llegado hasta el 75% en algunos puntos, están deteriorando cada vez más el servicio de Correos en la España rural. En algunas zonas, la entrega de cartas y notificaciones se hace una vez a la semana y, mientras, los sindicatos denuncian sobrecargas la-

borales y proliteración de bajas médicas por estrés y fatiga física. El cartero ya no llama dos veces, ni una siquiera, en muchas localidades de la España despoblada.

"Este verano he estado yo solo para atender todo el pueblo y todas las pedanías, recorriendo 20 kilómetros al día con 40 grados de temperatura", indica Antonio, nombre ficticio de este funcionario de Correos que no quiere desvelar su identidad ni su lugar de origen y trabajo por temor a represalias laborales.

Para Isabel Delgado, delegada de Prevención de CC OO en la sección sindical de Correos en

Jaén, "se antepone el ahorro económico a la salud de la plantilla y al propio servicio público". A su juicio, en los meses de verano un cartero tiene que hacer el trabajo de tres o de cuatro, o lo que es lo mismo, debe repartir tres o cuatro distritos cada dia. "Esto es humanamente imposible, las cartas se están repartiendo con dos o tres semanas de retraso, con el consecuente perjuicio para la ciudadania, que no recibe sus citas médicas a tiempo e incluso notificaciones de tributos que llegan fuera de plazo. Por eso, muchos han optado por ir a las oficinas de Correos a por sus cartas, hartos de esperar al cartero", apunta Delgado.

Una situación, añade la sindicalista, que no es exclusiva de las zonas rurales. "La capital de Jaén es el caso más clamoroso de desmantelamiento del servicio de Correos, pues este verano apenas han trabajado una docena de una plantilla de 40 funcionarios", asegura sobre un problema que califica de estructural.

Como los carteros se ven obligados a trabajar a destajo, los sindicatos advierten de graves consecuencias para la salud de la plantilla. "Los trabajadores están cansados física y mentalmente. sobrecargados, sufren ansiedad causada por no poder repartir todo el correo, todo ello teniendo en cuenta que la edad media de la plantilla supera los 55 años", subraya la sindicalista de CC OO. Además, sostiene que cuando un vehículo (moto o coche) de reparto se estropea el tiempo de espera para su reparación se prolonga unos dos meses, y muchas oficinas quedan sin medio de locomoción para la entrega de paquetería.

En la zona Sur de Correos en Andalucía se descarta que el reparto se esté resintiendo. "El servicio está garantizado con la calidad requerida. La actividad de la compañía se desarrolla adaptándose en cada momento a su volumen y tomando las medidas organizativas necesarias para ello", indica un portavoz de la empresa estatal. Y añade que "los actuales volúmenes de envios se están gestionando con el personal adecuado y se están cumpliendo los plazos de calidad y entrega comprometidos con los clientes para cada tipo de producto. Del mismo modo, se están respetando las condiciones laborales de todo el personal".

Pero las quejas van más allá de la época estival. Esta primavera, el Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones denunció la suspensión del reparto de notificaciones en seis pueblos de Sierra Mágina, avisos que dejaban de repartirse a diario para hacerlo una vez a la semana. O la supresión de vehículos de reparto en Mancha Real, una población de algo más de 11.000 habitantes.

La situación no es exclusiva de la provincia de Jaén, donde Correos cuenta con una plantilla de 550 empleados. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció en días pasados la situación crítica de Correos en la provincia de Cádiz, con un alto número de notificaciones pendientes de entrega y una plantilla insuficiente para hacer frente a un inmenso volumen de trabajo. "El colapso que padece la empresa pública postal es producto de una falta de personal crónica. Las plantillas están bajo mínimo", indica Maria José Mendo, responsable de Correos de CSIF en Cádiz.

Mendo pone como ejemplo a Algeeiras, un municipio que requiere de 47 trabajadores y en agosto ha llegado a tener apenas ocho empleados. A su juicio, en los casos de Guadiaro y Conil, zonas donde en verano se triplican los habitantes, han estado con el 40% del personal disponible "y unas instalaciones donde no caben los envíos de paquetería".

CC OO advierte de que los trabajadores están cansados física y mentalmente

La entidad lanza un servicio que facilita las operaciones financieras

"Como entidad pública, Correos tiene la responsabilidad de asignar eficientemente los recursos necesarios, ya scan humanos, logísticos o tecnológicos, para cumplir con los requisitos de calidad comprometidos por la compañía", alega un portavoz de Correos en Andalucía.

La empresa defiende su apuesta por el medio rural en Andalucia. Y para ello ha lanzado el servicio de Correos Cash, que facilita las gestiones financieras básicas de ingreso y retirada de efectivo a los habitantes de las zonas rurales. Los elientes de las distintas entidades bancarias pueden realizar retiradas e ingresos de efectivo en los puntos de atención a la ciudadanía de la compañía logística, entre los que se incluyen 44 oficinas y 99 carteros y carteras rurales en la provincia de Jaén, quienes pueden entregar dinero en cualquier domicilio. "Este servicio resulta especialmente útil y eficaz a personas de entornos rurales, con difícil acceso a una sucursal bancaria", apuntan desde

# La alcaldesa de Alcalá de Henares, investigada por la filtración de una denuncia policial

PATRICIA PEIRÓ Madrid

Una jueza investiga a la alcaldesa de Alcalá de Henares. Judith Piquet (PP), por la filtración de un documento policial que se utilizo para relacionar agresiones sexuales en el municipio con la llegada de migrantes a un centro de acogida en enero. La regidora tendrá que declarar en noviembre junto a su jefe de prensa para responder sobre cómo llegó un documento interno de la policia local hasta el secretario general del PP de Madrid y diputado autonómico Alfonso Serrano, que tuiteó una foto del mismo el 18 de enero. En la imagen se ve un parte de incidencia de una supuesta agresión fechada en diciembre de 2023 en el que se describe al autor como un hombre negro y joven.

Los hechos investigados se remontan al 17 de enero, cuando el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se celebró, de forma excepcional, en Alcalá de Henares. Pocos meses antes, el Ejecutivo central había empezado a ubicar a 1.200 migrantes procedentes de Canarias en un cuartel del município madrileño. El Ejecutivo autonómico resaltó que celebraban el Consejo de Gobierno en una ciudad en la que se habían producido "graves altercados entre un grupo de extranjeros procedentes del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación".

El Gobierno central desmintió que hubiese ninguna investigación que relacionara a los extranjeros alojados en el cuartel de Alcalá con supuestos asaltos sexuales. Serrano publicó entonces la imagen de la denuncia en X. En este documento se describra un aviso anonimo sobre la atención a una mujer que denunciaba haber sido atacada.



Entrada a la sede europea de Apple en Cork (Irlanda). NIALL CARSON (GETTY)

# Bruselas asesta un golpe de 16.000 millones a las tecnológicas

El Tribunal de Justicia de la UE respalda a la Comisión en su pulso con Apple por los impuestos en Irlanda y confirma la multa a Google por competencia desleal

MANUEL V. GÓMEZ NURIA MORCILLO Bruselas / Madrid

Bruselas atestó el lunes un golpe a dos de las principales tecnológicas mundiales. Por un lado, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dio la razón a la Comisión Europea y obliga, definitivamente, a Apple a devolver al fisco irlandés los 13.000 millones en impuestos, más unos 1.000 millones en intereses, cantidad esta última que de-

terminará Dublín. Por el otro, la justicia europea confirmó la histórica multa de 2.424 millones de euros que la Comisión Europea impuso a la tecnológica en 2017 por favorecer en su motor de búsqueda su servicio de comparación de productos, Google Shopping, frente a los de la competencia.

Con el fallo a favor de sus intereses en el caso que seguía contra Apple, Margrethe Vestager, quien ha sido máxima responsable de Competencia en la UE desde 2014

y cuyo mandato acaba en pocos meses, se anota una gran victoria en la pelea de que su departamento ha mantenido contra los pactos tributarios entre Estados miembros (principalmente Paises Bajos, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda) en los que las multinacionales pagan pocos impuestos a cambio de instalar sus sedes principales o curopeas en su territorio.

El resultado de esta guerra, cuyos expedientes se abrieron con el exministro socialista Joaquin Almunia al frente de la poderosa cartera de Competencia, ha sido desigual. Las decisiones que adoptó Vestager en 2015 y 2016 han corrido suerte dispar en los tribunales: perdió en el caso de Países Bajos y Starbucks en el que reclamaba el pago 20 millones y en el de Luxemburgo y Fiat o Amazon, que ascendían a 30 millones y 250 millones, respectivamente.

En cambio, venció en el de Bélgica, que permitió beneficiarse a

55 multinacionales (BP y Anbev, entre ellas), por el que exigia 550 millones. Pero ayer, la danesa estaba exultante: "Es una gran victoría para los ciudadanos europeos y la justicia fiscal".

"Este caso nunca ha tratado sobre cuántos impuestos pagamos", afirmaron ayer fuentes de Apple, "sino sobre a qué gobierno debemos pagarlos. Siempre pagamos todos los impuestos que debemos alli donde operamos y nunca ha habido un trato especial". Y prosigue. "La Comisión Europea está intentando cambiar retroactivamente las normas e ignorar que, como exige la legislación fiscal internacional, nuestros ingresos ya estaban sujetos a impuestos en Estados Unidos".

Ayer, en una comparecencia ante la prensa con aroma de despedida y legado. Vestager recordó varias de esas batallas. Sin negar que en algunas el final no fue el esperado, sí que presumió de que gracias a ellas, en su opinión, hay un antes y un después.

# Competencia, mercado único y competitividad

### **Análisis**

JOAQUÍN ALMUNIA

l'Iribunal de Justicia de la UE publicó ayer dos sentencias muy relevantes, confirmando las decisiones adoptadas años antes por la Comisión en los casos Google Shopping y Apple/ Ireland. Los criterios del tribunal adquieren firmeza en ambos casos. Así, la política europea de competencia recibe un respaldo

muy importante justo cuando algunas voces tratan de debilitarla. La sentencia relativa a prácticas anticompetitivas de Alphabet/ Google, confirma la decisión del tribunal de primera instancia en 2017, que determinó contrario al artículo 102 del Tratado el trato discriminatorio que la plataforma imponía a sus competidores en beneficio de sus propios servicios. La multa impuesta por la Comisión, más de 2.400 millones de euros, queda definitivamente confirmada. Además, estas prácticas abusivas no solo quedan definitivamente condenadas por la

jurisprudencia, sino que han stdo prohibidas por la nueva Ley de Mercados Digitales, afectando a todas las grandes plataformas digitales (gatekeepers, según la terminología de la ley) La sentencia relativa a Apple se refiere a otra de las áreas de la política de competencia europea: el control de las ayudas de estado con las que las autoridades nacionales pretenden beneficiar a algunas empresas distorsionando el funcionamiento del mercado único. Gracias a sus decisiones, Irlanda atrajo a Apple, y los demás países de la UE fueron

privados de ingresar en sus haciendas respectivas los impuestos correspondientes a los beneficios obtenidos por Apple en su territorio. Los beneficios concedidos indebidamente por Irlanda ascendieron a más de 13.000 millones de euros, más los intereses devengados durante el período que media entre la decisión europeo y la sentencia del tribunal. La jurisprudencia siempre ha sostenido que el tratamiento fiscal de carácter "selectivo" en beneficio de una empresa es contrario a las reglas comunitarias, aunque en ocasiones no ha dado la razón a

la Comisión por razones diversas. Siendo el caso Apple, con diferencia, el de mayor volumen de ayudas, la sentencia supone un gran espaldarazo a la política seguida desde hace más de una década.

Además, el tribunal de primera instancia habia anulado la decisión de la Comisión en 2021, a mi juicio con argumentos poco comprensibles. Ahora, el Tribunal de Justicia vuelve a poner las cosas en su sitio. El momento en que se han adoptado estas dos sentencias es muy importante. En las próximas semanas será designada la nueva Comisión. Sus miembros van a enfrentar desafios de enorme envergadura, y van a poder inspirarse con dos informes muy importantes, redactados por

Sin embargo, lamentó que queda mucho por hacer en este campo: "Según los datos de la Comisión sobre impuestos, unos pocos Estados miembros (Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica) parecen centrales en el traslado de beneficios [elemento que ayuda en las planificaciones fiscales agresivas de las multinacionales para pagar menos impuestos]".

El fallo da por buena la decisión de la Comisión, que en 2016 concluyó que los dos acuerdos fiscales que la tecnologica celebró con Irlanda, su sede europea está en Cork, en 1991 y 2007 no se ajustahan a derecho por ser "una ayuda de Estado ilegal incompatible con el mercado interior". Dublin concedió a Apple la posibilidad de excluir de pagar impuestos a dos filiales de Apple, con sede fiscal en EE UU, por la gestión de la propiedad intelectual de varios productos de la firma y eso rompia las normas del mercado único, por lo que exigió a Irlanda que recuperara 13.000 millones de euros, más los intereses correspondientes.

Google sufrió la otra victoria comunitaria. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó el recurso de casación que el gigante estadounidense presentó contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que, en noviembre de 2021, avaló la tercera sanción más alta impuesta por Bruselas, al considerar que la compañía abusó de su posición dominante en el mercado de los servicios de búsqueda.

La Gran Sala ha seguido, como suele ser habitual, el criterio del abogado general, Juliane Kokott, que, en su informe de conclusiones emitido en enero, propuso al tribunal inclinar la balanza a favor del Ejecutivo comunitario y rechazar la tesis planteadas por Google y su matriz, Alphabet. Según afirmó Kokott, el "autofavoritismo" de la tecnológica perjudicó directamente a la competencia.

La Comisión concluyó hace siete años que la actuación de Google provocó que las visitas de otros comparadores de productos de la competencia cayeran en más de un 90%, de acuerdo a los datos recopilados por el departamento de Competencia. Al dar-

Enrico Letta y Mario Draghi. El primero les aporta un gran número de propuestas para reforzar el mercado único y completar las áreas en las que ese proyecto aún está incompleto: sector bancario, mercados de capitales, energía, telecomunicaciones, digitalización. El informe Draghi, conocido esta misma semana, contiene ideas muy ambiciosas para aumentar de manera significativa los recursos publicos y los incentivos para obtener recursos privados orientados a inversiones que mejoren nuestra competitividad, recuperando así el terreno perdido en relación con Estados Unidos y China. La política de competencia europea, con todos sus instrumentos, ha sido siempre un instrumento preferencia a los resultados de su propio servicio, el resto de ofertas quedaron relegadas hasta la cuarta pantalla o más allá en forma de un enlace azul. Como consecuencia, sancionó con 2.424 millones a Google por vulnerar la competencia en 13 países del Espacio Económico Europeo (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Paises Bajos, Austria, Polonia, Suecia, Reino Unido y Noruega).

El TJUE pone ahora fin a este largo litigio y avala el criterio de Brusclas, y el del Tribunal General de la Unión falló en primera instancia a su favor. En su sentencia, aclara que las normas comunita-

"Es una gran victoria para los ciudadanos europeos y la justicia fiscal", dice Verstager

Apple cree que la UE intenta "cambiar retroactivamente las normas"

rias no prohíben la existencia en sí misma de una posteión dominante, sino únicamente su explotación abusiva.

La multa ratificada ayer es la tercera mayor por incumplir las normas del mercado en Europa. La sanción récord impuesta hasta la fecha por la Comision también recayó en la firma del famoso buscador en 2018 por el importe de 4.343 millones e igualmente fue por vuinerar la competencia, al obligar que Android, su sistema operativo para dispositivos móviles, llevara adherido el buscador Chrome y la herramienta Google Search. Esta decisión ya recibió el respaldo del Tribunal General de la Unión Europea en septiembre de 2022, aunque rebajó la cuantía hasta 4.125 millones, si blen aun se está a la espera de una sentencia definitiva. El segundo lugar corresponde al cartel de camiones. En 2016, la Comisión castigó con más de 3.600 millones a varios fabricantes por pactar el incremento de los precios de venta.

eficaz para incentivar inversiones y elevar la productividad. Sería una enorme paradoja que la utilización o interpretación sesgada de algunas de las ideas incluidas en esos informes, o las propuestas que lancen las nuevas autoridades, resulten contradictorias con los objetivos de una política europea que además de su relevancia objetiva acaba de recibir un gran respaldo en el tribunal europeo, debilitando su eficacia y el enorme potencial de un mercado único que necesita ser desarrollado hasta los límites aún no alcanzados.

Joaquín Almunta fue comisario europeo encargado de la política de competencia entre lebrero de 2010 y octubre de 2014



El barco Eternity de SAIC en mayo en el puerto de Yantai en China. GETTY

# Enivision invertirá 900 millones en una nueva planta en España

El fabricante de baterías construirá una factoría de electrolizadores en la que calcula que se crearán 1.000 empleos

CARLOS E. CUÈ MANU GRANDA Shanghál / Madrid

El Gobierno no ha tenido que esperar mucho para ver los primeros frutos del viaje del presidente Pedro Sánchez a China. El fabricante de baterias chino Envision se ha comprometido a invertir más de 1.000 millones de dolares (más de 900 millones de euros al cambio actual) en España para levantar una fábrica de electrolizadores, imprescindibles para la producción de hidrógeno verde renovable, con una capacidad de 5 GW. La compañía hizo el anuncio durante la visita que Sánchez giró ayer a las instalaciones de Envision en Shanghái, donde el fabricante explicó que la construcción de la factoria comenzaría antes de junio de 2026 y que estima crear unos 1.000 empleos directos e indirectos.

Este anuncio se suma a la inversión de más de 2,500 millones que Envision ya se había comprometido a desembolsar para levantar una fábrica de baterias para vehículos eléctricos en Navalmoral de la Mata (Cáceres). que contará con una capacidad estimada de producción de unos 30 GWh. Esto la deja por debajo da cargada, ya que previo al en-

de los 40 GWh de los que dispondrá la fábrica de baterias que el grupo Volkswagen está construyendo en Sagunto (Valencia), para la que la empresa alemana está destinando unos 3.000 millones de inversión. Envision no ha confirmado la localización de la futura planta de electrolizadores y se ha limitado a señalar que está trabajando con el Ejecutivo para encontrar la ubicación idónea para la instalación que, según palabras de la compañía, convertirán al país "en el epicentro de la energia verde en Europa".

Sánchez, que está teniendo muy buenas sensaciones en este viaje, el segundo que realiza a China en poco más de un año, se ha encontrado con un enorme entusiasmo con España y con sus proyectos en su visita a Envision. En la compañía han llegado a decir públicamente que si Manchester tuvo una posición privilegiada en la revolución industrial porque estaba cerca del carbón necesario para alimentar las fábricas, España tiene la posición estratégica ideal para ser el centro de la nueva revolución de las energías sostembles, "el nucvo petróleo", porque tiene todo el viento y el sol necesarlos y unas infraestructuras perfectas para desarrollarlas. "Tenemos un gran potencial en las energias renovables, tenemos un tejido industrial diversificado y una mano de obra altamente cualificada", remató Sánchez.

Sánchez tuvo ayer una agen-

cuentro con Envision, se reunió con otros representantes del automóvil chino como SAIC Motor, productor de la marca de coches MG, la firma china que más éxito y penetración ha tenido en España hasta el momento. El presidente, que se vio con el presidente de SAIC, Wang Xiaoqiu, busca convencer a la automovilística de que instale en España su primera fabrica de coches curopea. Según fuentes del sector consultadas por este periódico, la compañía contempla varias posibilidades para fabricar en el país, ya sea alquilando espacio a otros fabrieantes o bien construyendo una planta nueva desde cero.

A SAIC Motor le interesa especialmente producir en Europa no solo por el volumen de ventas que maneja en el Viejo Continente, superior al de otros fabricantes chinos, sino también para esquivar los aranceles de la Unión Europea a los vehículos eléctricos provenientes de China. SAIC es la más afectada por estos gravámenes, con una tasa del 36,3% que se suma al 10% previo ya existente, frente al 17%, por ejemplo, que debe abonar BYD.

En caso de llegar a España, SAIC seria el segundo fabricante automovilistico chino en instalarse en el país, después de que Chery se asentase en las instalaciones de la antigua Nissan en Barcelona. Chery trabaja para empezar su producción española en las próximas semanas, donde se estrenará haciendo sus Omoda 5 y los Ebro \$700 y \$800.

# Soledad Núñez, subgobernadora del Banco de España

El Gobierno elige como número dos de Escrivá. y sin contar con el PP, a un perfil técnico con una larga experiencia en el supervisor

# ANTONIO MAQUEDA

El Gobierno nombró ayer a Soledad Núñez como subgobernadora del Banco de España sin el concurso del Partido Popular. Es una persona con una larga trayectoria en la casa, funcionaria de la institución, y que ya estuvo a punto de entrar en la cúpula del organismo en otras dos ocasiones: en 2006, el vicepresidente económico Pedro Solbes anunció a Miguel Ángel Fernández Ordóñez como gobernador cuando en La Moncloa ya se preveia el nombre de Núñez para el cargo. Mediante los hechos consumados, Solbes logró imponer su persona de confianza sobre la candidatura de Núñez, que respaldaba Miguel Sebastián, jefe de la influyente oficina económica del presidente Zapatero.

En 2012, el ministro del PP Luis de Guindos llegó a pactar con Alfredo Pérez Rubalcaba que Soledad Núñez sería la subgobernadora designada por el PSOE para acompañar a Luis Linde. Pero al conocerse su nombre, varios economistas del entorno del partido socialista se movilizaron y postularon a Fernando Restoy, quien finalmente fue el subgobernador. Soledad Núñez entra en la cúpula de la institución a los 67 años para un mandato de seis.

Núñez, nacida en Badajoz, es doctora en economía por la Uni-

versidad de Minnesota. Aunque



Soledad Núñez, en una imagen del Banco de España.

su perfil es más de mercados y macroeconomia, fue directora del Tesoro en el Gobierno de Zapatero y tiene experiencia sobre el sector bancario porque en aquella época participó en todos los cambios que se abordaron en la regulación financiera tras la crisis de 2008. Fue consejera del malogrado Banco Madrid. Y en la actualidad lo es del Banco de España, nombrada a propuesta de Nadia Calviño, y pertenece a su comisión cjecutiva. Así que está ya al tanto del dia a dia del banco. No obstante, el nuevo gobernador, José Luis Escrivá, podría decidir que ella no acudiese a las reuniones del Mecanismo Unico de Supervisión, el organismo encargado de tutelar los grandes bancos de la zona euro, como si hacia su predecesora en el puesto, Margarita Delgado. Algunas fuentes ya apuntan que podría decantarse por alguien con una trayectoria más vinculada a la supervisión bancaria.

Núñez acumula una larga carrera dentro del banco en puestos técnicos. En el Banco de España se le considera una persona con mano izquierda en la gestión y que conoce la estructura tras su paso por tres áreas distintas del organismo: operaciones, estabilidad financiera y servicio de estudios.

El Partido Popular ha rechazado participar en este nombramiento porque creen que Nuñez está muy identificada con el partido socialista y que sería "blanquear" la designación de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Este era titular de la cartera de Transformación Digital y Administración Pública y ha dado el salto desde el Gobierno a la institución, un hecho que los populares ven inaceptable porque pone en tela de juicio la independencia del organismo supervisor. Aunque el Gobierno les ofreció la posibilidad de nombrar a una subgobernadora, fuentes populares han asegurado que no iban a participar en este "intercambio de cromos", De esta forma, se ha roto el pacto no escrito por el cual el Gobierno elegía al gobernador y el partido de la oposición, al subgobernador. Ya se quebró de forma similar con Fernández Ordóñez, y ello provocó que la institución formara parte de la refriega politica en pleno hundimiento del sistema financiero y que no encontrara respaidos en el PP.

### Cuota catalana

El Consejo de Ministros también aprobó el nombramiento de un nuevo consejero del Banco de España, Jordi Pons i Novell, un hombre de ERC, catedrático de la Universidad de Barcelona y autor de El expolto fiscal: una asfixia premeditada. Su designación obedece a la cuota catalana que tradicionalmente copaban economistas de la órbita de CiU. Sustituye a la doctora por Harvard y profesora del IESE Nuria Mas. También

La economista ya estuvo a punto de acceder a la cúpula en otras dos ocasiones

En el organismo se la considera un persona con mano izquierda en la gestión

nombró a la nueva consejera que reemplazará a Soledad Núñez en el consejo. Se trata de Lucia Rodriguez, economista del Estado, que trabajaba en la Autoridad Fiscal en previsiones económicas y que ha sido elegida por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Según fuentes próximas al Banco de España, Escrivá ha iniciado una reorganización del organismo en la que ha creado una nueva dirección general que se encargará de sus actividades, las relaciones con otros organismos, las relaciones institucionales y la comunicación, encabezada por Paloma Marin. Y su adjunta será quien hasta ahora era directora de comunicación de Escrivá en el ministerio de Transformación Digital. Inés Calderón.

# El Banco Central Europeo afronta un cambio de guardia en plena desescalada de tipos

ÁLVARO SÁNCHEZ Madrid

"Pendiente de nombramiento". La página web del Banco Central Europeo todavía no recoge la llegada de José Luis Escrivá al puesto de gobernador del Banco de España. El Consejo de Gobierno, formado por un comité ejecutivo de seis miembros con un mandato de ocho años no renovables, y por los banqueros centrales de los 20 países del euro -- que pasan un minimo de cinco años en el puesto, del que solo pueden ser despojados en caso de incapacidad o falta grave- es un organismo vivo

donde los nombres van cambiando, y con ellos se alteran los equilibrios de poder entre halcones, partidarios de una política monetaria más restrictiva para contener la inflación, y palomas, más abiertos a bajar los tipos de interés en pos del crecimiento.

No todo se reduce, sin embargo, a blanco o negro. Según Bloomberg, la cúpula del BCE cuenta con dos miembros "muy palomas", cinco palomas a secas ahí incluye todavía al exgobernador español, Pablo Hernández de Cos-, y dos ligeramente palomas. La geografía no sorprende. En este segmento proliferan los

países del Sur, con representantes de España —dos, pues también entra en esa categoría el vicepresidente, Luis de Guindos—, Italia, Chipre, Malta, Portugal y Grecia. Enfrente, el portal detecta a cuatro banqueros centrales levemente halcones —entre ellos la presidenta, Christine Lagarde—, diez halcones a secas y tres muy halcones (Austria, Alemania y Bélgica). Eso deja un marcador de 17 a 9 a favor de la línea dura, aunque en algunos casos las fronteras no estan claras. La propia Lagarde trató de evitar ser encasillada tras su primer Consejo de Gobierno, allá por 2019. "No soy ni una *paloma* ni

un halcón. Seré un búho, son animales sabios", dijo.

La llegada de Escrivá, considerado paloma, no cambiará el peso de este bando, pero si lo retocarán otros movimientos. El más claro es la salida del austriaco Robert Holzmann, uno de los más férreos guardianes de la ortodoxia financiera, que será sustituido dentro de un año por Martin Kocher, actual ministro de Economía y Trabajo, un perfil más moderado. A sus 75 años, Holzmann, designado por el ultraderechista Partido de la Libertad (FPÖ), es el segundo miembro más veterano del Consejo de Gobierno. Fue el único que se opuso a la decisión del BCE de bajar tipos en junio.

Además de a Hernández de Cos, este año también le caducaba el mandato al croata Boris Vujeic, pero seguirá un tercero, y al letón Martins Kazaes, a quien le termina en diciembre. Ambos son considerados halcones, especialmente el báltico. A comienzos de agosto dejó su puesto temporalmente el de Malta, Edward Scicluna, tras ser acusado de fraude y apropiación indebida. Hasta que los tribunales resuelvan el caso, ocupa el cargo Alexander Demarco, su número dos, pero no se espera que eso suponga giro alguno en su posición de paloma. Según Econostream, en 2025 puede haber cambios en los bancos centrales de Eslovaquia, Esloventa, Países Bajos, Finlandia y Portugal, con cuatro de esos países de sesgo halcón y uno paloma.



Mario Draghi, el lunes en Bruselas, bursun AyDEMR (GETTY)

# Draghi pide un gran supervisor europeo del mercado de capitales

Propone que la ESMA tenga competencias sobre los miembros del Euro Stoxx 50 o el Ibex

### LAURA SALCES Madrid

El debate sobre la unión del mercado de capitales avanza en el seno de la Unión Europea. El informe sobre el mercado único presentado el lunes por Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo (BCE), urge a dar superpoderes a la ESMA, el supervisor del mercado de valores europeo, a imagen y semejanza de la SEC estadounidense (Securities and Exchange Commission) sobre las grandes empresas cotizadas europeas, que dejarían de estar bajo control de los vigilantes nacionales.

Entre las propuestas dadas a conocer para mejorar la competitividad de la economía europea y recuperar parte del terreno perdido ante Estados Unidos y China, Draght pone sobre la mesa la necesidad de movilizar hasta 800.000 millones de euros al año y la emisión de deuda común. Pero además ve fundamental transformar la ESMA para que pase de coordinar a los distintos supervisores de los mercados europeos, entre los que está la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a convertirse en un regulador común para todas las Bolsas de la UE. De ahí que el documento, realizado por encargo de la Comisión Europea, instea dar al supervisor del mercado la competencia exclusiva de vigilancia de los grandes emisores europeos, con filiales en varios Estados

miembros y unos ingresos o activos que se sitúen por encima de un determinado nivel. Para identificar a estas empresas aboga por usar como criterio a los miembros de los grandes índices europeos como el Euro Stoxx 50, el Cac 40 francés, el Dax alemán, el FTSF Mib italiano o el Ibex 35 español, o a selectivos más amplios como el Stoxx Europe 600, con las 600 empresas europeas más valiosas.

De prosperar la propuesta, la ESMA pasaria a supervisar a las grandes firmas europeas como ASML, LVMH, Total Energies o SAP, junto a empresas españolas, entre las que estarian Iberdrola, Banco Santander, BBVA o Inditex. Una transformación de los poderes orientada a dotarle de la misma capacidad que el Mecanismo Unico de Supervisión (MUS) del BCE, que se encarga de supervisar a los 113 bancos más importantes de la Unión Europea, entre los que hay diez entidades españolas: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, KutxaBank, Abanca y Cajamar. La vigilancia del resto de entidades recae en los supervisores nactonales, el Banco de España, en

Draghi insta además a que esta ESMA reforzada pase también a controlar los principales mer-

La entidad debería supervisar Euronext y las cámaras de contrapartida

Quiere darle poderes similares a los del Mecanismo Unico de Supervisión del BCE

cados regulados que cuenten con plataformas de negociación en distintos países y las cámaras en contrapartida, como la española BME Clearing. Entre los operadores de las principales Bolsas, la iniciativa afectaria a Euronext, que tiene su actividad en Amsterdam, Paris, Bruselas, Dublin, Lisboa, Milán y Oslo, y podría afectar también a Six, el operador de la Bolsa suiza y de la española BME. En el caso de los operadores del mercado, propone, la supervisión estaria a cargo de la ESMA mientras que las visitas de inspección podrían ser realizadas por equipos de supervisión conjuntos con las autoridades nacionales, como la CNMV española, el Bafin alemán o el Consob italiano.

Ahora bien, la propuesta de Draghi reconoce que la medida contará con una "fuerte resistencia", no solo por la pérdida de peso de cada Estado miembro sino también por parte de las plataformas de negociación y los distintos participantes del mercado. que obtienen rendimientos de la fragmentación del mercado. De ahi que abogue por dejar la supervisión de las firmas locales a los reguladores locales, empezar por los emisores y estructuras del mercado y después pasar a la industria de los fondos de inversión y crear equipos conjuntos de trabajo para garantizar el flujo de información constante entre la ESMA y los supervisores locales.

Para culminar esta iniciativa, Draghi ve preciso modificar los procesos de gobernanza y toma de decisiones del supervisor del mercado europeo a imagen de los de la SEC estadounidense, para desvincularlos a posibles intereses nacionales, dado que en sus órganos de gobierno están todos los supervisores nacionales.

# Los sectores con peores condiciones son los que registran menos huelgas

La mayor tasa de paros se da en actividades vinculadas a lo público y a la industria

### EMILIO SANCHEZ HIDALGO Madrid

La huelga es el instrumento definitivo de los empleados para arrancar mejores condictones laborales a los empresarios. La lógica básica podría conducir a pensar que debería haber más huelgas en los sectores en los que se acumulan más argumentos para protestar, aquellos en los que peores son los salarios, más largas son las jornadas de trabajo y más alta es la parcialidad. Las estadisticas oficiales muestran, sin embargo, que las actividades con menos huel-

tor pararon en algún momento del año. También es altisima (en comparación con el resto de sectores) la porción de huelguistas en la administración pública, con un 3.51%. Estos dos sectores dependen casi del todo de lo público, donde las condiciones laborales son mejores que las del promedio de la economia. Frente a los 2.128 euros que cobraron de media los españoles en 2022 y jornadas pactadas de 38,2 horas semanales, en la administración pública se ganan 2.743 euros y se trabajan 35,9 horas. En educación se ganan 2.515 euros y la jornada pactada media es de 32.6 horas a la semana.

En tercer lugar en proporción de huelguistas se encuentran las actividades sanitarias y de servicios sociales (3,05%), también con mejores condiciones laborales que el promedio y estrechamente ligadas a lo pú-



Manifestación del pasado Primero de Mayo en Madrid. A GARCIA

las peores condiciones laborales, como la hostelería, el empleo doméstico o la agricultura. A la vez, los sectores en los que más se protesta son la administración pública, la educación, la sanidad o la industria, actividades con mejores condiciones laborales que el promedio.

La principal fuente de análisis para entender el panorama de los parones laborales en España es la estadística del Ministerio de Trabajo. A lo largo de 2023, según este registro, 278.183 trabajadores participaron en huelgas en España. Es decir, un 1.41% de los 19,7 millones de afiliados que la Seguridad Social tenía contabilizados en diciembre del año pasado. La desagregacion por sectores muestra grandes diferencias en función de la actividad. La clave en el desfase, indican los expertos, es la capacidad de los trabajadores para organizarse y la fuerza que atesoren respecto a la propiedad. La mayor proporción de huelguistas se da en educación: el 4,99% de los empleados del sec-

gas son justo las que concentran blico. Esta etiqueta agrupa dos realidades, la de los sanitarios de centros de salud y hospitales y la de los empleados en residencias de mayores. La mayoría de la conflictividad se encuentra en los primeros, con un 4,1% de huelguistas, frente al 1,4% de los segundos. Y en los primeros hay más centros de trabajo publicos que en los segundos.

Fernando Luján, vicesecretario general de Politica Sindical de UGT, cree que la huelga es "una manifestación de la libertad síndical, una muestra de que los sindicatos están organizados en el sector". Por ello, cree que en los que las centrales son más fuertes, donde una mayor porción de trabajadores está afiliada, es más probable que haya huelgas. Coincide Raúl Olmos, adjunto a la Secretaria de Acción Sindical de CC OO: "Donde los trabajadores están más organizados, es más probable que den el paso. Habitualmente hay mayor seguimiento en sectores conbuena calidad de empleo que en los que es mala. A mayor estabilidad, más capacidad".



Operarios en una promoción de viviendas en obras en Madrid, en marzo, SAMUEL SÁNCHEZ

# Castlelake pone a la venta Aedas Homes, de la que posee el 70%

El fondo sondea el mercado aprovechando que la inmobiliaria cotiza en máximos de dos años y medio

### JUAN CRUZ PFÑA Madrid

Castlelake prepara su salida de Aedas Homes. El fondo estadounidense ya trabaja con asesores financieros para buscar potenciales interesados en el 70% que posee en la promotora inmobiliaria, según señalan diversas fuentes consultadas. Fuentes oficiales de Aedas declinaron hacer comentarios.

Las acciones de la empresa valen casi 25 euros en la actualidad, lo que significa que la compañía está valorada en más de L000 miliones de euros. En el último año, los títulos de la promotora han subido más del 50% y cotizan ya casi al doble que en marzo de 2023, cuando tocaron el mínimo histórico por debajo de los 12,5 euros. La firma no cotizaba al nivel actual desde marzo de 2022. Esto significa que el paquete de Castlelake estaría valorado en Bolsa en este momento en más de 700 millones.

En este contexto, las fuentes consultadas explican que el objetivo del accionista norteamericano es cerrar un ciclo inversor dentro de la compañía después de más de 10 años, periodo que supera los estándares habítuales en el ámbito del capital riesgo. No obstante, el proceso aún se encuentra en un estado preliminar y no se descarta ninguna opción.

Castlelake gestiona aproximadamente 20.000 millones de euros a nivel mundial. El fondo de Minneapolis (Minnesota) aterrizó en España en 2013 bajo la marca TPG Credit, cuando el mercado inmobiliario nacional había sufrido un fuerte desplome tras la crisis financiera que desató Lehman Brothers a nivel mundial. La apuesta le llevó a que cuatro años después, en octubre de 2017, sacó a cotizar su bolsa de suelos bajo el paraguas de Aedas Homes.

Las valoraciones del mercado en el momento del debut bursátil hace siete años nada tienen que ver con las de la actualidad. La firma encabezada por David Martínez salió a bolsa por 31,65 euros por acción. Mantuvo ese nivel hasta junio de 2018, cuando entró en una espiral bajista que no cesó hasta mediados de 2020, en plena pandemia. Este inversor ha corrido una suerte parecida que la de sus pares, que han evolucionado también a la baja. Las valoraciones de Neinor, Immobiliaria Colonial, Merlin Properties o Metrovacesa tampoco han recuperado el nivel previo a 2018.

Castlelake ya lleva casi siete años como máximo accionista de

La compañía está valorada actualmente en más de 1.000 millones

Fuentes consultadas dicen que el inversor quiere cerrar un ciclo que supera los 10 años

este proyecto. Si finalmente los bancos de inversión encuentran un interesado, en el mercado señalan que probablemente deberá lanzar una opa (operación pública de adquisición, por sus siglas) por el 100% de Aedas. Esto se debe a que la adquisición supondría la toma de control de más del 30% del capital social de la empresa, limite máximo que marca la ley por encima del cual se debe realizar una oferta para todos los accionistas. En cualquier caso, aún está por decidir cómo se estructura la desinversión, en función de la respuesta del mercado.

De hecho, una de las opciones que sonaron con más fuerza en el mercado en 2023 fue la de excluir de Bolsa la compañía por la baja valoración que estaba ofreciendo la firma estando cotizada. Diferentes casas de analisis subrayaban el pasado otoño que no tenía sentido mantener al sector inmobiliario cotizando en Bolsa dado que el valor reflejado estaba en clara discrepancia con el NAV (valor liquidativo neto, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la propia expectativa del mercado de que habría un proceso de liquidación ordenada de los grandes fondos propietarios de las inmobiliarias sumado al aumento de los dividendos que se están dando, ha llevado a que aumenten sus valoraciones hasta casi un 100% en el caso de Aedas en año y medio. La firma encabezada por David Martínez anunció en marzo un dividendo a cuenta récord de 97 millones, de los que east 70 iban a manos de Castlelake. Desde 2021, ha retribuido a sus accionistas con más de 430 millones, segun la empresa.

# Grifols amplía su demanda contra Gotham apoyándose en la CNMV

MIGUEL JIMÉNEZ Washington

Grifols vuelve a la carga contra Gotham City Research, La farmacéutica española ha actualizado la demanda que presentó ante un juzgado de Nueva York en enero en respuesta a su ataque bajista. El nuevo texto reproduce fragmentos enteros de la demanda inicial, pero también incluye bastantes novedades. La empresa se apoya en el informe que publicó la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pese a que daba una de cal y otra de arena, para asegurar que sus cuentas no contenian "errores significativos". Además, concreta las afirmaciones de Gotham que considera difamatorias, actualiza algunas novedades y desvela que un banco que trabajaba habitualmente con una participada le ha dado la espaida por riesgo reputacional.

"Desde que Grifols presentó esta demanda, los hechos han puesto de manifiesto el contraste entre el compromiso de Grifols con la transparencia y la falta de franqueza de los demandados", dice la compañía en el nuevo texto. Resalta que cerró en junio la operación de Shanghai RAAS que había prometido al mercado para reducir deuda y que ha cooperado con los reguladores. Aparecen nuevos párrafos que citan el informe de la CNMV a lo largo de todo el texto. Aunque en algunos se admiten los reproches que hizo el supervisor a que la transparencia era mejorable, se pone el acento en los puntos que refutaban las tesis de Gotham. Asi, la CNMV aparece citada 45 veces, frente a las 19 de la demanda de enero.

### Las Boisas

| IBEX 35           | EURO<br>STOXX 50 | FTSE 100 | DAX       | DOW       | NIKKEI    |  |
|-------------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| -0,61%            | -0,66%           | -0,78%   | -0,96%    | -0,23%    | -0,16%    |  |
| 11 203,50<br>Mode | 4.747.20         | 8.205.98 | 18 265,92 | 40.736.96 | 36 159,16 |  |
| •10.90%           | +4,99%           | +8,11%   | +9,04%    | +8,09%    | -8.05%    |  |

### Bolsa española / IBEX 35

| † IIM D         | ESTREASTES | VAX: ACROS (043-164) |       | AVER   |        | Mestación ano s |        |
|-----------------|------------|----------------------|-------|--------|--------|-----------------|--------|
|                 |            | ENME                 | 3.    | 00633  | 400    | ANTERIOR        | ACTUAL |
| ACCIONA         | 125,6      | -2                   | -1,57 | 128,9  | 125,1  | -1 38           | -4,38  |
| ACCIONA ENERGÍA | 21,62      | -0.26                | -1,18 | 22,38  | 21,66  | -17.55          | -21,37 |
| ACERINOX        | 8,875      | 0.01                 | 0.11  | 9.015  | 8.91   | -2.49           | -15,64 |
| ACS             | 40,32      | 0 02                 | 0.05  | 40 82  | 40 24  | 22 34           | 0,35   |
| AENA            | 185,1      | 0.1                  | 0.05  | 186,2  | 184,4  | 25.72           | 12,74  |
| AMADEUS         | 82,84      | -0.2                 | -0.32 | 63.12  | 62 22  | 0.22            | -3,3   |
| ARCELORMITTAL   | 19,72      | -0,43                | -2,13 | 20.1   | 19,65  | -17.25          | -21,49 |
| BANCO SABADELL  | 1,806      | -0.018               | -0 99 | 1.85   | 1.8    | 74.3            | 63,68  |
| BANCO SANTANDER | 4,247      | -0,096               | -1,2  | 4.384  | 4,23   | 26 44           | 14,88  |
| BANKINTER       | 7,92       | -0.04                | -0.5  | 8.94   | 7,878  | 35.7            | 37,34  |
| BOVA            | 8,922      | -0 112               | -1 24 | 9,134  | 8,902  | 27.78           | 0,82   |
| CAIXABANK       | 5,386      | -0.04                | -0.74 | 5,478  | 5,364  | 51.54           | 45,68  |
| CELLNEX TELECOM | 35,94      | 0.55                 | 1.55  | 36,07  | 35.33  | 1.11            | -0,76  |
| COLONIAL        | 6,145      | 0.115                | 1,91  | 6 16   | 6 035  | 6.44            | -7,94  |
| ENAGAS          | 14,02      | 0.11                 | 0.78  | 14 24  | 14 02  | -11 69          | -7,44  |
| ENDESA          | 19,68      | J 135                | 0.95  | 19 825 | 19 535 | 1.48            | 5,66   |
| FERROVIAL.      | 37,8       | -0.28                | -0.74 | 38 32  | 37.7   | 27 83           | 15,32  |
| FLUIDRA         | 21,84      | 0,32                 | 1,49  | 22 04  | 21.54  | 7 39            | 14,36  |
| CRIFOLS         | 9,228      | -0 07                | -0 75 | 9,414  | 9.154  | -26 06          | -39,84 |
| IAG             | 2,278      | 0.013                | 0.57  | 2 286  | 2.243  | 24 04           | 27,10  |
| IBERDROLA       | 13,34      | 0.01                 | 0.08  | 13 465 | 13 31  | 23 25           | 12,3   |
| HOITEX          | 46,28      | -0 27                | -0.58 | 47.34  | 46 11  | 30 03           | 18,06  |
| INDRA SISTEMAS  | 16,67      | 0.09                 | 0.54  | 16.74  | 16,51  | 21 47           | 18,43  |
| LOGISTA         | 27,68      | -0.02                | -0 07 | 27.9   | 27.58  | 8.8             | 13,15  |
| MAPERE          | 2,244      | -0.016               | -0.71 | 2.27   | 2,234  | 14.5            | 18,31  |
| MERLIN PROP     | 11,53      | 0.06                 | 0.52  | 11 GG  | 11 45  | 39 37           | 14,02  |
| HATURGY         | 22,94      | 9.08                 | 0.35  | 23 24  | 22 82  | -14.7           | -15,33 |
| PLIG BRANDS     | 20,2       | -06                  | -2 88 | 21.14  | 20.2   | =               |        |
| REDEIA          | 17,57      | 0.12                 | 0 69  | 17 58  | 17.43  | 15 26           | 17,04  |
| REPSOL          | 11,815     | -0.195               | -1 65 | 11 84  | 11.49  | -71 66          | -12,19 |
| ROYI            | 78,45      | -5,8                 | -7.05 | 82.3   | 76.45  | 56 07           | 36,63  |
| SACYR           | 3,102      | -0 104               | +3,24 | 3,15   | 3 095  | 12,1            | 2,50   |
| SQLARIA         | 11,38      | -0.24                | -2 07 | m.78   | 11.38  | 15.28           | -37,56 |
| TELEFONIGA      | 4,178      | -0.027               | -0 F4 | 4.21   | 4 165  | 7 99            | 18,00  |
| UNICAJA BANCO   | 1,147      | 3 017                | 1.46  | 1 17   | 1 142  | 15 13           | 30,79  |

# 

KYLIAN CUENTA
CONTIGO
JUEGA, GANAY CONÓCELO

APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES, MÁS INPORMACIÓN EN SIGNARE.COM

SOCIEDAD EL PAIS, MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Un informe de la OCDE analiza la realidad de las aulas y el reparto porcentual de ratios, tiempo lectivo y condiciones de docentes y estudiantes

# El profesor español: más horas de clase y más alumnos que la media de la UE

IGNACIO ZAFRA Valencia

El profesorado español da más horas de clase que sus colegas de la Unión Europea, sobre todo en primaria, donde los docentes dedican a la enseñanza directa un 20% más de tiempo que el promedio comunitario: 854 horas a lo largo del curso frente a 703. Y tienen un número medio superior de estudiantes en el aula, sobre todo en secundaria, donde se sitúa en 24 en la educación pública y en 26 en la privada, frente a 21 y 20 respectivamente en la UE. El salario, que, según señala un informe de la OCDE, constituye el otro elemento clave para "determinar el atractivo de la profesión" es, en cambio, más alto en España que en el promedio europeo, tanto el que reciben al principio de su carrera docente como el maximo al que pueden llegar. Si bien el plazo necesario para alcanzar este último es mucho más largo; necesitan 39 años, siete más que la media de la UE.

La OCDE, una organización formada mayoritariamente por países ricos, publica anualmente el informe Panorama de la Educactón, ofreciendo una exhaustiva radiografia del estado de la educación en el mundo desarrollado. La edición de 2024, publicada ayer, contiene otros datos llamativos. Uno de ellos es que España sigue siendo uno de los países europeos con mayor po blación de 18 a 24 años que ni estudia ni trabaja (los llamados nints), un 17.8% en el año 2023, solo por detrás de Italia (18,7%) y Grecia (19,4%). El dato empeora ligeramente, seis décimas, respecto al año anterior, y pese a ello resulta una cuarta parte inferior al nivel de 2016. La media en la OCDE es del 13,7%, y en la UE, del 12,9%. Si se baja al detalle, se observa que en España el porcentaje de inactivos se sitúa en el 8,2%, por debajo de la media de la OCDE (8,6%) y cerca del de la UE (7,6%).

España iguala, con un 4,9%, el promedio de porcentaje del PIB destinado a la educación de la OCDE. Y ha superado por cuatro décimas el de la UE. En el año 2005 España dedicaba el 3,9% y en 2015, el 4,4%. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el dato publicado ahora por la OCDE corresponde al año 2021 y está marcado, por tanto, por la coyuntura de la pandemia del coronavirus. Refleja la contracción del PIB generada al inicio de la pandemia (de hecho, con datos de 2020, el



Colegio de primaria Juan Ramón Jiménez, en Sevilla. ALEJANDRO RUESGA

### Educación secundaria

Firmte OCOF

Número de alumnos medio por clase en instituciones publicas y privadas Publicas 4 33 Japon Colombia Chile Brasil Francia Reino Unido España Alemania 21 OCDE Suenia Estados Unidos Grecia Portugal **UE 25** Italia 21 fınlandıa

porcentaje español del PIB que fue a educación alcanzó el 5%) y el esfuerzo presupuestario realizado sobre todo por el Gobierno para compensar los efectos de los confinamientos, así como, por otra parte, para ampliar las plazas en educación Infantil y FP.

Los docentes españoles dan más horas de clase que sus colegas europeos en primaria (un 20% más que la media de la UE) y secundaria (un 4% en la ESO, y un 6% más en bachillerato, con un total de 656 horas, en España, en ambas etapas). Aunque esc es el tiempo de trabajo que más desgasta al profesorado, no es el único que integra su horario laboral. Si se incluye su jornada completa, con el tiempo dedicado a actividades como la preparación de clases, la corrección de trabajos, la coordinación interna, las tutorías y la comunicación con las familias, el horario total de un docente español en el último curso de la ESO y el bachillerato (que son los únicos cursos que concreta el informe) suma 1.406 horas a lo largo del curso, y 1.511 de promedio en la UE.

Hay dos formas de calcular cuántos estudiantes hay por docente. La primera es la ratio de alumnos por profesor. En este caso, la cifra, que se calcula dividiendo el total de alumnado por el total de docentes, resulta en España (con datos de 2022) menor que en la UE en primaria (12 frente a 13) y la segunda etapade la secundaria (que englobaria cuarto de la ESO y bachillerato, con 11 frente a 12), e igual en la primera etapa de la secundaria (11). Dicho cálculo está condicionado por el número de horas lectivas de cada sistema educativo. Y como en España es mayor que en los países vecinos, por la cantidad de contenidos que incluye su currículo, especialmente en secundaria, el número de profesores necesarios resulta mayor y la ratio, más baja.

La otra forma de calcularlo es ver cuántos estudiantes tienen de media los docentes en clase. Y en

España tiene un 17,8% de jóvenes de 18 a 24 años que ni estudia ni trabaja

La escolarización entre los 15 y los 19 alcanzó en 2022 una tasa del 87,8% este caso, España sale peor que la media de la UE. En primaria hay un promedio de 20 niños en los centros públicos y de 23 en los privados, frente a unos promedios de 19 y 18 en la Unión. Mientras que en la ESO tienen 24 en la pública y 26 en la privada, de media, frente a 21 y 20 en la UE.

La OCDE calcula el salario medio del profesorado en bruto, incluyendo los complementos y las aportaciones que los docentes hacen a la seguridad social y al régimen de pensiones (pero no la parte que desembolsan sus empleadores) al inicio de su carrera y respecto al máximo que podrian alcanzar por etapas. España se sitúa por encima de la UE en ambos casos en todas las etapas educativas. De 51.280 euros al principio a 73.536 como máximo en primaria, frente a un promedio comunitario de 40.810 y 67.285 euros respectivamente. Y, en la ESO, de 57.427 euros a 82 111. frente a una media de 42.327 y 69.994 en la UE. Pero para al-

El dato

51.280

euros es el salario medio anual, en bruto, de los docentes españoles al inicio de sus carreras. Aunque está por encima de la media de la UE, para alcanzar su tope salarial, necesitan 39 años, siete más que la media de la UE.

canzar dichos máximos, en España son necesarios muchos más años, 39, que en el promedio comunitario, que es de 32. En términos reales (una vez ajustada la inflación), los salarios de los docentes españoles han aumentado un 2% en los últimos ocho años, frente a un 4% de promedio en el conjunto de la OCDE.

El informe muestra que, en el camino de España para convertirse en un país educativamente homologable por completo a los países desarrollados, su tasa de escolarización entre los 15 y los 19 años alcanzó en 2022 el 87.8%, una décima por delante de la UE y 3,7 puntos por encima de la OCDE. En términos de repetición de curso, España todavia se encuentra lejos de dichos estándares: lo hace un 7.8% del alumnado de la ESO, frente a una media comunitaria del 2.1%. Y aunque la Formación Profesional ha experimentado un fuerte aumento, en dicha franja de edad quienes estudian bachillerato en España, el 44,9%, siguen siendo muchos más que quienes eligen la FP (en parte, por falta de plazas publicas), frente a porcentajes mucho más equilibrados, del 34,1% y el 30,1% respectivamente, en la UE.

Las mujeres superan a los hombres en titulación tanto en bachillerato (55,1% del total) como en FP de grado medio (50,3%). Pero la proporción de las que se matriculan en educación terciaria (FP superior y universidad) en la rama STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés) aolo alcanza el 13% en el caso de las españolas, por debajo de la media de la UE (16%). El 16% de las españolas se matrículan en titulaciones relacionadas con la educación (el 11% en la Unión). Y el 23% en títulos relacionados con la salud y el bienestar (19% en la media comunitaria).

### Brecha salarial

Al mismo tiempo, España es el país, entre todos los analizados, que menor brecha salarial por razón de género presenta entre las personas con estudios superiores. Las mujeres ganan el 91% del salario de los hombres, frente a un promedio del 82% en la UE. En las mujeres españolas con estudios de secundaria posobligatoria, la brecha se agranda: ganan el 82% del salario de los hombres con el mismo nivel de formación. Y todavia lo hace más entre las que tienen como mucho la ESO, 78%. La diferencia, en ambos niveles, es un punto mayor que en el promedio europeo.

La población con estudios terciarios gana en España un 51% más que los que solo completaron el bachillerato o la FP de grado medio, una diferencia casi igual que en la UE (52%) y no muy distinta a la del conjunto de la OCDE (56%). Las diferencias más pronunciadas se dan en países, que perteneciendo a la OC-DE, están menos desarrollados y son más desiguales, como Chile, donde la disparidad alcanza el 161%. Las distancias más bajas se dan en países escandinavos como Noruega (18%) y Suecia (25%).

La tasa de empleo de las personas con estudios terciarios se situó en España en el 83% (el 87% en la UE) en 2023. La de la población con estudios de secundaria posobligatoria, en el 71% (80% en la media europea). Y la de quienes acabaron como mucho la ESO, en el 63% (58% en la UE). Si se compara con 2016, la tasa de empleo de aquellos que tienen estudios terciarios ha aumentado un 9,2%, frente a un 4,4% de quienes solo tenian la secundaria posobligatoria y un 5,5% de los que solo acabaron como mucho la ESO.

En una década, entre el curso 2012-2013 y el 2022-2023, el coste en términos reales de las tasas universitarias ha caído en España un 14% para estudiar grados y un 50% en el caso de los másteres. En el entorno europeo, la evolución presenta mucha disparidad, que va de un encarecimiento del 100% de los grados en Inglaterra a una bajada del 20% en Austria (el informe no ofrece promedios ni de la UE ni de la OCDE). En el mismo periodo, la matricula en títulos de educación superior (lo que incluye a la FP superior) ha sido del 9% en la OCDE y del 17% en España. Y el porcentaje de estudiantes que reciben becas pasó de abarcar del 33% al 40% del total.



Alumnos de primaria, el día 6 en un colegio de Valladolid. NACHO GALLEGO (EFE)

Según un estudio, es la región en la que los alumnos desfavorecidos alcanzan mejores resultados académicos

# Castilla y León, al frente de la "resiliencia educativa"

### 1. Z. Valencia

Hay distintas maneras de intentar medir la calidad de un sistema educativo. Una de ellas es calcular en qué medida el tercio del alumnado socieconómicamente menos favorecido logra buenos resultados, mejorando lo que, en promedio, cabria esperar de su rendimiento educativo; según multitud de evidencias, la clase social en la que nace un niño es lo que más determina su desempeno escolar. Un informe publicado este martes por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación Ramón Areces, basado en los datos del último Informe PISA la evaluación internacional en competencia matemática, de lectura y ciencia de estudiantes de 15 años que efectúa la OCDE-. refleja que, en España, el porcentaje de quienes consiguen esos buenos resultados varía considerablemente entre unas comunidades y otras.

A la cabeza en lo que los autores llaman "resiliencia educativa" figuran Castilla y León (donde lo logra un 40.2% en el promedio de las tres competencias), Cantabria (39%) y La Rioja (37%). A la cola, Canarias (25,8%), País Vasco (25,7%) y Andalucia (25,6%). La media española se sitúa en el 30,3%. En matemáticas, la diferencia entre territorios llega a ser más del doble, con el 42,5% en Castilla y León y el 21,4% en Canarias.

En educación todo es multifactorial, y las conclusiones siempre requieren muchos matices. De entrada, las tres comunidades que figuran más arriba

# Alumnos "resilientes" por CC AA, según PISA



Fuente, OCDE / IVIE / Fundacion Ramón Areces

en el nuevo estudio, titulado Resiliencia e igualdad de oportunidades educativas en el ámbito regional, también figuran entre las autonomías españolas que mejor resultados obtienen en el conjunto de PISA. Para que un territorio salga bien en la prueba necesita que su alumnado, incluido el tercio más desfavorecido, tenga un buen rendimiento en los exámenes. Las tres comu-

nidades con alumnado resisten-

A la cola de esta clasificación se sitúan Canarias, País Vasco y Andalucía

te a la adversidad socioeconómica comparten, además, una serie de rasgos: han recibido una financiación autonómica per capita del Estado superior al promedio, según el cálculo que hizo la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea); se situan en torno a la media de PIB per capita; forman parte del autonomias con menor ratio de estudiantes por profesor, y son herederas de un capital cultural que viene de muy lejos: en 1860 va eran tres de las cuatro autonomias con mayor tasa de alfabetización, según la tabla claborada en su día por el sociólogo José Saturnino Martinez García.

Casi lo mismo, pero en sentido contrario, cabe decir respecto a dos de las tres últimas en términos de resiliencia, Canarias y Andalucía. El País Vasco constituye, en cambio, un caso aparte. A pesar de ser una de las autonomías más ricas, y tener, con diferencia, la inversión por estudiante más alta de España, obtiene unos resultados decepcionantes en PiSA, por debajo de la media estatal, que se suman a otras señales de alarma que emite desde hace tiempo su sistema educativo, reforzando la idea de que el rendimiento educativo es el resultado de un cóctel complejo. En el caso vasco, los análisis han apuntado a factores como la elevada segregación escolar, el modelo de inmersión lingüística, y el hecho de que una parte significativa del alumnado que tiene como lengua en casa el castellano realice las pruebas de PISA en euskera.

### Metodología propia

El orden del resto de comunidades en la clasificación de alumnado resiliente es el siguiente: Galicia (35,9%), Aragón (35,7%), Murcia (35,1%), Navarra (35%), Asturias (34,9%), Madrid (33,8%), Comunidad Valenciana (32,4%), Balcares (29,6%), Extremadura (29,3%), Castilla-La Mancha (28,8%), y Cataluña (27,1%).

Los autores obtienen los porcentajes de resiliencia tomando, por un lado, al alumnado situado en el tercio más bajo del indice socioeconómico y cultural de cada territorio -el Informe PI-SA, además de ejercicios, incluye cuestionarios, y dicho índice se calcula con elementos como la ocupación y el nivel educativo de los progenitores—. A dicho grupo de alumnos, los investigadores le aplican una metodologia estadística desarrollada por ellos mismos destinada a determinar si superan el rendimiento que cabría esperar, dado su estatus socioeconómico en dicha comunidad en concreto,

Las diferencias entre territorios resultan más elevadas en el caso de matemáticas: 21,1 puntos separan el porcentaje de "resiliencia" de Castilla y León (42,5%) y Canarias (21,4%). En Ciencias la brecha es de 18,1 puntos (con Castilla y León en un extremo, 39,6%, y País Vasco en el otro, 21,5%). Y en lectura, de 14,1 (Castilla y León 38,7, Euskadi, 24,6%). La declaración de Dominique Pélicot, quien durante una década drogó a su mujer para que decenas de hombres la violasen, se aplaza por razones de salud

# El "tipo genial" era un monstruo

DANIEL VERDÛ

Gisèle Pélicot siempre creyó que Dominique era un "tipo genial". Así definió a su esposo en comisaria, respondiendo a las preguntas insistentes de la policía pocos segundos antes de descubrir que la persona con quien llevaba casada medio siglo la había drogado durante una década para entregarla a decenas de hombres que la violaron en su propio dormitorio conyugal. Aquel "tipo genial", con sus más y sus menos, habia sido a ojos de su familia y de sus amigos un buen padre, un abuelo entrañable y un honrado trabajador. Elacusado estaba aver llamado a declarar ante el tribunal de Aviñón que lo juzga, pero su declaración se aplazó por razones de salud. Tras oir la opinión el lunes de los peritos psiquiátricos, esa ejemplaridad a la que aludian amigos y familia ya no parece tan evidente.

La primera experta en declarar el lunes, la psicóloga Marianne Douteau, destacó el carácter "colérico" de Pélicot, inspirando un clima de "temor", "mentiras y secretos", según enumeró. "La sexualidad del señor Pélicot refleja su personalidad: es corriente en público, pero dentro de su relación de pareja es obsesiva, como en asuntos como el intercambio de parejas, al que se oponía su esposa y cuya carencia compensaba con foros pornográficos", añadió. "Un hombre con dos caras", resumió la psicóloga Annabelle Montagne, citada por Le Dauphiné Libéré. "Se presenta como alguien estable, un padre de familia respetado y apreciado, pero a la vez es fingidor, con una propensión a la transgresión en su sexualidad". Gisèle "fue utilizada como cebo", resaltó otro psiquiatra, que calíficó de "alta" la peligrosidad cri-

minológica de su marido. Pélicot podría ser un violador en serie. Tras el primer arresto en 2020, los investigadores le implicaron en otros dos casos.

En el otoño de 2022, una vez ya se encontraba detenido, fue imputado por la violación y asesinato en 1991 de Sophie Narme. de 23 años, en el distrito 19 de París. Él negó las acusaciones presentadas por la unidad de casos sin resolver, con sede en Nanterre. Son acusaciones "basadas solo en conjeturas", denunció su abogada, Béatrice Zavarro. Pero Pélicot también fue imputado por un intento de violación en Seine-et-Marne en 1999. En este caso, su ADN fue encontrado en la escena y reconoció los hechos, aunque negó haber usado un arma. El modus operandi siempre era el mismo: dos mujeres drogadas con éter "durante una visita a un apartamento; ambas víctimas eran agentes inmobiliarias", según explicó la Fiscalia de Nanterre. Dominique también se dedicaba a la compraventa de apartamentos.

### Cámara oculta

Las sospechas de crimenes previos solo aparecieron cuando la policía comenzó a investigar otro caso el 2 de septiembre de 2020, cuando el acusado fue sorprendido en un supermercado de Carpentras (Vaucluse) grabando por debajo de la falda de varias mujeres con su teléfono. Pero tampoco era la primera vez. El 31 de julio de 2010, en otro centro comercial de Seine-et-Marne, también fue arrestado por hechos similares utilizando una cámara oculta en un boligrafo. Se declaró culpable y pagó una multa de 100 euros.

Justo después de aquel episodio, como explicaba Franceinfo,



co cuyas pastillas escondia en una zapatilla de senderismo guardada en el garaje de la casa. La historia de los Pélicot transcurrió durante 40 años en L'Îlede-France, en la región de París. Se conocieron en 1971 y dos años

después se casaron en Indre, a

También fue imputado por un intento de violación y por un asesinato

### Su defensa alega como atenuante que a los nueve años sufrió abusos en un hospital

tres horas de la capital. Dominique había vivido una juventud algo turbulenta. Según la Nouvelle République, el hombre abandonó pronto sus estudios para cursar un grado en electricidad aunque terminó trabajando primero en la industria nuclear y, después, en el sector inmobiliario. El mismo contó —y ese es uno de los atenuantes que persigue su defensa- que a los nueve años fue violado por un enfermero mientras estaba hospitalizado.

Dominique Pélicot habló de esa violación a su familia. Pero su hija Caroline Darian, que escribió un libro contando su historia -lo tituló He dejado de llamarte papá— y creó una fundación para luchar contra los casos de agresiones sexuales con el uso de la sumisión química, no cree en "esta historia". En su declaración, dijo que su padre es "una persona que miente mucho". La hija también se cuenta entre las víctimas de su padre, que le hizo fotos cuando no era consciente en ropa interior. Las imágenes, halladas en su ordenador, forman parte de una ramificación del caso que también está siendo juzgada, al igual que por haber tomado fotos de sus dos nietas desnudas en los baños.

En un interrogatorio, ante la jueza de instrucción, Pélicot, que asegura no haber recibido dinero a cambio de violar a su esposa, explicó que le provocaba "placer verla tocada por otra persona". Los expertos, tras varios exámenes psiquiátricos, creen que el acusado no padece "ninguna patologia o anomalia mental" que pudiese influir en sus actos.





# La 'Polaris Dawn', operada por SpaceX, despega con éxito

Esta misión privada busca llegar más lejos que ninguna nave tripulada desde 1972

### FRANCISCO DOMÉNECH Madrid

SpaceX lanzó ayer la misión Polaris Dawn desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida, EE UU), a las 11.23, hora peninsular española. El lanzamiento estaba previsto para el 27 de agosto, pero tras dos semanas de aplazamientos — debidos primero a una fuga de helio y luego a condiciones meteorológicas adversas— este innovador vuelo espacial de cinco días despegó sin problemas y entró en órbita unos 12 minutos después, cuando la etapa superior de un cohete Falcon 9 le dio el impulso final y se separó de la cápsula Crew Dragon. A bordo de ella, cuatro astronautas buscarán batir varios récords espaciales que permanecen desde la primera carrera espacial, hace más de medio siglo. En la actual reconquista del espacio, los límites ya no solo los buscan las agencias gubernamentales como la NASA, sino que los multimillonarios del sector tecnológico pretenden colocar por delante las misiones privadas, como esta; cuando no se ponen ellos mismos a los mandos de las astronaves.

Jared Isaacman, fundador y presidente de la compañía de procesamiento de pagos Shift4, es el comandante de este vuelo espacial tripulado de cinco días con el que arranca el programa Polaris, financiado por Isaacman y operado por la compañía SpaceX del también magnate tecnológico Elon Musk. Ambos se han conjurado para lanzar una misión que pretende marcar dos grandes hitos: realizar el printer paseo espacial privado de la historia, algoque intentarán mañana, y llevar a una tripulación tan lejos como no habia llegado ninguna persona desde el final del programa Apolo de exploración lunar, en 1972.

Desde entonces, todas las misiones tripuladas que salen al espacio se han quedado como mucho en una órbita terrestre baja. como en la que permanece la Estación Espacial Internacional que gira a una altura media de 420 kilómetros sobre la superficie de la Tierra—. Dentro de su primer día de vuelo, la *Polaris Dawn* buscaba ayer alcanzar una altura máxima de 1.400 kilómetros. De hacerlo, batiría el récord de la nave Gemini II de la NASA, que en 1966 orbitó a un máximo de L373 kilometros. Y más lejos que eso solo han estado los astronautas estadounidenses de las misiones Apolo, pero no girando alrededor



Despegue ayer de la misión Polaris Dawn, en Cabo Cañaveral (Florida), JOHN RAOUX (AP/LAPRESSE)

de la Tierra, sino lanzados en una trayectoría hacia la Luna, a una ta análoga pero con un máximo distancia media de 384.400 kiló- de 1.400 kilometros. Y después de metros de nuestro planeta.

La astronave Crew Dragon de SpaceX en la que, además de Isaacman, vuelan el piloto Scott Poteet y dos trabajadoras de la compañía de Elon Musk: las especialistas de misión Sarah Gillis y Anna Menon se insertó en una órbita muy elíptica alrededor de la Tierra: pasa por su punto más cercano a la superficie terrestre a una altura de 190 kilómetros y sealeja —en su apogeo— hasta los 1.200 kilometros.

Si todo va según lo previsto. tras ocho vueltas a la Tierra en esa órbita inicial, la cápsula espacial

El multimillonario Jared Isaacman es el comandante de la expedición

Uno de los objetivos es medir los riesgos para la salud de la radiación espacial

empezará a subir hasta una órbiseis vueltas más alcanzando ese récord de altura orbital para unos astronautas, la Polaris Dawn bajará hoy hasta una órbita con un máximo de 700 kilómetros. A esa altura continuarán los preparativos para el siguiente hito de la misión: realizar, mañana, el primer paseo espacial privado de la historia de la astronáutica.

Aunque la preparación para ese histórico pasco espacial comenzó tras el lanzamiento —se requieren unas 48 horas de descompresión-, la principal ocupación de los astronautas durante el primer día de la misión es estudiar los efectos de la radiación espacial sobre el cuerpo humano. En los tramos más altos de su trayectoria, la nave de SpaceX se internará en zonas del cinturón de radiación de Van Allen interno. que marca la frontera de la órbita terrestre baja. El plan incluye cerca de 40 experimentos para evaluar los riesgos que supone para la salud operar en unas condiciones mas hostiles de lo habitual para los astronautas, y eso será fundamental para las futuras misiones de larga duración destinadas a volver a la Luna durante el próximo decenio, como primera parada de un objetivo más ambicioso: llegar a Marte.

Tras unas 10 horas en órbita, alcanzando ese máximo de 1.400 kilómetros en cada vuelta, la nave irá reduciendo su altura y continuarán los preparativos para el momento culminante de la misión: mañana, durante el tercer dia de vuelo, está previsto un pasco espacial. Cuando mañana se abra la compuerta de la Crew Dragon, la tripulación entera experimentará el vacío completo, pero solo dos de los cinco astronautas saldrán de la nave. Serán el comandante Jared Isaacman y la especialista de mision Sarah Gillis.

### Un nuevo traje

Para poder anotarse el hito del primer paseo espacial privado hasta ahora solo han salido al exterior de una nave astronautas de la NASA, de la ESA y de las agencias espaciales rusa, canadiense, china y japonesa-, SpaceX ha desarrollado un nuevo traje espacial, que sirve tanto para actividades extravehiculares como para viajar en el interior de la nave desde el lanzamiento hasta el aterrizaje. Lo habitual en las actuales mistones tripuladas es tener un traje espacial diferente para operar dentro y fuera de la nave; y el nuevo traje de SpaceX recuerda al de los inicios de la era espacial, pues tiene cordón umbilical que lo une a la nave, y no un maletin autónomo de soporte vital, como el de los trajes usados en los paseos espaciales realizados desde los transbordadores y desde la Estación Espacial Internacional.

Tanto el traje espacial como su dispositivo electronico de control -denominado Skywalker, en un guiño al protagonista de la saga Star Wars- debutan en esta misión Polaris Dawn; y el tiempo destinado a su diseño y pruebas en el vacío ha sido uno de los motivos que ha retrasado casi dos años este vuelo espacial de cinco días, inicialmente previsto para finales de 2022, cuando Elon Musk y Jared Isaacman lo anunciaron.

Además, esta es la primera nave tripulada por astronautas que prueba comunicaciones por láser, usando la red de satélites Starlink de SpaceX. Utilizar esa tecnología en futuras misiones espaciales disminulría la latencia y aumentaría el ancho de banda de las comunicaciones con los astronautas, algo fundamental para retransmitir los siguientes grandes pasos para la humanidad en el espacio.

Los astronautas dedicarán el cuarto día a realizar más experimentos y a tomar fotografías y observaciones de la Tierra. En el ultimo día, la nave comenzará su desorbitación y amerizará en el océano Atlántico, junto a la costa de Florida. Es lo que sucede normalmente con las naves Crew Dragon de SpaceX, que realizan vuelos espaciales regulares y, cada seis meses, traen astronautas de vuelta de la Estación Espacial Internacional.

# Absueltos los activistas acusados de las pintadas en El Algarrobico

EL PAIS Almeria

El Juzgado de lo Penal 3 de Almería absolvió aver a 28 activistas de Greenpeace acusados por una pintada de hace 10 años en la fachada del hotel El Algarrobico, en las costas del parque natural del Cabo de Gata. La empresa propietaria del edificio, el grupo Azata del Sol, reclamaba a los acusados 186,703 euros por los desperfectos causados en mayo de 2014, cuando la fachada amaneció con un gigantesco circulo negro en cuyo interior se leía en letras blancas "hotel ilegal". Sin embargo, durante el juicio no se pudo probar que estos activistas fueran los mismos que realizaron la pintada.

Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, celebró la decisión del tribunal a través de un comunicado en el que señaló que los responsables del hotel "deberian pagar por los daños y restaurar el ecosistema". Ejercer el derecho a la protesta ante los "atentados al territorio" es una herramienta imprescindible para provocar cambios, aseguró Saldaña. La organización hizo hincapié en que esta sentencia se suma a las más de 40 resoluciones que le dan la razón en cuanto a la ilegalidad del hotel.

Según la sentencia, "los acusados de manera unánime negaron haber tomado parte en los hechos, manifestando todos ellos —a excepción de tres, concretamenteguardar relación alguna con la organización Greenpeace. Coincidiendo asimismo los acusados de manera unánime en que en el día de autos habian acudido a una manifestacion en contra del hotel". "No resulta cumplidamente acreditada la intervención de los mismos en los hechos denunciados", incide el fallo, que destaca también las discrepancias sustanciales en el testimonio de los agentes de la Guardia Civil: "No existe coincidencia entre los mismos ni tan siquiera en el número de activistas que encontraron en el interior de las instalaciones. Mientras uno de ellos dijo que se trataba de unas 150 personas, otro indicó que se trataba de 50".

Desde que la asociación Salvemos Mojácar presentó una demanda contra la edificación del hotel, en 2006, El Algarrobico se ha vuelto un simbolo para la protección de la costa mediterránea. El hotel. sin embargo, lleva dos déca-

das en pie.

# DEPORTES

Steve Kerr Entrenador de los Golden State Warriors

# "Ninguna empresa contrataría a alguien con el currículum de Trump"

El técnico de EE UU en los Juegos charla sobre política, liderazgos y sinergias del baloncesto con el fútbol en una visita a Mallorca

# GUILLE ALVAREZ Palma

El flechazo de Steve Kerr (58 años, Beirut, Libano) con el fútbol coincidió con el arrangue de su etapa como entrenador de baloncesto. Durante el Mundial de 2014, poco después de ser nombrado técnico de los Golden State Warriors, la dinastia más exitosa e influyente de la última década en la NBA, se enamoró del juego y rápidamente entendió que ambos deportes compartian dinámicas y enseñanzas. El reconocido técnico y exjugador de los Chicago Bulls de Michael Jordan en los noventa, miembro del grupo propietario del RCD Mallorca desde 2023, conversó con EL PAÍS sobre su apuesta por el club bermellón y muchos otros temas de actualidad deportiva y politica después de visitar las instalaciones del equipo y dar una charla motivacional a los jugadores.

Pregunta. ¿Por qué decidió meterse en esto del fútbol?

Respuesta. Primero, porque me encanta ver fútbol, es un deporte fantástico al que me enganché hará cosa de diez años. Aprendo mucho viéndolo, y creo que me ayuda con el baloncesto. Son deportes muy similares en muchos sentidos. Otro motivo es que conozco a Andy [Kohlberg, extenista y copropietario del club desde 2016] desde mis días como jugador en Phoenix, así que sabía sobre este proyecto y cuando llegó la oportunidad, me llamó y me pidió si estaba interesado en involucrarme más todavía. Para mies apasionante animar al equipo, cada fin de semana veo el partido e intento seguir la actualidad del club. Estar involucrado emocionalmente en algo así es divertido, me siento muy conectado y es algo que me encanta, Mailorca, además, es una isla preciosa.

P. Y dice que saca ideas del fútbol...

R. Hace unos años enseñé un video al equipo sobre el tíkr-taka, ese estilo basado en el pase del Barcelona. La identidad de nuestros Warriors es la misma, y creo mucho en el poder del



Steve Kerr, en la Convención Demócrata, el pasado agosto. ROBERT GAUTHIER (LA TIMES)

pase. Si puedes conectar el juego y los jugadores, puedes conectar emocionalmente a las personas. El fútbol y el baloncesto comparten muchas triangulaciones. Si te fijas, los jugadores de baloncesto que crecieron jugando al fútbol tienen mejor visión de la pista y mayor clarividencia.

P. Este año se habló mucho sobre la influencia de Guardiola en los Celtics de Joe Mazzulla, campeones de la NBA. R. Exacto, Pep es un buen ejemplo. A mi me inspiró particularmente Jürgen Klopp. Empecé a seguir al Liverpool por Mo Salah y me inspiró la energía que transmitia Klopp y su conexión con la ciudad.

P. Antes de los Juegos Olímpicos dijo que no seguiría como entrenador de la selección de EE UU, ¿no era eso añadir más presión de la que ya tenía?

R. En esto de ser el seleccio-

nador de Estados Unidos siempre hay una presión elevadísima. Da igual el quién y el cuándo. Siempre he creido que se trata de una experiencia única. Entrenas en unos Juegos y pasas el testigo al siguiente.

P. ¿Qué sintió al colgarse el oro?

R. Sin duda algo de alivio, porque es lo que todo el mundo esperaba. La alegría de poder competir en un ambiente de alta presión, ya sean unas finales de la NBA o unos Juegos Olímpicos, es la parte más divertida de nuestra profesión. A mí me encantan estos momentos, incluso cuando pierdes. La última vez que ganamos con Golden State fue en 2022, y estos dos últimos años no habíamos sentido ese cosquilleo de los grandes escenarios.

P. ¿Cómo fue la experiencia de entrenar a LeBron James?

R. Un gran honor, y excedió todas mis expectativas. Fue el jugador más profesional, mejor preparado y conectado que he tenido nunca. En cada entrenamiento estaba ejerciendo como líder, dando recomendaciones y aceptando nuestros consejos. Ha sido maravilloso poder verle de cerca y entender por qué es uno de los más grandes.

P. Siempre ha estado rodeado de grandes jugadores, ¿qué les hace tan especiales?

R. Todos ellos combinan el talento, la inteligencia y la ética de trabajo. La pasión por el juego suele llevarles hacia esa ética de trabajo, y la competitividad tienen que llevarla dentro. Los mejores jugadores son todos muy listos. No solo les permite resolver partidos, sino entender a la perfección cómo cuidar el cuerpo, entrenar y detectar sus áreas de mejora.

"Me inspiró Jürgen Klopp, su energía y su conexión con Liverpool"

"Entrenar a LeBron James excedió mis expectativas. Ha sido maravilloso"

P. ¿Cómo fue compartir vestuario con Michael Jordan?

R. Una experiencia única y a la vez muy difícil. Era muy duro con nosotros, pero elevó el estándar de juego y nos empujó al resto. Pedía el máximo a todo el mundo a diario, y tuvo mucho éxito con su estilo de liderazgo, aunque no sabria decirle si alguien podría emularle.

P. ¿Otros líderes no fueron tan duros?

R. Exacto. Con Steph Curry es completamente diferente. Él es mucho más tranquilo, y su exigencia nace de liderar con el ejemplo. Se queda más tiempo del necesario para trabajar en su tiro o ir al gimnasio. No suele gritar a los chicos, pero les enseña que significa ser un profesional. Es un tipo divertido, risueño, y es una mentalidad totalmente opuesta.

P. ¿Cómo puede un entrenador ser exitoso entre tantas estrellas?

R. Tuve la fortuna de jugar para algunos de los mejores técnicos de la historia: Phil Jackson,

Gregg Popovich, Lenny Wilkens y Lute Olson, mi entrenador universitario. Aprendí mucho sobre el juego, pero la lección principal fue entender la importancia de cada uno de los jugadores y la importancia de conocerles a nivel personal y mental. ¿Cuál es su historia? ¿Qué les motiva? ¿Qué les molesta? Ese tipo de cosas. En baloneesto tienes a 15 jugadores y puedes establecer conexiones profundas, preocuparte honestamente por ellos. Evidentemente, tienes que encontrar el equilibrio y a veces toca ser duro con ellos.

P. Nunca ha rehusado hablar de política. ¿por qué se moja en estos asuntos?

R. Vivimos en democracia, y este sistema está hecho por y para la gente. Los ciudadanos pueden ayudar a determinar qué pasa en el país, qué leyes existen y quién lidera un proyecto. Me di cuenta de que, con esta plataforma, la gente iba a escucharme.

P. Aquí, en España, su postura no es nada común entre los deportistas.

R. Cuando yo jugaba, tampoco era nada habitual en Estados Unidos. Estamos viendo un cambio, y el estado de la política en mi país ha hecho que mucha más gente se haya sentido interpelada para hablar alto y claro. En mis tiempos de jugador casi nadic se atrevía. Al final depende de cada persona.

P. Viene de participar en la convención de los demócratas, ¿cuánto le preocupa Donald Trump?

R. Me preocupa mucho que vuelva a ser presidente por varias razones. La primera es su falta de carácter. Ninguna empresa del mundo contrataría a alguien con el curriculum de Trump. Condenado por fraude, agresión sexual... de hecho, en los Warriors, en mi puesto de trabajo, ni siquiera estaria permitido contratarle. ¿Y a pesar de todo esto vamos a hacerle presidente de nuestro país? Pienso que el carácter es sumamente importante en las posteiones de liderazgo, y su moral brilla por su ausencia.

P. Su padre fue asesinado a tiros cuando usted tenía 18 años, ¿cómo le cambió?

R. Me marcó y me enseñó mucho sobre la perspectiva de las cosas. Como jugador y entrenador, los partidos son importantes, pero hay cosas más alla de eso que son sumamente más relevantes. Me dio esa visión para hablar en público y centrarme en asuntos como la violencia con armas y su prevención. Sé lo que se siente cuando pierdes a un miembro de tu familia por este motivo. Es un problema muy particular de Estados Unidos, y en la mayoría de los países, por no decir en ningún otro país, la gente no entra en escuelas e institutos con pistolas para asesinar a niños. Eso no pasa en ningún otro lugar. Sabemos que hay soluciones y por eso es importante levantar la voz.



Víctor Font, ayer durante su comparecencia ante los medios de comunicación. EP

# Víctor Font pide a Laporta que adelante las elecciones a 2025

El opositor del presidente azulgrana asegura que la gestión actual "es la más decepcionante en la historia del club"

#### IRFNE GUEVARA Barcelona

La precampaña electoral del FC Barcelona parece dar comienzo. El martes de la semana pasada, el presidente Joan Laporta convocó una rueda de prensa. Se mostró orguiloso del camino del club -tanto social como económica y deportivamente- y desechó aquellas "proclamas catastrofistas" de la oposición. "Hemos hecho frente común para afrontar los ataques que venían de todas partes. [...] Estamos más fuertes que nunca, nos sentimos determinados para culminar la recuperación del Barça", manifestó entonces el presidente azulgrana. Pero ayer compareció Victor Font, candidato en aquellas elecciones del Barça en 2021 que ganó Laporta, y en las que Font quedó segundo con el 29,99% de los votos. Y su mensaje fue muy diferente, tildando de "decepcionante" la gestión de Laporta y pidiendo adelantar la convocatoria electoral para el verano de 2025, un año antes de lo previsto. "No aprovechamos todo el potencial que el Barça tiene. No somos catastrofistas, somos superoptimistas si hacemos las cosas bien. Pero hay que hacer las cosas bien para aprovechar el potencial", aseguró Font en rueda de prensa.

"Es lo más decepcionante y

frustrante que recuerdo en la vida institucional del club, que no es poco. [...] No hay plan, y, por lo tanto, improvisan", con tinuó el excandidato de manera contundente, aunque de momento descarta una moción de censura. Y aseguró, directamente, que los "errores de gestión" derivan en "un relato propagandistico lleno de incoherencias, irrealidad, promesas que no se cumplen, medias verdades e incluso mentiras. Si los socios podemos exigir algo es que se nos explique la verdad". Y lo ejemplificó con el caso del fichaje que jamás llegó de Nico Williams —"nos engañaron. Al principio Laporta habló de él y después, al final, no quería hablar de nombres propios. Cuando dije en ese momento que no podiamos no me creian"—, o el adiós de Ilkay Gündogan, justificado por Laporta como una cuestión deportiva, con consecuencias económicas, y que Font señala que "no es así". "¿Por qué engañamos?

Tampoco se cree la salida del túnel económico del Barcelona —"no podemos decir que el club está salvado económicamente si no conseguimos resolver el pu"Hay un relato lleno de medias verdades e incluso mentiras", dijo el excandidato

"Con Nico Williams nos engañaron. Yo ya dije que no podía ser y no me creyeron"

fo de Barça Studios y demostrar que tiene capacidad de generar beneficios para devolver la deuda"— ni considera que a nivel deportivo sea suficiente —"no vale ganar una Liga de vez en cuando, los resultados sostenidos a medio plazo se consiguen si se hacen bien las cosas"—.

Y, además, piensa que las inscripciones de este verano se pudieron realizar por "excepciones a la norma" del fair play de LaLiga. "De no haberse lesionado Christensen y Araujo, ¿dónde tendríamos a Olmo y a Iñigo? Y encima dicen que no estamos en el l:1 porque no queremos. Es increíble", aseguró Font.

El run run de las elecciones hace tiempo que empezó. Y no es casualidad que en noviembre empiecen las celebraciones del 125 aniversario del club, y que segun los mensajesde la entidad, la afición pueda volver, en parte, al nuevo Spotify Camp Nou a finales de año. Por los que los grupos críticos con la gestión de Laporta han empezado a salir a la luz desde hace unos meses, creando espacios de debate sobre la situación del Barça y las posibles soluciones.

Por un lado, la plataforma de opinión Suma Barça, con Ricard Font como portavoz, y que organizará un foro a finales de junio del año que viene bajo el lema "Barça Futur", con diversas conferencias y debates. "Suma Barça no es una candidatura. Es una plataforma que pretende ser un espacio abierto de participación de los socios y aficionados del club", aseguró en julio.

Y tras la última comparecencia pública de Laporta el pasado tres de septiembre, Joan Camprubí, líder de la plataforma Som un clam, criticó las declaraciones del actual presidente: "Se nos dijo que estaba todo arreglado y ya se ha visto que no se ha llegado a la regla EL Afrontemos la realidad e implementemos soluciones para mantener la propiedad y el orgullo de los socios. Ya basta de chutar el balón adelante solo para ganar tiempo después de buenos resultados".

Los posibles focos de oposición contra Laporta van tomando forma. Victor Font es el más contundente. "La última vez que coincidí con el presidente fue este verano en un tanatorio. No le hizo gracia que le saludara. Estamos a disposición del club desde el primer día. La relación debería ser cordial e ir todos a una. El rival está en Madrid, en Mánchester y en otros sittos. Laporta se está quedando solo", finalizó Font su comparecencia. La presión sobre Laporta empieza a crecer.



Carlos Alcaraz golpeaba la pelota ante la mirada de Ferrer y Ferrero, ayer en el Pabellón de la Fuente de San Luis. EVA MANEZ (REUTERS)

# Valencia, o una doble opción para alejar fantasmas

España busca resarcirse del golpe de hace un año en la fase grupal y Alcaraz de un verano borroso

#### ALFJANDRO CIREZA

Cerrado el episodio del US Open, gloria para Jannik Sinner en Nueva York, la Copa Davis se abre fulgurantemente paso en el calendario con la disputa de la fase de grupos, a la que llega España tras el bajonazo de la última edición, en la que no superó el corte. Al frente del equipo capitaneado por David Ferrer está Carlos Alcaraz, ausente el curso pasado por la fatiga y que estos dias intentará quitarse el mal sabor de boca de este verano, en el que, extraño en él, no ha llegado a coger el buen tono. Achaca el murciano los tropezones de la gira estadounidense a la saturación, al hecho de haber competido a todo trapo desde mayo y no haber podido coger aire, pero ahora se impone levantarse otra vez, sintiéndose "bien y motivado", con ganas de limpiar la mente. El de El Palmar será la referencia en Valencia, donde el poso reciente es negativo: hace un año, experiencia a olvidar.

En 2023, cuando la fase de grupos integrada en el nuevo formato desembarcó por segunda vez

en el pabellón municipal de la Fuente de San Luis, La Fonteta, el equipo español no logró romper la barrera hacia las finales de noviembre, descabalgada de inmediato por la República Checa y la Serbia de Novak Djokovic, sin concesión alguna de una y otra. Tristona semana, aquella. Ahora, la nómina formada por Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Pedro Martinez y Marcel Granollers – Rafa Jódar (17), campeón júnior del US Open, reclutado como sparring—alza la vista y divisa un paisaje de lo más espinoso, situada ante un verdadero desafio. Tres cocos: otra vez Chequia, rival de hoy en el arranque (16.00, Movistar+), y dos potencias de tomo y lomo como Francia y Australia; la primera, una clásica con diez Ensaladeras en la vitrina, y la segunda reúne 28, habiendo progresado el año pasado hasta el episodio final, en el que prevaleció Canadá.

"Es el grupo más dificil, lo sabemos. El año pasado contra los checos el resultado [0-3] no fue el que esperábamos, pero cada año es distinto y confio en el equipo. Será complicado, iremos paso a paso, y tengo confianza. Jugamos en casa", desliza Ferrer, que esta vez si ha contado con el compromiso de Alcaraz y que para acompañar al joven lider ha apostado por el recorrido de la vieja guardia: tres de los representantes. Granollers (38), Bautista (36) y Ca-

rreño (33) están por encima de la treintena. Es consciente el capitan de la importancia de esa segunda línea y también del dobles, para el que cuenta con un actor de privilegio, Granollers, actual número uno del mundo de la mano de Horacio Zeballos. "Con este formato, las eliminatorias son muy ajustadas, así que probablemente los detalles acaben decidiendo el pase", remarca el veterano jugador catalán.

"Eso nos puede ayudar, tenemos jugadores con mucha experiencia y que son buenos. Marcel es número uno, y Roberto y Pablo han tenido lesiones (de largo recorrido ambos], pero vienen con ritmo de partidos y son ganadores. Eso no lo entrenas, se tiene. Y eso hace que estemos tranquilos", prolonga el preparador, que tuvo un amargo estreno el año pasado y hoy confia en el desquite. Para ello, será fundamental el rendimiento de Alcaraz, referencia actual después de que Rafael Nadal (38 años) haya descartado competir de aquí a final de temporada. dado que el mallorquín no se ha marcado objetivos. Sin él como insignia, España puede presumir ahora del murciano, que no ha tenido tregua en los últimos tiempos y en la transición de Nueva York hacia esta competición que aguarda, tampoco demasiada; cedió hace 13 días ante el neerlandés Botic van de Zandschulp y ahora, de nuevo, más batalla.

"No estamos muy acostumbrados a jugar en casa, así que tengo muchas ganas de sentir el cariño de la gente. No he podido jugar muchas eliminatorias, y estoy con ganas", subraya Alcaraz, que entró hace dos años en una serie frente a Rumania con buen pie, en Marbella, y que luego —derrota contra Auger-Aliassime y victoria apurada contra Soonwoo Kwon-

#### Así funciona la fase de grupos

 Sistema. Cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, distribuidos en cuatro sedes: Bolonia, Valencia, Zhuhai y Manchester, Los dos primeros de cada bloque accederán a las Finales que tendrán lugar en Málaga (del 19 al 24 de noviembre).

 Puntos. Cada serie se compone de tres partidos, dos individuales y un dobles Al mejor de tres sets. En caso de empate entre dos países, se usará el resultado directo.

 Grupos. España está en el B, con Chequia, Francia y Australia. En el A competirán Italia, Países Bajos, Belgica y Brasil; en el C lo harán Alemania, Estados Unidos, Eslovaguia y Chile; y el D reune a Canadá, Finlandia, Gran Bretaña y Argentina

Calendario. España-Chequia (hoy, 16.00): España-Francia (viernes. 16.00); y España-Australia (domingo, 14.00). Todas las series, en Movistar+

conoció la doble realidad de la Davis, esos extremos a los que suelen conducir el cansancio y el peso de la responsabilidad, "Físicamente he hecho un buen trabajo desde que perdi en Nueva York, para estar a un nivel óptimo y poder afrontar lo que viene. Jugué aqui hace dos años, y esta vez siento que las condiciones son algo distintas; me gusta la pista, es un poco más rápida, siento genial la bola y tengo confianza", transmite optimista, haciendo referencia a un formato siempre complicado

para el tenista español: dura-indoor (bajo techo).

En sentido opuesto, los checos -Tomas Machae (35°), Jiri Lehecka (37°), Jakub Mensik (67°), Vit Kopriva (143°) y Adam Pavlasek (41° en dobles) — disfrutan de las particularidades de jugar a cubierto. Tambien satisface el marco a los franceses - Ugo Humbert (18°), Arthur Fils (25°), Arthur Rinderknech (58°), Pierre-Hugues Herbert (129\*) y Édouard Roger-Vasselin (22' en dobles) — y a los australianos siempre les ha ido la velocidad. Estos últimos acusarán la baja a última hora de su linterna, Alex de Miñaur (II°), pero Lleyton Hewitt dispone de un bloque de garantias, integrado por Alexei Popyrin (24°) -- verdugo reciente de Novak Djokovic en Flushing Meadows y campeón en Montreal—, Jordan Thompson (29°), Thanasi Kokkinakis (78°) y un dúo que acaba de coronarse en el grande estadounidense, Max Purcell y Matthew Ebden.

#### Monza y desconexión

Duro escenario, por tanto, el que se va a encontrar España. De entrada, ayer se midieron Francia y Australia —eliminatoria sin terminar al cierre de esta edición "Las dos tienen grandísimos dobles, y esto en la Davis es muy importante", indica Ferrer, satisfecho con la superficie. "Es un término medio: hace dos años era lenta y el pasado, rápida", precisa. "He visto muy bien al equipo, con un muy buen ambiente, que es fundamental. En ese aspecto estoy muy tranquilo. Muchos de ellos han jugado muchos partidos este año, y en ese aspecto quiero darles las gracias", prolonga el técnico. Alcaraz, por ejemplo, ha disputado hasta ahora 48 y aprovechó el intervalo de Estados Unidos a La Fonteta para recargar fugazmente las pilas en Murcia y dejándose caer también por el circuito de Monza para ver la Fórmula 1.

"He tenido pocos días de descanso, de desconexión, y también poco tiempo para prepararme para la gira [norteamericana]; no pude entrenar lo que me hubiese gustado para llegar allí de la mejor manera posible. Es una experiencia de la que aprenderé para seguir mejorando", asegura el número tres del mundo. "Son cosas estar con los amigos y la visita automovilística) que tenía ganas de hacer, pero el calendario no me lo permitía. Ojalá hubiese seguido en Nueva York Japeado en la segunda ronda], claro, pero tienes que encontrar huecos que te hagan desconectar un poco. Tuve dos o tres días que me vinieron bien para calmarme, pero una vez tranquilo, pensaba que lo mejor era volver a entrenar, dar lo mejor y ponernos fisicamente muy bien para tener conflanza", añade Alcaraz, lujoso estandarte que ahora busca recuperar la chispa.

Valencia, buena oportunidad para olvidar un verano nuboso para él. También lo es para España, zarandeada hace un año en este mismo escenario. La Davis, doble opción de bálsamo.

# Aston Martin se lleva al gurú Adrian Newey

La escudería de Alonso comunica el fichaje del genio británico, uno de los ingenieros más influyentes de la historia de la Fórmula I

ORIOL PUIGDEMONT

De Lawrence Stroil se podrá decir que es un fanfarrón y que su extravagancia llega a límites que la mayoría considerarian casi ridículos, pero nadie le podrá negar su capacidad de persuasión, probablemente una cualidad que desarrolló en su etapa en el ámbito de la moda, antes de desembarcar a lo grande en el de las carreras, primero, y en el de la automoción, después. El empresario canadiense compró Force India (2018) para que su hijo, Lance, tuviera algo que hacer. Después de rebautizarlo como Racing Point (2019) lo reconvirtió en Aston Martin (2021), previo pago de más de 2.000 millones de euros por un paquete accionarial de la marca de coches que popularizó James Bond. Más tarde (2023) convenció a Fernando Alonso para que se uniera al proyecto como relevo de Sebastian Vettel, y ahora, tras renovar el acuerdo con el asturiano, ha logrado algo que un año atrás hubiera sonado a delirio. Stroll ha logrado encandilar a Adrian Newey (65 años), el ingeniero más reputado de la Fórmula l'actual —siete titulos de 14 posibles- y que el pasado I de mayo informó de su marcha de Red Bull a final de esta temporada para unirse al proyecto del equipo de Silverstone (Gran Bretaña). Al magnate se le ha metido en la cabeza ganar cueste lo que cueste, y si algo ha quedado claro es que no piensa reparar en gastos para, al menos, intentarlo.

Ayer, Lawrence Stroll y Adrian Newey comparecieron en la presentación del segundo con Aston Martin. "Son las noticias más importantes en la historia para este equipo. Adrian Newey es el mejor del mundo en lo que hace. Es un ganador, un competidor y tiene la pasión y el desco. Empezamos hace seis años este equipo con un espíritu similar. No hay otro equipo de Fórmula I con este futuro", dijo Stroll nada más empezar el acto de presentación.

El mandamás de Aston Martin aseguró que si bien hacia tiempo que seguia los pasos de Newey, no fue hasta que se enteró de que este dejaba Red Bull cuando contactó con él. "En cuanto supimos de la disponibilidad de Adrian, sabíamos que teníamos que conseguirlo. Nuestras conversaciones iniciales confirmaron que era un deseo compartido colaborar en una oportunidad única", añadió.



Fernando Alonso y Adrian Newey se saludan en el acto de Aston Martin. ZAK MAUGER (GETTY)

Newey, por su parte, dijo que le llevó "un poco de tiempo" tomar la decisión, después de tantos años en Red Bull. "Pensé que necesitaba hacer algo distinto, empezamos a discutir qué hacer y tomó un poco de tiempo. Tienes que ser honesto contigo mismo y crei en este nuevo reto. Lawrence tiene un entusiasmo y compromiso que le hacen muy persuasivo. En esta era moderna, Lawrence es alguien único. Fue una elección natural para mf", dijo Newey en sus primeras palabras.

#### El no a Ferrari

El ya nuevo director técnico de la escudería tuvo, además, palabras amables sobre Fernando Alonso: "Es una leyenda de este deporte y estoy deseando trabajar con él". El asturiano, por su parte, ha calificado a Newey como una "inspiración". "Todos tuvimos que elevar el nivel para poder competir con él. Para mi va a ser una oportunidad increíble trabajar con Adrian en este equipo del que me siento tan orgulloso", añadió.

El anuncio de ayer cierra un capítulo con meses de especulaciones alrededor de cuál iba a ser el destino de Newey, a quien, de entrada, se relacionó con Ferrari. Sin embargo, la Scuderia, que se prepara para recibir a Lewis Hamilton el curso que viene, no quiso entrar en un intercambio de pujas con Aston Martin, que solo habría hecho disparar los costes en un momento en el que la inversión está más controlada que nunca.

Además del factor económico, el genio de la aerodinámica siempre ha dejado clara su reticencia a instalarse fuera de Reino Unido. Una visita a las futuristas instalaciones de Silverstone, con parada obligada en el nuevo túnel de viento que debe estar listo inminentemente.

Con Newey, la escuderia británica se hace con la pieza más codiciada del mercado de técnicos, y una de las más influyentes de la historia del certamen, en el que ha ganado títulos con Williams, McLaren y, más recientemente, con Red Bull. Esta última etapa, precisamente, se cierra después del escándalo que sacudió la tropa energética a principios de este año, con la de-

Ha ganado títulos con Williams, McLaren y, más recientemente, con Red Bull

"Va a ser una oportunidad increíble trabajar con él", dijo el asturiano

nuncia de acoso hacia Christian Horner, el director de la formación de Milton Keynes, por parte de una de sus subordinadas. El asunto, que implicó una investigación interna y se resolvió con la exoneración del ejecutivo y el despido de la trabajadora, hizo estragos en la cúpula de la compañía energética, dividida desde entonces, y que ha visto cómo varios elementos clave de su estructura firmaban por la competencia. La oficialización de la incorporación de Newey con vistas a 2025 llega exactamente cuando sus obligaciones con Red Bull empiezan a ser mínimas. Casualidad o no, su retirada coincide con el peor momento de forma de los actuales campeones, que recientemente han visto cómo Mercedes, McLaren y Ferrari, les superaban en rendimiento y

El ingeniero, nacido en 1958 en Stratford-upon-Avon, desembarcará en Aston Martin con la misión de revitalizar un equipo que pilló por sorpresa a todo el paddock en 2023, a raiz del reclutamiento de especialistas como Dan Fallows, el director técnico, procedente de Red Bull; o Eric Blandin, de Mercedes. En un solo ejercicio, los bólidos verdes pasaron de ocupar la séptima plaza en la estadística reservada a los constructores, a la quinta, con una serie de ocho podios, todos ellos firmados por Alonso.

#### Fútbol. España sub 21 gana a Hungría (0-1) y ya está clasificada para el Europeo 2025

El equipo español sub 21 derrotó ayer a Hungría a domicilio (0-1, con gol de Robert Navarro) y logró así la clasificación para el Europeo, que se celebrará el próximo año en Eslovaquia. España logró el pase dos joranadas antes de que finalice la fase de grupos. Será este el quinto Europeo sub 21 consecutivo para la selección. En los cuatro anteriores ganó uno (2019), fue finalista en dos (2017 y 2023) y alcanzó las semifinales en 2021.



Jannik Sinner.

#### Tenis. Sinner es totalmente absuelto de las acusaciones de dopaje

El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y reciente ganador del US Open el domingo pasado, quedo totalmente exonerado de las acusaciones de dopaje, tras dar positivo de clostebol en el torneo de Indian Wells, al no haber presentado la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) un recurso ante el Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo (TAS).

#### Atletismo. Muere el exnovio de Cheptegei por las heridas que sufrió al asesinarla

El asesino de la maratoniana ugandesa Rebecca Cheptgei, muerta tras ser rociada con gasolina y quemada viva, falleció ayer por las quemaduras que él mismo sufrió mientras perpetraba el crimen. Ndiema Marangach no pudo superar las heridas que se provocó en el siniestro, en el que atacó a su expareja y la prendió fuego, provocándole quemaduras en el 80% de su cuerpo.

# CULTURA



Paisaje en los alrededores de la ciudad noruega de Narvik, en una imagen de Norwegian Travel.

EL PAÍS recorre la ruta que cruza la región de Nordland, entre sobrecogedores paisajes, recuerdos trágicos de la II Guerra Mundial, un polémico Nobel de Literatura y la búsqueda de un turismo sostenible

# Un sendero por Noruega más allá del Ártico

TOMMASO KOCH Narvik / Bodo

Una lancha avanza solitaria por el fiordo. A bordo, los únicos cuatro invitados al espectáculo de la inmensidad. Bosques, acantilados, mar. Cuando el capitán gira el timón, el ojo foráneo no detecta razón alguna. Pero el veterano marinero mira hacia la ordila. Al rato, aparece el colosal motivo: la carcasa del Georg Thiele, navio alemán vencido durante la II Guerra Mundial. Los lugareños aún presumen de ello: aquí, cerca de la ciudad de Narvik, Hitler sufrió su primera derrota.

"Sirve de recordatorio, Es lo que sucede si te portas mal en Noruega", bromea John Petter Bachke, exmilitar reconvertido en guía turístico. Pero el destructor, de alguna forma, cuenta mucho más sobre estas tierras. Hablade tragedias y recuerdos que aún sangran. De un clima sin escrupulos. De gentes curtidas ante cualquier adversidad. De un paraiso para el senderismo y el buceo. De un lugar al que cuesta llegar, cruzando el Círculo Polar Ártico, pero aún más marcharse. Cultura e historia. Cuando la zodiac pone rumbo de vuelta a Narvik, un águila empieza a sobrevolarla. Bienvenidos a Nordland.

La llaman la "Noruega en mimatura". Un área tan extensa como Sulza, pero alargada y con apenas 240.000 habitantes. La nación helvética, por comparar, acoge a casi nueve millones. "Tie-

nes toda Noruega en apenas tres horas", apunta Sigrid Elise Lium, que vino de Oslo y se ha quedado trabajando en el Parque Nacional. Se refiere a circular en coche por aquí, casi siempre eléctrico—, por carreteras tan espectaculares como desiertas. Pero la zona también puede recorrerse andando: la Nordlandsruta atraviesa la región entera, a lo largo de 650 kilómetros y 43 dias estimados, Como en los Alpes, pero "más largo, espectacular, y menos concurrido", según Northern Norway, organización que impulsa el turismo lo-

cal y que invitó a EL PAÍS durante una semana.

El sendero se cruza con reservas naturales, picos nevados, pequeñas galerías de pintura, cabañas de montaña, clases de historia y ecos del Nobel de Literatura Knut Hamsun, que aquí tiene su casa museo. Pero, este año, la ruta también se encuentra con teatro, danza, música, performances y distintos focos en los indigenas Sami: el centro principal de Nordland, Bodø, ha sido elegido capital cultural europea 2024, la más norteña de la historia. Y

La localidad de Bodø ha sido elegida capital cultural curopea 2024

"Si entendemos que la naturaleza es cuitura, la respetaremos más", dice un poeta italiano



Un senderista recorre un tramo de la Nordlandsruta cerca de Narvik. SVERRE HJØRNEVIK

el mayor proyecto artístico de la última década en Noruega salpica todo el itinerario. Aunque las mayores obras maestras autóctonas llevan milenios en pie. Y el ser humano amenaza con destruirlas. "La naturaleza es cultura. Cuanto antes lo entendamos, más la respetaremos", sentencia el poeta italiano Davide S. Sapienza, otro visitante que vino una vez y ha perdido la cuenta de cuántas ha vuelto.

Puede que no haya mejor sitio para reivindicar el paísaje como arte. El de Nordland siempre muestra algún indicio de presencia humana. Pero, a la vez, no para de subrayar su pequeñez. Un barquito pesquero, en la bahía gigante. Un tejado escondido entre miriadas de árboles. La luz de una ventana, engullida en la oscuridad del monte. Huellas minúsculas, en la naturaleza desmesurada.

Tanto, que ni siquiera el ojo habituado de Joakim Jaksland termina de encontrar la cabaña de Storsteinshytta, a la que se dirige "Parece el fin del mundo", suelta el guia y encargado de marketing de Visit Narvik. Un glaciar observa desde una cumbre, a pocos cientos de metros. El sol de medianoche, esas largas semanas veraniegas sin oscuridad, es la única ayuda que concede el paisaje.

En una película sería el escenario del duelo final. Por suerte, no aparecen villanos, u osos, a los que retar: solo la resistencia de uno mismo, Hasta que al fin se vislumbra la silueta del refugio. Incluso Jaksiand cae rendido una vez alcanzada una litera. Antes, le da tiempo a aclarar: "Si mañana hay niebla, no se puede salir hasta que pase". Cuando la naturaleza levanta la voz, aquí se obedece. Tanto es así, que el itinerario cambia en varias ocasiones para reaccionar a los antojos del entorno.

Pese a que Noruega comparte frontera con Rusia, el conflicto más comentado en la zona parece ser la II Guerra Mundial. Roger Johansen, vecino y responsable de marketing de Northern Norway, explica que "cambió para siempre la región". Nordland tuvo un papel clave, según sus vecinos, pero su tragedia y heroicidad fueron olvidados para encumbrar a Oslo.

La Nordiandsruta avanza por tierras que un día fueron campos de trabajo, escombros del sueno quebrado de Hitler, que pretendía cubrir el área de vías para agilizar el transporte de armas y mercancías. Un apacible cementerio cerca de Rognan recuerda a los miles de prisioneros yugoslavos arrastrados a morir aquí. "Fue una pequeña guerra dentro de la gran guerra", resume Ronald Rusaanes, que relata a los visitantes del Blood Road Museum, en Saltdal, los horrores perpetrados. En el marco de Bodo 2024, la casa museo de Knut Hamsun mira con una exposición hacia otra sombra de la época: el colaboracionismo nazi del premio Nobel.

Frente a las protestas y el hartazgo en Málaga o Mallorca, aqui las nuevas visitas son un deseo. Sapienza, sin embargo, alerta de la "muerte de Tromsø", desde que la ciudad recibe varios vuelos directos de Ryanair desde el centro de Europa. A Nordland se va sobre todo para esquiar en invierno o ver la aurora boreal en verano. La mayoria de los entrevistados cree que hay sitio para más turistas. Habrá que decidir cuántos. Y de qué manera.

#### Entorno abrumador

"¿Quién trazó el largo, larguisimo sendero que recorre las ciénagas y los bosques? El hombre, el ser humano, el primero que llegó a estas tierras. Antes de él no existía ningún sendero", arranca Hamsun en La bendición de la tierra (Nórdica). Escrita en 1920, narraba cómo los colonos Isak e Inger se abren paso y levantan la vida en un entorno abrumador y hostil. Y, a la vez, criticaba la llegada del progreso.

Una madre empuja un carrito cuesta arriba por la montaña, cerca de Katterat. La apariencia menuda de la joven contrasta con la hazaña. Le quedan 10 kilómetros. Enseguida, Joakim Jaksland despeja más dudas eventuales: "Va a clases de tiro conmigo. No sabes qué brazos". Y John Petter Bachke concluye con una sonrisa: "Somos fuertes". En Nordland, dicen también que más abiertos y caóticos que sus compatriotas del sur. Y que los vecinos suecos, de los que Noruega se separó en 1905.

# Las universidades del Reino Unido revisan los términos 'anglosajón' y 'vikingo'

El cambio quiere evitar connotaciones racistas y nacionalistas, aunque muchos creen que el debate viene de EE UU

RAFA DE MIGUEL Londres

La gran tragedia de muchos ultranacionalistas ingleses, como los que durante años auliaron por el Brexit o los que este verano protagonizaron disturbios violentos y racistas en varias ciudades del Reino Unido, es que gran parte de la sangre que corre por sus venas es francesa. Desde 1066, cuando el normando Guillermo el Conquistador derrotó al anglosajón Harold Godwinson en la Batalla de Hastings, la cultura procedente del otro lado del canal de la Mancha forjó lo que hoy es la actual Inglaterra.

El empeño de algunas universidades británicas por hacer desaparecer de su oferta académica los términos anglosajón o vikingo, a los que hoy muchos criticos atribuyen connotaciones racistas, nacionalistas y hasta nazís, todavía escuece a intelectuales y a medios de comunicación del Reino Unido, que consideran la polémica como algo importado de Estados Unidos.

"Es cierto que el término an glosajón fue utilizado durante el siglo XIX por el racismo pretendidamente científico, y que todavía resuena en ese sentido más en Norteamérica (sic) que aquí [en el Reino Unido]. Pero no es cierto que esa sea la única connotación del término, o que los historiadores lo hayan utilizado solo para hacer referencia a la raza blanca", defendió en la revista The Critic el historiador Samuel Rubinstein. una de las voces más contrarias a la revisión de la palabra. "Los historiadores deberían poder seguir usando el término si lo hacen de un modo correcto (...) porque no solo es patrimonio de fanáticos y racistas".

El término anglosajón ha hecho siempre referencia a las tribus de origen germano que existieron en las islas del actual Reino Unido —anglos, sajones o jutos antes de la invasión normanda.

En cualquier caso, la Universidad de Nottingham ya se ha sumado a la corriente, y ha anunciado la revisión de los nombres de algunos de los cursos que ofrece, en un esfuerzo por "erradi-

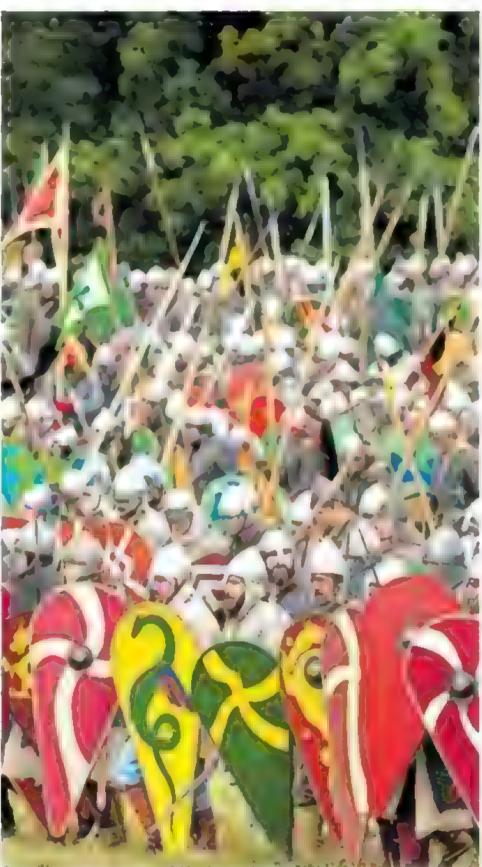

Recreación en 2016 de la batalla de Hastings en Battle (Inglaterra). JACK TAYLOR (GETTY)

Desde 1066, gran parte de la sangre de los ingleses es francesa

El año pasado, Cambridge ya reexaminó su enfoque académico car narrativas nacionalistas" de su oferta académica. El máster que hasta ahora se llamaba Estudios Anglosajones y Vikingos ha pasado a ser bautizado como Estudios de la Alta Edad Media Inglesa. El programa que se llamaba Métodos de Investigación en los Estudios Anglosajones y Vikingos también ha suprimido el término anglosajón por el de Alta Edad Media Inglesa.

Los académicos contrarios al cambio de la terminología acusan a sus promotores de haberse contagiado de un debate estadounidense que, según ellos, no existía en el Reino Unido.

Lo que era la Sociedad Internacional de Expertos en el Mundo Anglosajón (ISAS, en sus siglas en inglés) cambió su nombre por el de Sociedad Internacional para el Estudio de la Alta Edad Media de Inglaterra (ISSEME, en inglés) hace casí cinco años como reconocimiento de los problemas y el rechazo que provocaba el têrmino original en la discusión pública.

La decisión derivó de la polémica provocada por la profesora canadiense Mary Rambaran-Olm, que renunció a la vicepresidencia de la asociación y escribió un duro texto, junto con el académico Erik Wade, en la revista estadounidense Smithsonian, en el que aseguraban que el término no era históricamente correcto, porque nunca se autodenominaron así las antiguas tribus, y que en cualquier caso era "racista", y "estaba asociado con una idea de raza blanca que ha saturado la jerga actual hasta el punto de ser utilizado incorrectamente en el discurso político y de haberse convertido en un arma para promover la ideología de extrema derecha", aseguraban.

El recelo abarca también al uso de la denominación vikinga, que se ve conectada con movimientos racistas o nazis, por el uso que en su momento realizó aquel régimen de las runas, los caracteres de la escritura de los antiguos escandinavos, en su propia iconografía, como el símbolo de la SS, la organización paramilitar de Hitler.

Antes de que la Universidad de Nottingham se sumara a los cambios, la de Cambridge, cuyo departamento de Estudios Anglosajones era uno de los más relevantes, ya comenzó revisar gran parte del enfoque presentado a los estudiantes a partir del año pasado. "En general, las enseñanzas del Departamento de Estudios Celtas, Nórdicos y Anglosajones buscan desmantelar las hases de cualquier mito nacionalista, como la idea de que alguna vez existieron 'británicos', 'ingleses', 'escoceses', 'galeses' o 'irlandeses' con una identidad étnica antigua y coherente. Se trata de explicar a los alumnos que estas identidades han sido siempre una construcción accidental", explican los responsables del departamento.

Este año, Cambridge University Press rebautizó su histórica revista Anglo Saxon England Journal con el nombre de Early Medieval England Journal, para reflejar de un modo más correcto la rápida evolución internacional e interdisciplinaria de las investigaciones en este campo", según justificó la propia editorial.

En 2020, un grupo de 70 academicos firmó una carta abierta en la que expresaban su discrepancia con la animadversión que provocaba el término anglosajón: "Las condiciones con las que se afronta la palabra, y el modo en que resulta percibida, en Estados Unidos, son muy diferente a las del resto del mundo", afirmaban.

CULTURA

EL PAIS, MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Jerry Lewis, en un momento de The Day the Clown Cried, recogido en el documental From Darkness to Light.

El festival de Venecia estrenó 'From Darkness To Light', documental que se acerca a la obra maldita del cómico

# La película que avergonzaba a Jerry Lewis

GREGORIO BELINCHÓN Madrid

Jerry Lewis se empeñó en que nadie viera The Day the Clown Cried (El día que el payaso lloró). Al menos con él en vida. Siempre supo que su ansiada obra maestra se había convertido en un desastre, en la mancha que el actor no quería que ensuciara su carrera. Cuando recibió en 2013 la Palma de Oro de honor en Cannes, respondió sobre aquel esfuerzo: "No me gusta habiar de ella, y espero que se quede en el baúl: era mala. La escribí, la dirigí y era mala, porque perdí la magia. Y espero que nadie la recupere. El artista debe tener la posibilidad de tomar esas decisiones".

Lewis guardaba a buen recaudo la única copia de The Day The Clown Cried, su fallida aproximación al Holocausto a través de la figura de un payaso que guiaba, cual flautista de Hamelín, a los niños a las camaras de gas de Auschwitz. La semana pasada, el festival de Venecia proyectó el documental From Darkness to Light

(De la oscuridad a la luz), que, basándose en otro documental y en una entrevista con el propio cómico, intenta dar algo de luz al gran secreto de la carrera de Lewis.

La espina dorsal del filme nace del documental The Last Laugh (2016), de Ferne Pearlstein, en el que la directora entrevistaba a multitud de cómicos famosos que hablaban sobre su profesión. El corazón, en cambio, surge de una charla que Lewis (Newark, 1926-Las Vegas, 2017) concedió a Eric Friedler meses antes de morir, y en la que el cómico, casi siempre huraño con la prensa, bajó la guardia y habló de su fracaso. Así se montó From Darkness to Light, de Michael Lurie y Eric Friedler, estrenado en la Mostra pocos meses antes de que The Day the Clown Cried sea accesible al público el año que viene en la Biblioteca del Congreso estadounidense, una de las ultimas disposiciones ordenadas en vida por Lewis. Existe también metraje inédito del filme, del que ya habian aparecido en internet, en 2016, unos 30 minutos entre

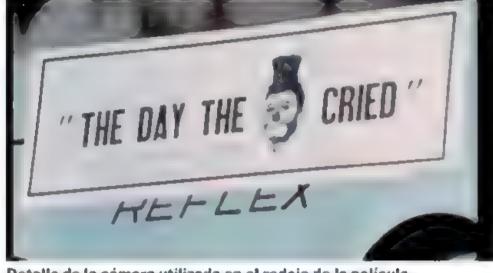

Detalle de la cámara utilizada en el rodaje de la película.

imágenes y descartes del rodaje.

"Ni siquiera pensábamos que la película existiera", cuenta Martin Scorsese en pantalla. "Creiamos que cra un mito". En realidad, Scorsese se comporta como un narrador que alimenta la levenda. Quien si la vio fue otro cómico, Harry Shearer. "Accedí a ella porque alguien tenía una copia en video del primer montaje y me lo dejaron unos días. Era como ver un payaso triste de Tijuana pintando el Holocausto".

Para entender por qué Lewis se lanzó a dirigir y protagonizar un drama sobre el Holocausto hay que viajar a mediados de los años sesenta, cuando en Francia era considerado un auteur por la critica más sesuda, ya que veían en sus trabajos una visión sutilmente trónica del modo de vida estadounidense. Tras una actuación en el parisiense teatro Olympia, se acercó a charlar con él un productor húngaro, Nathan Wachsberger, dueño de los derechos de un guion escrito por Joan O'Brien y Charles Denton.

Ningún cineasta se atrevia a filmar aquel libreto protagoniza-

La trama aborda la figura de un payaso que conduce a niños a las cámaras de gas

El filme será accesible en la Biblioteca del Congreso de EE UU el año que viene do por Helmut Doork, un payaso arrestado por la Gestapo por reirse del Führer. Encerrado en un campo de concentración, a punto de ser ajusticiado por alegrar la vida de los presos, se salva cuando los nazis le proponen que use su talento para conducir engañados a los niños judíos en dirección a las cámaras de gas. Doork acepta. En el guion se puede leer el final: los críos abrazan al payaso, le preguntan: "¿Adónde vamos, Helmut?", y todos juntos, cantando y riendo, entran en una câmara de gas. Se cierran las puertas.

#### Autor respetado

Lewis se lanzó quería ser un autor respetado y ahi estaba la oportunidad. A inicios de 1972 perdió casi 20 kilos, realizó la preproducción desde París y contrató a Harriet Andersson (un descubrimiento de Ingmar Bergman, cineasta que adoraba a Lewis) para encarnar a su esposa, a la estrella francesa Pierre Étaix para interpretar a un maestro payaso y al alemán Anton Diffring para dar vida al nazi que le hacia la vida imposible. A mitad de la filmación en Estocolmo, Wachsberger se largó con parte del dinero y las cámaras, lo que no frenó a Lewis, que la acabó. Finalizada la producción, se llevó el material a Los Angeles. Allí, devastado por lo malo que era todo lo que veía, se negó a rematar la pelicula. Y la sepultó.

¿Qué falló? Una pista la dio la guionista Joan O'Brien: habían escrito la historia de un egoista a la búsqueda de su redención, y Lewis la había reescrito, buscando su propio El gran dictador: la primera película que de niño hizo reír al cómico fue otra obra maestra de Charles Chaplin, Tiempos modernos. O'Brien luchó por recuperar los derechos de su guion, y ahora vuelve a estar disponible para que lo afronte otro cineasta.

Lo que se ve de The Day the Clown Cried en el documental es demoledor. Aburrido, plomizo, deslavazado. En una secuencia, el payaso se engancha la nariz a la alambrada. A su lado, otro preso reflexiona: "Cuando estás gobernado por el miedo, la risa es el sonido mas aterrador". Sin embargo, lo que se escuchan son sonidos apáticos de los niños judíos reunidos para ver a Helmut al otro lado de la cerca, los niños que irán con el payaso al final hacia la muerte.

"No logré un buen resultado", dice Lewis. "Fue un mal trabajo del guionista, del director, del actor. Lo pensé mil veces y concluí: ¿Dónde está la comedia en llevar a los niños a la cámara de gas?".

En pantalla, un crítico asegura que se equivocó al abordar el Holocausto en vez de encarar el nazismo "en un sentido mas amplio, como Los productores, de Mel Brooks". Otro, en cambio, lo califica de filme adelantado a su tiempo: años después, Roberto Benigni si dio con la tecla adecuada en La vida es bella. Shearer pone la puntilla: "No es una comedia. Es un trabajo serio. Ese es el problema".



La iglesia de Villaturiel (León) con su torre derrumbada, en julio, J. CASARES IEFEI

La Junta dota de "valor económico" al acervo cultural más importante, entre críticas al olvido de monumentos menores

# El patrimonio de Castilla y León se pierde ante la despoblación

JUAN NAVARRO Valladolid

La torre de la iglesia de Villaturiel (León), del siglo XVI, y la iglesia románica de La Barbolla (Soria) son dos de los últimos bienes patrimoniales de Castilla y León que se han derrumbado en los últimos meses de un día para otro. Nadie, durante años, había atendido las quejas sobre su estado. Las grietas se extendieron sobre ambos elementos patrimoniales sin despertar la acción pública o privada. La escena se repite por las nueve provincias de la comunidad, tan rica

en herencia cultural y arquitectónica como pobre en habitantes y músculo financiero sobre sus recursos artísticos.

Los colectivos especializados denuncian este deterioro y reprochan la inacción de la Junta, que aplica una estrategia de "dar valor económico" para "sacar maximo partido" a este legado, centrándose en los bienes de interés cultural (BIC). Denuncian que condena al olvido, y al derrumbe, a los inmuebles menos populares o ubicados en zonas despobladas. Y reclaman que la Iglesia cuide sus posesiones centenarias.

El análisis arroja una primera gran culpable: la despoblación. La Consejería de Cultura, las asociaciones en defensa del patrimonio y los expertos en estos bienes coinciden en que la pérdida demográfica en entornos rurales propicia el abandono de esas iglesias, retablos o ermitas desperdigadas por la comunidad. Oscar Carranza, portavoz de la Federación por el Patrimonio de Castilla y León, lo señala: "Cuando un bien patrimonial pierde utilidad, como las Iglesias en municipios casi vacios como San Bartolomé de la Barbolla, hay un deterioro.

El propietario, que suelen ser las diócesis, pierde el hilo del mantenimiento y la Junta, al no ser BIC, no hace trabajo preventivo".

Carranza reclama que la Consejería defienda el patrimonio con "planes de educación para que la gente valore lo que tiene, el patrimonio es parte de su identidad". Y censura también intervenciones como la de la iglesia de la Vera Cruz en Valladolid, con la cúpula derrumbada por negligencias en las obras de restauración. Los Arzobispados, lamenta, no quieren reconocer más iglesias o templos por no poder asumir sus cuidados y, a su vez, obstaculizan a plataformas vecinales que intentan cuidarlos. Como en Sarnago (Soria), donde las trabas eclesiásticas propiciaron que la agrupación social se centrara en obtener financiación para crear un coworking al no obtener permisos para centrarse en su deteriorada iglesia.

El director general de Patrimonio Cultural de la Junta, Juan Carlos Prieto, admite la complejudad de operar bajo tal crisis demográfica: "Es un desafío enorme en una comunidad gigante y de patrimonio extraordinario Hay más de 271.000 bienes patrimoniales en Castilla y León, con 2.600 BIC que podrían ser más".

Prieto incide en la tecnologia y la monitorización para controlar la evolución de los conjuntos, "empezando por los más importantes". Pese a centrarse en los BIC, en lugares como Molacillos (Zamora) reclaman que su iglesia, que está cerrada y cuenta con dicha catalogación y la protección intrinseca, sea arreglada. La Junta anunció recientemente 2.9 millones de curos para "la ejecución, por parte de las entidades gestoras, de proyectos de gestión activa sobre el patrimonio cultural"

Este guion molesta en colectivos pequeños de gran conciencia patrimonial, que se afanan en cuidar o recuperar sus emblemas. Javier Maisterre, de una asociación local de Fuenteodra (Burgos, siete habitantes), que con movilización ha obtenido dinero para restaurar su iglesia tardogótica, afea esa política: "Solo quieren invertir en lugares con oportunidad de negocio y desarrollo rural, parece mentira que no sepan la realidad de los pueblos y el patrimonio". Maisterre expone que, en su caso, la Iglesia no se implicó: "Al no ser BIC, en muchos casos el propietario es el Arzobispado y en la mayoría de los pueblos pequeños la Iglesia con problemas se acaba cavendo".

Hasta 427 de los 1.426 bienes españoles en peligro, recopilados en la Lista Roja del colectivo Hispania Nostra, se encuentran en Castilla y León, lo que supone un 30%. Victor Antona, miembro de la entidad, admite que sin el latir popular dificilmente sobrevivirá el patrimonio porque "las Administraciones no llegan a todo y tienen que priorizar; o se movilizan ellos o no lo hará nadie".

La restauradora Autora Galisteo, especializada en retablos de iglesias en Zamora, conoce decenas de ellos amenazados por hu-

Los expertos piden a la Iglesia implicación en el mantenimiento de sus posesiones

427 de los 1.426 bienes españoles en pelígro están en esta comunidad

medades, grietas y daños. Distingue entre los pueblos con cierta población, y los menores, "los grandes olvidados".

El hastío embarga al soriano David Ortega, que narra en
las redes sociales el deterioro de
iglesias o palacios que luego, en
visitas posteriores, se encuentra
derrumbados o expoliados: "Es
una ramificación de la despoblación, que es mucho más grave más
allá del romanticismo de los pueblos vacíos. Hay que buscar nuevas formas de conservación, especialmente en una comunidad tan
rica culturalmente".



**James Earl Jones** 

# La voz de Darth Vader y Mufasa

Fue uno de los primeros actores negros en lograr roles protagonistas en EE UU. Ganó dos Tony, tres Emmy, un Grammy y el Oscar honorífico

MARIA PORCEL

El actor James Earl Jones, que prestó su voz a Darth Vader en la saga de Star Wars, murió a los 93 años en su casa del condado de Dutchess, en Nueva York, según confirmaron sus representantes, aunque no trascendieron las causas del fallecimiento. Nacido y criado en Misisipi y considerado uno de los primeros grandes actores negros de su generación, Earl Jones gozó de una larga carrera que se extendía desde el teatro clásico en los años cincuentahasta el cine más comercial. Se hizo especialmente conocido por suprofunda y poderosa voz, con la que dobló al villano galáctico (de hecho, su último trabajo es la serie Obi-Wan Kenobi, en la que le dobló en 2022), pero también a Mufasa en El rey león, en 1994; en la segunda parte, en 1998, y en la versión de 2019. Además intervino en títulos como Conan, el barbaro o La caza del Octubre Rojo. A lo largo de su vida completó el cuarteto de reconocimientos llamado EGOT, siglas de Emmy (tuvo tres). Grammy (en 1977), Oscar (honorífico, en 2011) y Tony (recibió dos); además, ganó tanto un Globo de Oro como un premio del Sindicato de Actores por toda su carrera. En 1992 recibió la Medalla de las Artes de EE UU de manos del presidente George Bush, fue honrado por el Kennedy Center en 2002 y

la Universidad de Harvard le concedió un doctorado honorifico en

La carrera de Jones empezó de la forma más habitual: interpretando a clásicos de Shakespeare en la universidad, en Míchigan, en la que pudo estudiar Teatro gracias a una beca. En la escuela, su capacidad para escribir poesía y recitarla, animado por un profesor de Inglés que vio su talento, le ayudaron a superar su tartamudez: "Si no hubiera sido tartamudo, jamás habría sido actor", afirmó en una entrevista con Los Angeles Times en 2014. Tras luchar durante un par de años en la Guerra de Corea y llegar a ser lugarteniente, se graduó y se mudó a Nueva York para tra-

Por doblar al villano de Star Wars cobró 7.000 dólares y pidió no salir en los créditos

A lo largo de su carrera intervino en más de 120 filmes y en un centenar de series

tar de hacer carrera en el teatro. En 1957, empezó su carrera en el Off-Broadway con Enrique V, para después seguir haciendo obras de Shakespeare o de Jean Genet y estudiar en la célebre escuela de Lee Strasberg mientras trabajaba en lo que podía para salir adelante y subia a las tablas sin cesar. En 1964, mientras interpretaba Otelo, conoció a la que sería su primera esposa, Juhenne Marie, con quien se casó en 1978 y de quien se sepa-

raria en 1982. Dio el salto al cine y la televisión a principios de los sesenta, y a partir de ahí intervino en más de 120 películas y casi un centenar de series, convirtiéndose en uno de los primeros actores negros en tener papeles protagonistas y regulares, además de participar en doblajes, anuncios y narraciones de documentales.

Entre sus títulos más recordados en el cine están ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscu, una de sus primeras apariciones, en 1964, así como La gran esperanza blanca (1970), Yo, el mejor (1977), donde interpretó a su admirado Malcolm X. Conan, el bárbaro (1982). Jardines de piedra (1987), El príncipe de Zamunda (1988), La caza del Octubre Rojo (1990) o Juego de patriotas (1992). Sin embargo, su gran papel nunca tuvo su rostro, sino solo su voz. Fue George Lucas quien decidió que, tras la máscara de Darth Vader, estuviera Jones, que tenia que controlar mucho su torrente vocal hasta hacerlo casi monótono para cumplir con el papel del villano. Cobró 7,000 dólares y él mismo pidió no aparecer en los títulos de crédito (el actor que lo interpretaba era otro, David Prowse) hasta la tercera película. En los últimos años, autorizó a Lucasfilm a usar su voz en futuras entregas gracias a grabaciones antiguas y a la inteligencia



James Earl Jones, en septiembre de 2010 en Nueva York. BOBSY BANK (WIREIMAGE)

**ESQUELAS** EN EL PAÍS

> Laborables: elpaismadrid@prisabs.com Festivos produccioneditorial@asip-al.as

EL PAÍS, MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Carlos Núñez, José María Barreda, presidente del Club Siglo XXI, y Pepa Bueno, ayer durante el coloquio en Madrid. CLAUDIO ÁLVAREZ

# Carlos Núñez: "La propia industria periodística es la que debe autorregularse"

El presidente ejecutivo de Prisa Media debuta en los coloquios del Club Siglo XXI junto a la directora de EL PAÍS

#### QUINO PETIT Madrid

La lógica del períodismo que interpela a los políticos se invirtió ayer en el Club Siglo XXI de Madrid, que alberga desde la Transición encuentros entre distintos actores del poder en España. Durante el turno de preguntas al presidente ejecutivo de Prisa Media, Carlos Núñez, debutante en estos coloquios-y a quien la directora de EL PAÍS, Pepa Bueno, presentó como a un "jefe" al que ha visto "hacer suyo el discurso del periodismo de calidad"-, la presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del primer Gobierno socialista de coalición, Carmen Calvo, pidió la palabra e interpeló a ambos: "Ante el peligro de la desinformación, un carajal que va es máximo y está afectando al sistema político y al Estado de Derecho, ¿qué proponéis?".

Núñez respondió: "Seguir haciendo lo que hacemos: más contenido de calidad para acceder a un mayor número de gente. El gran problema es cómo acotas a los distribuidores de información en que se han convertido las redes sociales y los buscadores en internet, que son realmente medios. ¿Quién es el responsable de lo que se publica ahí? Y por otra parte, el derecho a la información está centrado en la información

veraz. Necesitamos potenciar que los medios con buena praxis periodística sean más potentes, definirlos como agentes que contribuyen a la sostenibilidad del sistema democrático. Las compañías tendrían incentivos para invertir en esos medios frente a las redes, que no hacen eso y comprometen el 50% del mercado publicitario. Eso nos permitiría tener más periodistas para hacer más contenidos (...). Tenemos que ser nosotros, la propia industria, los que nos autorregulemos en un entorno muy complejo y sobre un tema que no solo afecta a España".

Además de la presidenta del Consejo de Estado, otros políticos como el vicesecretario de Coordinación Autonómica y local del Partido Popular, Elías Bendodo; la ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; y la exministra de Industria y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, atendieron a la perspectiva sobre el ecosistema social y mediático de España desgranado por el presidente ejecutivo de Prisa Media (editor de este periódico). Sobre los medios de su compañía, Núñez afirma: "Nuestra visión del mundo no es

"Las redes y los buscadores son hoy distribuidores de información", señala

"Todos sabemos lo fácil que es convertir en dinero el odio", advierte Pepa Bueno

monolítica. ¿Qué me dirian si un periódico publicase editoriales y artículos de opinión donde, sin excepción, se esté a favor o en contra de algo tan controvertido como la amnistía, el pacto fiscal para Cataluña entre el PSOE y Esquerra Republicana o el nombramiento de un ministro como gobernador del Banco de España? En EL PAÍS han podido leer páginas y voces muy autorizadas en contra de la amnistía, o la entrevista a un representante del PSOE en contra del acuerdo de financiación y un posicionamiento editorial contra el nombramiento del gobernador del órgano regulador bancario".

En el preludio a la intervención de Carlos Núñez, la directora de EL PAÍS presentó la trayectoria de este ingeniero de telecomunicaciones de 50 años con más de dos decenios de experiencia en la gestión de medios de comunicación: "Es mi jefe y tenemos muy claro el terreno de juego en el que se mueve la operativa de cada uno", señaló Bueno.

Sobre el papel de Núñez al frente de Prisa Media, la directora de EL PAÍS argumentó: "Hace más falta que nunca que quienes tienen que hacer posible ese caro periodismo, como Núñez. se lo crean y apuesten por monetizar solo productos de calidad, cuando todos sabemos lo fácil que es convertir en dinero el odio, la desinformación, el puro ruido o el mero espectáculo político, económico y anticientífico". En un contexto de transformación digital "que no tiene una estación de destino, sino que es una revolución permanente".

Núñez recordó el liderazgo de Prisa Media. "Somos uno de los principales grupos mediáticos en habla hispana. Tenemos más de 25 millones de oyentes diarios, tanto en España como en América. Más de 180 millones de usuarios únicos digitales en todas nuestras cabeceras. Más de 350.000 suscriptores digitales en EL PAÍS. En las ediciones en papel, tanto EL PAIS como As rondan los 100.000 ejemplares diarios en España. (...) Tenemos escala y datos. Y en el ámbito digital solo se puede sobrevivir con escala y datos. Además, hay mercados donde crecer".

## Broncano comienza fuerte en audiencias, pero 'El hormiguero' sigue imbatible

'La Revuelta' anota un 17,1% de 'share', frente al 23% del programa de Pablo Motos

#### ENEKO RUIZ JIMÉNEZ Madrid

David Broncano sabía que iba a perder contra El hormiguero. Pero su primer combate al frente de La Revuelta se saldó con un digno segundo puesto, al reunir a 2,1 millones de espectadores y al 17% de la audiencia que veia la televisión en su franja, muy por encima de la media del día de La 1, de 11.3%.

El hormiguero, que empezó 20 minutos después, permanece líder y el lunes alcanzó el 23% de cuota de pantalla y 2,9 millones de espectadores con la visita de un proyecto a largo plazo, es imposible competir en audiencia. Van a ganar ellos", y repitió a EL PAÍS: "Pablo [Motos] nos va a pisar la cabeza. Ha hecho esta semana creo que un 20% de media o algo así, el triple de lo que han hecho TVE y Telecinco".

También los directivos de "TVE argumentaron que este programa va más allá de las audiencias de la televisión lineal tradicional, cuyo público medio supera los 57 años, subrayando la importancia de atraer a un público joven a plataformas como RTVE Play y a sus redes sociales. La cadena pública tiene unos días de respiro. Es el mejor estreno de entretenimiento de La 1 desde septiembre de 2015, cuando llegó En la tuya o en la mía, con Bertín Osborne.

Pesc a haberse erigido en una de las franjas donde más audiencia se concentra (por haber ido



Un momento del primer programa de La Revuelta.

la sobrina del rey Victoria Federica de Marichalar. Su entrevista fue lo más visto del día, y la de Broncano, lo segundo.

El golpe mortal de estos dos contrincantes se lo llevó Babylon Show, de Telecinco, que tocó fondo con un 3,1% de share y 400.000 espectadores, por debajo incluso del concurso de La 2 Cifras y letras (3,5%), del veterano El intermedio (5,3%) en La Sexta y de First Dates (7,3%) en Cuatro. Así, Carlos Latre se encamina hacia la cancelación tras ser la sexta opción y perder dos de sus noches de emisión.

El dato de La Revuelta, sin embargo, debe tomarse con cautela, ya que espectadores que no están pendientes de la televisión a esa hora pudieron sentir curiosidad por ver cómo sería el programa (respuesta: igual que La Resistencia).

Broncano había insistido en que no tenían esperanza de derrotar a El hormiguero: "Este es retrasando su hora de comienzo), el access prime time debería tener como objetivo introducir con buenos datos el horario de máxima audiencia. El hormiguero lo consigue gracias al tono coherente como televisión familiar y de entretenimiento de Antena 3. El reto es saber si el estilo de Broncano puede casar con la propuesta de otoño de La I, que incluirá debates políticos como 59 segundos o series de corte histórico como Las abogadas. También realities veteranos como Masterchef Celebrity, que el lunes anotó un 16% de cuota y 995.000 espectadores, de modo que a las 22.50, al acabar el programa de Broncano, una parte de los televidentes se marchó.

El primer asalto en el access prime time se salda, por tanto, con dos victorias, una consolidada y otra a la espera, y un fracaso para Telecinco que hace prever la inminente defunción de uno de los espacios de la terna.

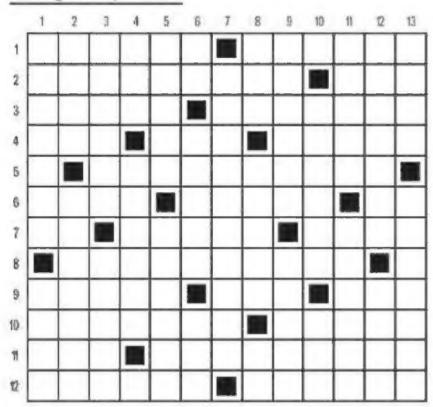

Horizontales: 1. El del sabueso es muy fino. [Qué gustaze! / 2. Cálidas, las bienvenidas. Adverbio de cantidad / 3. Meza al bebé en su lecho. Exageradamente bueno es ese banquete / 4. El Bradbury de Fahrenheit 451, Imita el latido relojero. Te partias, te... / 5. El siglo de Caligula. Ligadas al medio ambiente / 6. De los tiempos de Maricastaña, del año de la... Minorla religiosa rusa, digo de Oriente Próximo. La filmó Spielberg / 7. As y dama inglesa. Hija política. El de Judas la pintà Giotto / 8. Entre ellos figuran Gerardo Diego. Juan Larres y Borges. El principio de Pareto / 9. Dejad mondo y lirondo. Mostrarse rumboso. El autor de El quadem gris / 10. Intensa antipatía. Subalterno de organismos oficiales / 11. Con él, los duelos son menos. Carencias de afecto / 12. Con el rey Fernando se unió a Castilla. Desmontose.

Verticales: 1. Flautin de un canario desorganizado (?). A espaldas de la proa / 2. Para no despeinarse. Padecer o sutrir / 3. Lo hacen los líquidos en movimiento. Completa, la sala / 4. Hasta ahora. Emular al gran Alfredo Kraus. Centro de acogide / 5. En su ría desemboca el Asón. Maquinado / 6. En las afueras de Oviedo. El pueblin de Adela (?). Rama budista / 7. Ayadadas / 8. Anglicismo reemplazable por brecha. Broma, burla. Repetida vocal / 9. El dios egipcio de los muertos. Recibió un balazo en la preja / 10. Un Mazinger animado. Faltaba a un mandamiento. A la izquienda de Biden / 11. Ganó Operación Triunto 2017. Expelo el sire aspirado / 12. No te extinguieses. Te echas un libro al coleto / 13. Los antiguos amos de los infantes. Darse de bruces con alguien.

Solución al anterior. Horizontales: 1. Sana. Sacarino / 2. Cruciales. Mai / 3. Redicha. Teide / 4. Anodo, Falta / 5. BG. Anemo, Faro / 6. Bah. Ofensor, L / 7. L. Imserso, Aro / 8. Ella. Boina. Er / 9. Lanzo. Drago / 10. Bebis. Tuercas / 11. IVA. Planeando / 12. Centella. Seos.

Verticales: 1. Scrabble. Bio / 2. Aranga. Lleve / 3. Nudo. Hilaban / 4. Acida. Mani. T / 5. Iconos. Zape / 6. Sah. Efebo. Ll / 7. Ala. Mero. Tal / 8. Ce. Fonsi. Una / 9. Asta. Sondee / 10. R. Effo. Arras / 11. Imitara. Acné / 12. Nadar. Regado / 13. ¡Olé! Olorosos.

#### Ajedrez / Leontxo García



Posición tras 26... Ce6?

#### Una muy buena de Niemann

Blancas: H. Niemann (2.733, EE UU). Negras: H. Nakamura (2.802, EE UU). Apertura Española (C64). Speed Chess Championship (relámpago 5+1, semilinal, 8° partida, Chess.com). Paris, 7-9-2024.

Por si aún persiste alguna duda sobre el talento de Niemann: 1 e4 e5 2 Cf3 Cc6 3 Ab5 a6 4 Aa4 Ac5 5 0-0 Cge7 6 o3 Cg6 7 d4 Aa7 8 Ae3 0-0 9 Cbd2 d6 10 Te1 Rh8 11 h3 f6 12 Ac2 Cce7 13 Cf1 c6 14 Cg3 Ae6 15 Dd2 Dc7 16 h4! Tld8 17 h5 Cl8 18 Ch4 d5 (el alfil en a? está desconectado de las casillas negras del flanco de rey...) 19 h6! g5? (19... g6!, aunque las blancas tendrían cierta ventaja presionando por la casilla 95 con 19 Cf3) 20 Axg5!! fxg5 21 Dxg5 Cog6 22 Df6+ Rg8 23 Cxg6?! (era mucho más fuerte 23 e×d5! C×h4 24 d×e6, y la amenaza e7 obligaria casi a rendirse) 23... h×g6!

24 exd5 Axd5 25 Txe5 (al sacrificio está más que justificado: además de los tres peones, la armonia de las piezas blancas es excelente, y el alfil en a7 està fuera de juego) 25... Df7 26 Dg5 Ce6? (diagrama) (esto ya es definitivo; había que jugar 26... Ch7t, que casi obliga a 27 D×g6+ --si 27 Dg4 Cl6 28 Dg5 Ch7; y si 27 Dh4 Tf8 28 Ce4 Ab8, con recuperación de las negras en ambos casce-- 27... D×g6 28 A×g6 Td6 29 Ad3 T×h6 30 Te7 Tb8 31 Cf5 Tg6 32 Ce3 Tg7 33 C×d5 c×d5 34 T×g7+ R×g7 35 A×h7 R×h7 36 Te1, y las negras estarian peor, pero podrian luchar) 27 T×e6tt D×e6 28 Af5t (pero no 28 A×g6? por 28... Rh8 29 A+8 Dg8 30 De5+ Rh7 31 Df5+ Rh8, y no habria más que tublas) 28... Dd6 29 A×g6 Rh8 30 C45! (esta es la diferencia con la variante del paréntesis. anterior) 30... D18 31 Te1! (la amenaza principal es Te7) 31... Td7 32 Ce7? (se ganaba ya con 32 Ch4, y amenazas como Ac2 serían letales) 32... Ab8? (Nakamura devuelva el favor cuando aun podia luchar, con 32... Td6!) 33 C×d5 T×d5 34 Df6+l, y Nakamura se rindio.

#### Sudoku

| 2      |   | 6 | 1 | 5 |   | 9 |
|--------|---|---|---|---|---|---|
| 2<br>9 |   |   |   |   |   | 9 |
|        | 9 |   | 6 |   | 4 |   |
|        | 7 | 1 |   | 2 | 9 |   |
|        | 1 |   | 7 |   | 6 |   |
| 4      |   |   |   |   |   | 5 |
| 4 5    |   | 8 | 9 | 3 |   | 1 |

7 2 8 4 5 9 1 3 6

Solución al anterior

973842561 1 5 2 9 7 6 8 4 3 4 8 6 3 1 5 2 9 7 865234719

MEDIA ALTA. Complete el tablero

de 81 casillas (dispuestas en nueve

filas y columnas) relienando las celdas vacias con los números del

1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada

columna, ni en cada cuadrado.

Más pasatiempos en juegos.elpais.com

#### España hoy



#### Generalizado descenso de las temperaturas. Fuerte viento en Canarias

La llegada de un sistema frontal al Cantábrico, asociado a una fuerte borrasca situada en Noruega, mantendrá la nubosidad abundante con precipitaciones, preferentemente durante la segunda mitad del dia, en el norte de Galicia, Cantábrico, norte de Navarra, Aragón, Cataluña, más irregulares en el Pirineo. La dana se sitúa en el norte de Marruecos y mantendrá una cierta inestabilidad atmosférica en el sur y este peninsular, con algunos aguaceros tormentosos en zonas del este de Andalucía, Valencia, noreste de Cataluña y Baleares. Nuboso en el norte de Canarias. Parcialmente nuboso en el resto. Viento del norte en Girona y del este en el Estrecho y Cantábrico. J. L. RON

#### Mañana



#### Indicadores medioambientales

| Calida | Calidad del aire |        |        |        |         | MALA GREGULAR BUENA |  |  |
|--------|------------------|--------|--------|--------|---------|---------------------|--|--|
|        | BARCELONA        | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA | VALENCIA            |  |  |
| МАЙАНА |                  |        |        |        |         |                     |  |  |
| TARDE  |                  |        |        |        |         |                     |  |  |
| NOCHE  |                  | -      |        |        |         |                     |  |  |

#### Temperaturas de hoy y promedios históricos (°C)

|                     | BARCELONA | BILBAO | MADRID | MĂLAGA | SEVILLA | VALENCIA |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|
| MÁXINA              | 25        | 23     | 29     | 30     | 31.     | 28       |
| PROMEDIO<br>MÁXINAS | 24,9      | 25,7   | 26,3   | 29,2   | 32,9    | 28,2     |
| MÎNINA              | 2.8       | 15     | 17     | 22     | 16      | 21       |
| PROMEDIO<br>MINIMAS | 17,5      | 14,4   | 16,2   | 10,4   | 17,9    | 19,3     |

#### Aqua embalsada (%)

| ESTE<br>AÃO         | 05,8 | 2,02 | GUADIANA<br>40,3 | GUADALO. | SEGURA<br>17 | JÚGAR<br>41,0 | 65,3 |
|---------------------|------|------|------------------|----------|--------------|---------------|------|
| MEDIA<br>10<br>AÑOS | 51,9 | 45,8 | 44,8             | 40,8     | 33,1         | 38,9          | 54,0 |

#### 

| Concentra | cion de CU <sub>2</sub> | Partiet por militin (peri) et l'écombris |                 |                 |
|-----------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ÚS. TIMA  | LA SEMANA<br>PASADA     | HACE<br>UN AND                           | HACE<br>10 AÑOS | NIVEL<br>SEGURO |
| 422.4     | 422.33                  | 418.64                                   | 396.29          | 350             |

Fuentes: NCAA-ESFIL / World Air Essal by Index / Microterio para la Transición Ecológica. Promotios históricos de las temperaturas desde 1906 (Borcolona), 1947 (Bilbao), 1920 (Madrid), 1942 (Mäiaga), 1961 (Sevilla) y 1937 (Volencia). elpsis.com/especiales/ranking-de-temperaturas/

#### Sorteos



#### EURONILLONES

Combinación ganadora del martes:

NUMEROS 6 29 46 47 48 ESTRELLAS EL MILLON **GJR51470** 

#### BONG LOTO

Combinación ganadora del martes:

3 8 40 42 43 49 C38 R2

CUPÓN DE LA ONCE 79108 SERIE 013

TRÍPLEX DE LA ONCE 750

#### SUPER ONCE

Combinación ganadora del martes:

2 7 12 18 21 22 34 39 43 44 52 58 61 66 67 68 69 71 79 83

TELEVISIÓN EL PAÍS, MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EN ANTENA / ÁNGEL S. HARGUINDEY

### 'La pareja perfecta', lujo y sangre en un hermoso lugar

os seis capítulos de La pareja perfecta se desarrollan en un hermoso paisaje y en una aún más hermosa y lujosa mansión. Hablamos de la isla de Nantucket, con un aspecto muy a lo Edward Hopper, al fin y al cabo está situada a unos 50 kilómetros al sur de Cape Cod, el lugar que tantas veces inspiró al pintor. Se va a celebrar la boda de uno de los hijos de Greer Garrison (Nicole Kidman), una poderosa y rica matriarca, y de Tag Winbury (Liev Schreiber) su inútil y alcoholizado marido. Los preparativos de la boda son perfectos por el minucioso perfeccionismo de la anfitriona. Todo rezuma glamur y todo se derrumba al hallarse el cadáver de una

de las invitadas. Adiós al lujo, bienvenida la investigación policial.

Con un buen guion de Jenna Lamia, creadora de la serie que exhibe Netflix a partir de la adaptación de la novela de Elin Hilderbrand, la trama está repleta de sospechosos que a la postre son falsos, o dicho desde la cinefilia: un desfile de McGuffin hitchcockianos que permite mantener el interés del espectador, probablemente el mayor anhelo de los creadores de las ficciones televisivas. Nada que ver con esa absurda polémica en torno al cambio de cadena de David Broncano, tema que ha hecho correr ríos de tinta por estos pagos sin, probablemente, mantener el menor interés del espectador, pues cuestionar a estas alturas que alguien acepte una mejor oferta económica y de audiencia, clave en la televisión, no deja de ser una necedad.

Volviendo a La pareja perfecta hay que destacar la labor de la sobria y tenaz inspectora de policía (Donna Lynne Champlin) que conseguirá desentrañar el misterio. Sus pesquisas irán desvelando las miserias de

quienes aparentan una vida y una pareja impecables, existencias que se podrían definir en dos palabras: infidelidad y co-

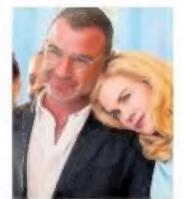

Liev Schreiber y Nicole Kidman.

motivos del asesinato no es otro que el dinero. Y un dato secundario: no cabe la menor duda de que el cirujano plástico de Nicole Kidman es mucho mejor que el de Isabelle Adjani, a la que el exceso de bótox ha dejado irreconocible. Nadie duda de sus capacidades interpretativas, aunque están muy lejos de la entereza vital que mostraba Anna Magnani cuando le pe-

dicia, ya que el último de los

día a su maquillador en los rodajes: "Déjame las arrugas, no me quites ní una. He tardado toda una vida en conseguirlas".

#### programacion-tv.elpais.com

#### La 1

6.00 Telediario matinal. 8.00 La bora de la 1. 'La hora de la actualidad'. Magazine, presentado por Marc Sala y Silvia Intraurrondo. 10.40 Mañaneros. Magacin de actualidad y entretenimiento presentado por Adela González, junto a Miriam Moreno y Alberto Herrera. 14.00 Informativo territorial. . 14.10 Ahora o nunca. \* 15.00 Telediario. 15.50 Informative territorial. 16.15 El tiempo TVE. . 16.30 Salón de té La Moderna. Fabio del Moral comienza a cerrar su etapa en la Compañía Morcuende. (12). 17.30 La promesa. Jana le cuenta a Curro que Manuel sabe que él y ella son hermanos. Petra se enfrenta con Marcelo y Teresa le pide explicaciones. (12). 18.30 El Cazador Stars. 20.30 Agui la Tierra. n 21.00 Telediario. 21.40 La revuelta, (12). 22.50 Cine. Poder absoluto'. Luther, un especialista en grandes robos, planea desvalijar la mansión de un magnata que se encuentra de vacaciones en el Caribe. Sin embargo, la mujer de la victima aparece inesperadamente. (18). 0.40 Cicatriz. "La última

lección'. (16).

La 2 6.00 Arqueomania. € 6.30 Inglés online TVE. 7.25 Zoom Tendencias. 7.40 Flash moda. m 8.10 El año salvaje en Africa. 'Otoño'. (7). 9.00 Un país para leerio. n 9.30 Aquí hay trabajo. n 9.55 La aventura del saber. a 10.55 Lucy Worsley. Agatha Christie, la reina del misterio. 'Un gato en el palomer'. 11.50 Al filo de lo imposible. n 12.20 Las rutas D'Ambrosio. 13.20 Cine. 'Pistolero'. 14.50 Curro Jiménez. El barquero de Cantillana'. 15.45 Saber y ganar. w 16.30 Into The Blue, 'Las Islas Forgotten'. 17.19 Del amanecer al cropúsculo. (12). 18.05 La ciencia de las emociones. 18.55 La 2 Express. • 19.10 Grantchester. n 20.40 La asombrosa aventura estadounidense de George Clark. In 21.30 Cifras y letras. bote acumulado. 22.00 Documaster, 'La vida bajo ataque'. 22.03 Documental. 11-S. El día que cambió el mundo'. (12). 23.30 La gran evasión. La historia verdadera. 1.40 Festivales de verano. (7).

Antena 3 6.00 VentaPrime. ■ 6.15 Las noticias de la mañana. E 8.55 Espejo Público. Presenta Susanna Griso. En este magacine matinal se incluyen reportajes. entrevistas y debates relacionados. (16). 13.20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano. a 13.45 La ruleta de la suerte. Presenta Jorge Fernández: 15.00 Noticias Antena 3. 15.30 Deportes Antena 3. . 15.35 Tu tiempo con Roberto Brasero. 15.45 Sueños de libertad. Con Julia localizada, Jesús no cede: no va a retrasar su marcha, Claudia tiene muchas dudas acerca. de ser madre soltera y se apoya en Luz. (12). 17.00 Y ahora, Sonsoles. 20.00 Pasapalabra. Presentado por Roberto Leal. 21.00 Noticias Antena 21.30 Deportes. a 21.35 La previsión de las 9. w 21.45 El hormiguero. 'Coaches de La Voz 2024'. 22.45 López y Leal contra el canal. Roberto Leal e Iñaki López, dos presentadores de Atresmedia, se enfrentan a la cadena en retos físicos y mentales. 2.30 The Game Show,

#### Cuatro

7.00 Love Shopping TV. 7.30 ;Toma salamila 7.35 [Toma salami! La TV que nos parió. u 8.25 Callejeros Viajeros. 'Abu Ohabi' y 'Venecia'. (7). 10.30 Viajeros Cuatro. 'Cáceres'. (16). 11,30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro mediodia. 14.55 ElDesmarque Cuatro. (7). 15.10 El Tiempo Cuatro. 15.30 Todo es mentira. Programa de humor presentado por Risto Meride. (7). 18.00 Lo sabe, no lo sabe. Xuso Jones recorre España buscando transeuntes dispuestos a participar en este juego. 19.00 ¡Boom! Concurso presentado por Christian Galvez. ■ 20.00 Noticias Cuatro noche. . 20.45 ElDesmarque Cuatro, (7). 21.00 El Tiempo Cuatro. 21.05 First Dates. Presentado por Carlos Sobera. (12). 22.50 Volando voy. 'Doñana'. Jesús Calleja se desplaza a Doñana para colaboar en la conservación del caballo marismeño, especie en peligro de extinción. (7). 0.50 Volando voy. 'La Axarquia (Málaga) . (7). 2.05 ElDesmarque Madrugada. (7). 2.40 The Game Show.

#### Tele 5

7.00 Informativos Telecinco matinal. n 8.55 La mirada crítica. Ana Terradillos, con la colaboración de Antonio Teixeira y Jano Mecha, ofrecen lo más destacado de la actualidad politica. económica y social en el panerama nacional e internacional, (16). 10.30 Vamos a ver. Magacin presentado por Joaquin Prat, Patricia Pardo y Verónica Dulanto que centra su atención en los grandes temas de interés social. (16). 15.00 Informativos Telecinco mediodía. 15.25 Eldesmarque Telecince. 15.35 El Tiempo Telecinco. # 15.45 El diario de Jorge. 17.30 TardeAR. (16). 20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinoo noche. 21.35 Eldesmarque. s 21.40 El Tiempo. ■ 21.50 Babylon Show. Presenta Carlos Latre. 22.50 El rival más débil. Politicos, cantantes, actores, humoristas, deportistas y periodistas del panorama nacional vivirán la emocionante y divertida experiencia de participar en 'El rival más débil'. ■ 0.15 La verdad de... (16). 2.00 Gran Madrid Show. 2.25 Gran Hermano:

#### La Sexta

6.00 Minutos 7.25 Elsbeth. musicales. n Recogepelotas' y 'Oreja 6.30 VentaPrime. . por oroja'. 7.00 Previo Aruser@s. 8.55 El deporte y la ciencia. 'El cuerpo'. 9.00 Aruser@s. El entrenamiento', El Presentado por Atfonso equipamiento' y 'La Arús. Programa que ofrece la información del mente'. dia con humor e ironia. 12.25 Documental. 11.00 Al rojo vivo. McEnroe', Ja Presentado por Antonio 14.10 Informe Plus». La García Ferreras. (16). Liga de Valdano'. . 14.30 Noticias La 15.10 Ilustres ignorantes. 'Olimpiadas'. Sexta. . 15.45 La pista del tenis. 14.55 Jugones. # 15.20 La Sexta Meteo. # Copa Davis. . 15.45 Zapeando. 16.00 Davis Cup Fase Presenta Dani Mateo. (7). de Grupos. 'Chequia -17.15 Más vale tarde. España, Individual 1'. . Espacio de carácter 18.05 La pista del tenia. informativo, presentado Copa Davis. . por Iňaki López y Cristina 18,25 Davis Cup Fase de Grupos. 'Chequis -Pardo. a 20.00 Noticias La España. Individual 2. . 20.35 La pista del tenis. Sexta. Presentan Rodrigo Blazquez y Copa Davis. 20.50 Davis Cup Fase Cristina Saavedra. 21.00 La Sexta Clave. B de Grupos. Chequia -España. Dobles . . 21.30 El intermedio. Cada noche, el Gran 22.30 Cine, Los ojos de la noche". Kyoung-su Wyoming y su grupo de colaboradores es un hábil acupuntor ciego que solo puede ver presenta un análisis de la un poco en la oscuridad actualidad informativa. 22.30 Cine. Expediente encargado de curar al Warren: obligado por hijo del rey. Pero mientras el demonio'. Cuando en Kyoung-su hace su 1981 Ed y Lorraine Warren trabajo, descubre un secreta oculto del rey que acudieron al exorcismo del niño David Glatzel. podría cambiarlo todo.de todos pensaron que curar al hijo del rey. . habian puesto fin a meses 0.25 El consultorio de de tormento, pero, para Berto. Señores mayores y cagadas de paloma". Arne Johnson, fue sólo el 1.05 Documental. principio. (16). 1.00 Cine. Presa del

#### DMAX

■ PARA TODOS LOS PÚBLICOS

6.00 Ingeniería de lo imposible. 7.30 ¿Cómo lo hacen? Deshielo al aire y coche eléctrico', 'Barco de crucero/Satélite/Puente colgante' y 'Rueda de ruleta, acerte de oliva y Batmóvil", . 8.40 Aventura en pelotas. Todo o nada. 10.25 Un planeta extraño. 'Un ángel eléctrico' y 'Mares que se separan'. (7). 12.15 Alienigenas, 'Los replicantes' y 'Los discos alienigenas'. (7). 14.05 Expedición al pasado. La ciudad perdida de los góspeles y Los tesoros saqueados de Camboya', (7). 15.55 La pesca del oro. Mi dulce mina' y 'Cosas que pasan'. (7). 17.45 Pesca radical. 'Congelado' y 'El cementerio del equipo". 19.35 Joyas sobre ruedas, 'Rolls Royce Silver Spirit y Toyota Landeruiser'. 21.30 ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se fabrica una de las bicis más rápidas del mundo? ¿Cómo entrenan los pilotos de acrobacias? 22.30 Misiones secretas de Hitler. Operación Willi', a 23,25 f1S; dentro del Air Force One. (7). 1.25 Documental. 10 errores que cambiaron



Freddie Mercury: el show la historia. 'El IIS'. (7). final'.



EL PAÍS presenta el foro clave para fransformar Galicia: un encuentro de alto nivel para discutir la modernización del Eje Atlámico, la competitividad industrial y el impulso de energias renovables. Bajo la dirección de Papa Bueno, líderes regionales y expertos se unen para trazar el futuro de sectores como la automoción, el naval y los satélites.

pánico'. (7).

- TE ESPERAMOS EL PRÓXIMO MARTES 17 DE SEPTIEMBRE A LAS 09:30
- HOSTAL DOS REIS CATÓLICOS (PRAZA DO OBRADOIRO, 1.

Resumen diario.

PARADOR DE SANTIAGO DE COMPOSTELAI

Patrocinadores principales.

para el evento del 17 de septiembra





Evento exclusivo para suscriptores 16 de septiembre en Zona Franca Vigo

11 de septiembre de 2024

Año XLIX Número 17.212 Madrid: Miguel Yuste, 40, 28037 Madrid, 91 337 82 00 a Barcelona: Cospe, 6, 3' plants, 06010 Barcelona, 93 401 05 00
 Publicidad: Prisa Media, S.A.U. Valentin Seato, 44, 3' plants, 28037 Modrid: 01 536 55 00; publicidad pprisamentia, nom

■ Atençión al cliente: 914 400 135 a Depósito legal: 15-14951-1976 © Ediciones EL PAIS, SEU, Madrid, 2024.
 ■ Todos los chrochos reservados, En virtud de la dispuesto en los entículos 8 y 32.1, pérmito segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación publica, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con lines comerciales en cualquier soporte y por

cualquier medio técnico, sin la autorización de Ediciones EL PAÍS, SLLÍ a Ejemplor Impreso en papel de origen sostenible



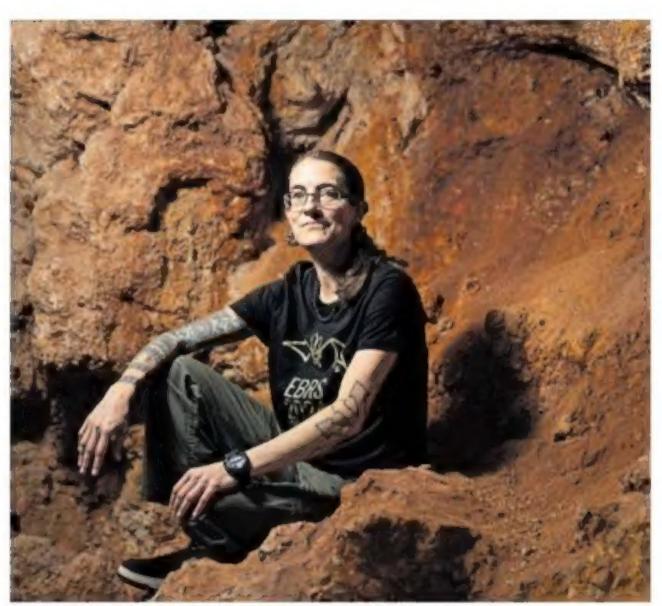

Orly Razgour, el viernes en Tarragona. MASSIMILIANO MINOCRI

#### JACINTO ANTÓN

#### Tarragona

En el congreso de murciélagos que se celebró la semana pasada en Tarragona no fue nada fácil atrapar a Orly Razgour. La prestigiosa bióloga y etóloga de la universidad de Exeter (Inglaterra) ha sido una de las participantes más ocupadas de este masivo encuentro internacional que ha congregado a 400 estudiosos de 45 países, más de la mitad mujeres. La investigadora, de 47 años, nacida en Londres aunque luego vivió en Israel hasta los 18 años, es una cientifica de aúpa pero algo de ella parece bajo el influjo de las oscuras criaturas que estudia.

Pregunta. ¿Cómo se mete uno a trabajar con murciélagos?

Respuesta. Habrá aquí en el congreso tantas respuestas como participantes. En mi caso fue por casualidad. Hice un proyecto de investigación sobre ellos y me fascinaron. Hay razones objetivas para que te interesen, por supuesto: juegan un papel ecológico de primer orden como polinizadores, esparcidores de semillas y controladores de insectos, se adaptan a todas partes, responden a retos. Evaluar cómo lo hacen a los cambios que provocamos, como el climático, es apasionante.

P. ¿Tiene alguna especie favorita de las más de 1.450 que hay?

R. Es difícil de decir. Cada murciélago

CONVERSACIONES A LA CONTRA

## "Nunca me ha mordido un vampiro, de momento"

#### **Orly Razgour**

Estudiosa de los murciélagos

"El miedo que producen estos animales es el temor a la noche, no tiene ninguna base real" es fascinante a su manera. El orejudo gris, el ratonero ibérico, el murciélago de bosque..., las especies con las que trato más.

P. ¿Qué es lo más interesante que se está haciendo en el campo de los murciélagos?

R. En el congreso hemos visto mucho y muy interesante sobre comportamiento, la interrelación entre ellos y de ellos con nosotros, los estudios filogenéticos son muy importantes para entender su evolución. Y, claro, las enfermedades y su impacto en los murciélagos, cómo les afectan y de qué manera son agentes transmisores.

P. ¿Ha provocado la pandemia un retroceso en la consideración social sobre los murciélagos? Bastante mal se los veía, solo les faltaba eso.

R. En cierto sentido, sí. Pero son los cambios ambientales que provocamos los humanos los que en realidad crean el peligro, para nosotros y para los murciélagos.

P. Se ha señalado que los murciélagos nos muerden bastante.

R. Me sorprende que diga eso, porque viven vidas muy ajenas a las nuestras. Básicamente porque viven de noche y vuelan. Si los coges te pueden morder, claro, como cualquier animal. Pero no tienen una inclinación a hacerlo, no van a por nosotros, puede estar tranquilo.

P. Les morderán mucho a ustedes que los manipulan.

R. A veces. Hay que tomar precauciones, existen unos protocolos de seguridad. Usar guantes, saber cómo cogerlos.

P. En mi casa reside uno, vuela de lado

R. No hay ningún peligro, aproveche para observarlo, son animales muy interesantes.

P. ¿Pueden convertirse en mascotas?

R. Ningún animal salvaje debería serlo.

P. ¿Por qué cree que tradicionalmente se ha visto de manera tan negativa a los murciélagos?

R. Como diría Patti Smith, "because the night". Porque son los amos de la noche y se los asocia con ella, el miedo que producen es el miedo a la oscuridad. Pero no tiene ninguna base real.

P. Bueno, están los vampiros.

R. Nada que ver con los mitos y fantasías. Solo hay tres especies de esos murciélagos hematófagos, y de ellas solo una se alimenta regularmente de sangre de mamíferos, el vampiro común. Es muy raro encontrar a una persona a la que haya mordido un vampiro.

P. Pues a mi madre le mordió uno de niña, en Venezuela. En el labío.

R. Vaya [mira a su interlocutor con renovado interés].

P. ¿Ha tratado con ellos, con los vampiros?

R. Sí, en Costa Rica, los he manipulado, pero nunca me ha mordido uno, de momento. MANUEL JABOIS

#### Alzhéimer

isèle y Dominique se conocieron cuando apenas habian cumplido 19 años. Se enamoraron, se casaron, tienen tres hijos y siete nietos. En el último medio siglo han superado, juntos, enfermedades, infidelidades y problemas económicos. "Nos recuerdo siempre felices, y yo pensaba que mis padres también lo eran", dijo su hija. Y Gisèle abundó sobre su marido cuando le preguntó la policía por él: "Un tipo genial". Desde 2011, el hombre la drogaba para permitir que la violasen decenas de personas. En su declaración, Gisèle Pelicot dijo haber perdido pelo, bajar de peso y no recordar nada de muchas noches y algunos días. Creia tener, dijo, un principio de alzhéimer o un tumor cerebral. Era, sin embargo, algo más siniestro: un marido del que estaba enamorada; un hombre que, antes de 2011, durante cuatro décadas de apacible vida familiar, si alguien le hubiera dicho que era un potencial violador, se habría escandalizado. La violencia sobre la mujer, también la violencia sistemática que convierte a la mujer en un trozo de carne dormida a disposición de quien quiera, está tan interiorizada que puede no perturbar la felicidad de una familia. Hay que pensarlo bien y darle algunas vueltas; también puede no perturbar la felicidad supuesta de la propia víctima: la tuvieron que llamar de comisaria no para decirle que la llevaban violando 10 años, sino para enseñarle las imágenes. Pudo haberse muerto dentro de algunos años no feliz, porque los estragos físicos de la droga y las violaciones estaban acabando con ella, pero si ignorante. Hay decenas de tipos sentados en un banquillo, muchos padres de familia probablemente ejemplares en su comunidad, que acudieron a la llamada de un hombre para violar ellos también a una mujer drogada, con instrucciones precisas para no despertarla. A las dificultades a las que se enfrenta una mujer cuando quiere denunciar una violación y dar la cara, o esforzarse en ocultarla, se suman las dificultades para saber que han sido, o están siendo, violadas.



YA\* A LA VENTA EN TU QUIOSCO





Consiguela por 5 €

\* Entrega el dia 6 de septiembre en Madrid;
 al 7 en el resto de la Península; el 9 en islas Baleares,
 y el 11 de septiembre en Canarias.